## Annie Ernaux, el Nobel a una literatura hecha con coraje

La Academia Sueca le otorgó el máximo reconocimiento de las letras a la autora francesa, de 82 años, gran exponente de la denostada "literatura del yo". El fallo del jurado destacó "el coraje y la agudeza clínica" de su obra, admirada en la Argentina. Página 20



## ARTEBA, UNA FERIA PARA ENCONTRARSE **CON EL TALENTO**

-cultura

Galeristas, coleccionistas y representantes de museos se mostraron satisfechos con las primeras ventas; hoy abre al público en Costa Salguero. Página 22

## LA NACION

VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022 | LANACION.COM.AR

## Crisis en el Gobierno por el desalojo de usurpaciones en el sur: se iría una ministra

MAPUCHES. Sectores del kirchnerismo cuestionan los operativos; renunciaría Gómez Alcorta

La decisión del Gobierno de avanzar, finalmente, contra las tomas de propiedades en Villa Mascardi, donde esta semana desalojaron viviendas y tierras usurpadas en los últimos cinco años, ha desatado una crisis interna en el Gobierno

que derivaría en la renuncia de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. La funcionaria cuestionó la detención de siete mujeres en el marco de esos operativos y habló de una "violación de sus derechos humanos".

Gómez Alcorta, antes de asumir su cargo, fue abogada de Facundo Jones Huala, un activista mapuche prófugo de la Justicia. Su posición es compartida por otros dirigentes del kirchnerismo, que también cuestionan la decisión de responder con fuerzas federales a la orden judicial de desalojar propiedades usurpadas en zonas neurálgicas de la Patagonia. La renuncia de Gómez Alcorta expresaría una fractura en el oficialismo. Anoche no se había oficializado. Página 8



Hinchas dentro del campo de juego, afectados por los gases lacrimógenos; la violencia se había desatado fuera del estadio

## Otra vez, la vergüenza en el fútbol

LAPLATA. Graves incidentes obligaron a suspender Gimnasia-Boca; murió un hincha

El fútbol argentinovivió una noche de asfixia. Otra más. Serios incidentes en La Plata obligaron a la suspensión del partido que Gimnasia y Boca solo llegaron a jugar durante nueve minutos. Disturbios en las

afueras del estadio, en el Bosque, entre los hinchas locales que deseaban ingresar y el accionar de la policía, desataron corridas, balas de gomas ygases lacrimógenos que desvirtuaron la escenay sembraron terror.

Enesemarco, un hinchade 57 años se descompensó y murió camino al hospital. El caos, inevitablemente, terminó dentro del campo de juego con los futbolistas afectados por los gases. Sin garantías, con varios hinchas y un camarógrafo heridos por las detonaciones de goma, el árbitro Hernán Mastrángelo resolvió que el partido-trascendente en la recta final de la Liga Profesional- no podía continuar. Deportes

## Recuperan mensajes del teléfono del atacante de Cristina

PERITAJE. Finalmente lograron abrir el celular de Sabag Montiel, que había sido reseteado

Un peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) consiguió finalmente abrir el teléfono de Fernando Sabag Montiel, detenido por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, y recuperar parte de su contenido.

De acuerdo con fuentes de la investigación, la apertura del celular del atacante de la vicepresidenta, que había sido reseteado, permitió acceder a mensajes en las redes Telegramy WhatsApp, ya nuevos archivos de fotosy videos.

Los investigadores buscan ahora determinar si el atacante actuó solo o fue instigado. Página 9

## Ya estiman en más de 100% la inflación para este año

SONDEO. Los analistas que todos los meses releva el Banco Central prevén que la inflación superará este año el 100% (entre 100,3 y 101,5%), es decir, estará hasta 5,3 puntos por encima de lo que proyectaban hace solo un mes. Los consultados incluso pronostican que llegará a 90,5% en 2023. De hacerse realidad esta proyección, la inflación duplicaría el nivel que alcanzó al final de la gestión de Macri y se ubicaría muy por encima de las previsiones presupuestarias para 2023. Página 15

## La Argentina ayudó a evitar una condena a China

ONU. Se abstuvo de votar un informe de violación de derechos humanos, que fue rechazado. Página 10

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

JOE BIDEN NO **DESCARTÓ UN** ENCUENTRO CON VLADIMIR PUTIN EN INDONESIA







La invasión rusa | ELJUEGO DE LAS ALIANZAS

## Un nuevo bloque en Europa busca construir un frente unido ante Rusia

En Praga, 44 líderes del continente lanzaron la Comunidad Política Europea (CPE), una iniciativa para oponerse a las ambiciones del Kremlin; ideada por Macron, la asociación incluye a varios países que están fuera de la UE



Macron, impulsor de la Comunidad Política Europea, ayer, en Praga

AFP

#### Luisa Corradini CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS.-Los jefes de Estado y de gobierno de 44 países del Viejo Continente lanzaron ayer en Praga la primera reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), nuevo foro dediálogoy cooperación que intenta hallar puntos en común, en momentos en que la agresión rusa a Ucrania y la crisis energética someten a la región a fuertes turbulencias. Como era previsible, los únicos excluidos fueron Rusia y Bielorrusia.

A pesar de la diversidad de puntos devistay de intereses de los participantes, el objetivo de ese nuevo foro-imaginado y propiciado por Emmanuel Macron-es el de "enviar un mensaje de unidad de nuestra Europa", dijo el presidente francés al llegar a la cumbre.

Se trata de "construir una intimidad estratégica con los países europeos, sean estos miembros o no de la Unión Europea (UE), una conversación estratégica que, hasta ahora, nunca existió realmente y podía provocar divisiones", dijo.

Macron espera que de esta iniciativa "surjan proyectos comunes" a medida que se repitan los encuentros, que podrían realizarse cada

seis meses. Además de los 27 Estados miembros de la UE, otros 17 fueron invitados a la capital checa: del Reino Unido a Turquía, pasando por Ucraniay Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, los países balcánicos occidentales, Suiza, Islandia y Noruega. Sin sorpresa, los temas del intercambio fueron la paz y la seguridad, así como los desafíos comunes como la energía, la migración o el clima.

No obstante, su objetivo último en este preciso momento es enviar un mensaje de unidad destinado a Vladimir Putin, cuando el jefe del Kremlin vuelve a agitar la amenaza del ataque nuclear y el continente deberá enfrentar una crisis energética sin precedentes.

Por eso, la capital de la República Checa, que ocupa la presidencia pro tempore del Consejo de la UE, no fue escogida al azar para acoger la cumbre. Hace unos 54 años, en 1968, la ciudad era invadida por los tanques soviéticos. Estavez, la guerra en Ucrania precipitó la creación de la CPE.

Esta primera reunión, durante la cual el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, intervino por videoconferencia tuvo una fuerte carga simbólica. El hecho de que varios países, como el Reino Uni-

do, Islandia o Moldavia, hayan expresado su interés en organizar la próxima cumbre de la CPE, ilustra -a juicio del premier belga, Alexander De Croo- la necesidad de un foro semejante.

"Violación brutal de las reglas" Haciendo alusión a la diversidad de los participantes, el canciller alemán, Olaf Scholz, consideró que hubo acuerdo en rechazar la invasión rusa de Ucrania. "Quienes se reúnen aquí saben que la agresión rusa a Ucrania es una violación brutal de las reglas para la seguridad y la paz. Y es importante que rechacemos esa agresión, que no aceptemos que una porción de un país limítrofe pueda ser anexada",

Scholz saludó la iniciativa, calificándola de "gran innovación", buena "para la paz" y "el desarrollo económico". No obstante, el canciller emitió sus reservas sobre la posibilidad de que el foro se convierta en una nueva institución internacional.

"No se trata de crear una nueva institución, dotada de una administración o una burocracia", advirtió. E insistió en la plusvalía para los dirigentes que participan "de hablarse en forma muy concreta".

Es verdad que los interrogantes son muchos sobre el sitio que ocupará este nuevo foro, su capacidad para generar decisiones concretas, los países que finalmente lo integrarán, su modo de funcionamiento e incluso su duración.

Para el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, la CPE tuvo que ser constituida sin Bielorrusia y sin Rusia "no porque no quisiéramos que Rusia forme parte de Europa, sino porque la Rusia de Putin se excluyó a sí misma de la comunidad europea".

En todo caso, a su juicio, la CPE no puede de ningún modo convertirse en una sala de espera para el ingreso a la UE, como muchos temen. Su objetivo será el de aportar contenidos suplementariosa las instituciones y los formatos existentes (OSCE, Consejo de Europa, Asociación Oriental de la UE, etcétera) y sus miembros deberán compartir principios comunes.

"Pero todos sabemos que el grado de respeto de esos principios varía de un país al otro", reconoció Borrell.

No es fácil, en efecto, hallar un denominador común entre esos países que acaban de recibir el estatus de candidato a la adhesión, como Ucrania y Moldavia, y aquellos que saben que la puerta les está cerrada

por largo tiempo, como Turquía. La presencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, planteó, precisamente, ciertas críticas. No solo nunca aceptólas sanciones europeas contra Moscú, sino que bloquea la adhesión de Sueciay Finlandia a la OTAN, y está en conflicto abierto con Grecia y Chipre. Erdogan también echa leña alconflicto entre Azerbaiyán v Armenia, ambos invitados a la cumbre.

También es delicado el caso de Serbia. Cuando ese país era percibido como uno de los más avanzados en el camino de la adhesión, la guerra en Ucrania cambió todo. Aun habiendo condenado la invasión, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, se niega a aplicar las sanciones europeas contra su aliado ruso. Por su parte, frente a las amenazas de Moscú, Georgia golpea asimismo a la puerta de la UE.

En mayo, Macron había asegurado en todo caso que la CPE sería "un complemento" y no "una alternativa" al proceso de adhesión. Por el momento, el hecho de que los organizadores no hayan previsto la adopción de un programa de acción concreto, y que tampoco hubo declaración común al final de la jornada, son prueba del carácter informal de la nueva iniciativa europea. •

LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022 EL MUNDO | 3

▶ El presidente norteamericano, Joe Biden, no descartó reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, durante la Cumbre del G-20, que se desarrollará el próximo mes en Indonesia. ● "Eso está por verse", declaró Biden a los periodistas cuando se le preguntósi aprovechará el evento en Bali para hablar directamente con Putin. ▶ La Casa Blanca ya había adelantado que no estaba descartada esa posibilidad. Por el momento ninguno de los dos líderes confirmó su presencia en la cumbre. ▶ Sin embargo, Biden dijo que, si Putin asiste a la cumbre, entonces el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, también debería participar, aunque no sea miembro del grupo.

## La pandemia y la guerra en Ucrania, las dos crisis que fortalecieron a Bruselas

**OPINIÓN** 

Ian Bremmer PARA LA NACION

NUEVA YORK 🖪 n los últimos años la Unión Europea (UE) tuvo que enfrentar cias. La debacle financiera global que se empezó en Estados Unidos en 2008 desencadenó una crisis de deuda soberana en los países europeos, que terminó enfrentando a los miembros ricos con los menos favorecidos de la UE. Después, la agitación en Medio Oriente provocó una crisis migratoria que fogoneó los sentimientos populistas antiinmigratorios en muchos países de la UE y exacerbó la grieta entre Bruselas y los países miembros del este continental, como Polonia y Hungría.

A continuación vino el Brexit. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos también causó profunda incertidumbre en Europa sobre el compromiso de Washington con la seguridad de sus socios europeos. Después llegó la pandemia, que causó estragos económicos en todo el continente, y ahora la invasión de Rusia a Ucrania generó otra ola de refugiados aún mayor, a la que se suma la crisis energética y el temor de una conflagración Oriente-Occidente. Finalmente, la elección de nuevos gobiernos liderados por partidos de ultraderecha en Suecia e Italia -la tercera economía de la UE-vuelve a despertar dudas sobre la fortaleza y resiliencia del bloque regional.

Y, sin embargo, la Unión Europea hoy es más fuerte que nunca.

¿Cómo es posible? Jean Monet, uno de los primeros visionarios y arquitectos de la UE, predijo una vez que "Europa será construida en crisis y será el resultado de la solución delas mismas". Tuvo razón. Las crisis (a veces) abren la oportunidad de un cambio positivo que nunca se habría producido sin la exigencia de una respuesta colectiva. En ese sentido, la pandemia de coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania han logrado exactamente eso.

## Recuperación

Para empezar, está la respuesta de Europa ante el Covid-19. Las crisis financieras, de deuda soberana y de migrantes antes mencionadas, así como el Brexit, ayudaron a convencer a los líderes de la UE que la desigualdad económica alimenta el resentimiento, y que la bronca resultante fogonea el populismo. Con apoyo unánime de los 27 miembros dela UE, en 2020 los gobiernos europeosacordaron un paquete de recuperación económica de miles de millones de euros para financiar tanto la lucha contra la pandemia como para reforzar la red de seguridad social de trabajadores y garantizar la supervivencia de las empresas.

Esos paquetes de ayuda financie-



Una patrulla ucraniana recorre en un blindado la recuperada ciudad de Lyman

ra también incluyen estímulos para la inversión en tecnologías no contaminantes y nuevas regulaciones que obligan a los países extracomunitarios que deseen comerciar con la UE a alinearse con los estándares tecnológicos europeos, bajo pena de pagar impuestos más altos, lo que aumenta la influencia europea en la regulación global de protección ambiental y nuevas tecnologías. La UE también aprobó un presupuesto de más de 1000 millones de euros para el lapso 2021-2027, que le permitirá a Bruselas distribuir sumas sustanciales de fondos que los gobiernos miembros estaban necesitando con urgencia.

Pasarán años antes de que se distribuya todo ese dinero, pero la unánime respuesta ante la emergencia reveló el valor que tiene el sacrificio colectivo en tiempos en que el populismo nacionalista ponía en duda el futuro de la UE.

El Covid también modificó el equilibrio de poder de la batalla interna de la UE con los gobiernos euroescépticos de algunos de sus países miembros. El húngaro Viktor Orban, un hábil político que ha forjado su reputación sobre su enfrentamiento con la UE, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de abril. Podía pensarse que el triunfo electoral lo envalentonaría para seguir negándose a cumplir con las reglas de la UE sobre democracia y el Estado de Derecho que ha burlado durante varios años.

Pero la Comisión Europea ha encontrado una manera de utilizar los fondos deayuda contra el Covid para ponera Orban en línea. El mes pasado recomendó formalmente que se retuvieran 7500 millones de euros destinados a Hungría hasta que el gobierno de Orbanofreciera una lista de cumplimiento de las reformas exigidas. Hungría ya enfrenta una elevada inflación, la devaluación sostenida de su moneda, una crisis

energética y un déficit presupuestario mucho más alto del previsto por el gobierno. Pero cuando entraron en juego los 14.900 millones de euros en subvenciones y préstamos del Fondo de Recuperación Covid de la UE, Bruselas logró toda la atención de Orban.

La misma dinámica política se repite en Italia. Giorgia Meloni, líder del Partido Hermanos de Italia y próxima primera ministra de su país, se había embarcado en una "guerra cultural" contra las protecciones de la UE para los derechos de las minorías y los inmigrantes en su país. Dada la actual vulnerabilidad económica de Italia, por más que su futuro gobierno jure respetar las normas de la UE y garantice su apoyo a Ucraniay a la OTAN, eso no alcanzará para ganarse el apoyo incondicional de Bruselas.

## Sin tensiones con Bruselas

Italia, donde la relación entre la deuda y el PBI es la segunda más alta de la UE, necesita 200.000 millones de euros del Fondo de Recuperación del Covid de la Comisión Europea, y que el Banco Central Europeo le siga comprando deuda. Al igual que en Hungría, el flojo crecimiento económico, la inflación irreductibley la inminente escasez de energía obligan al gobierno italiano a ganarse la buena voluntad de la UE, y fue la pandemia la que le ha dado a la UE la influencia económica y política para exigir reformas fiscales y de otra naturaleza.

El ataque de Rusia a Ucrania y las amenazas de Vladimir Putin contra la OTAN y los gobiernos europeos también han encolumnado a toda la UE de manera impensada, y la urgencia del momento logró soldar una unidad entre Bruselas y Washington que no se veía desde hace décadas. La guerra también ha fortalecido a la OTAN con la incorporación de nuevosy potentes miembros

(Finlandia y Suecia), ha persuadido a los gobiernos reacios (especialmente Alemania) a gastar más en defensa, y ha acercado a Polonia al consenso de la UE en muchos temas, revelando el valor que tiene cada país miembro para el resto.

Quizás lo más importante es que durante mucho tiempo el punto vulnerable de Europa fue su dependencia de Rusia para el suministro de energía, pero ahora Putin les ha demostrado a los líderes europeos que Rusia ya ni siquiera puede ser considerado un socio comercial confiable, yla UE ha asumido el complejísimo desafío de poner fin a esa dependencia.

A corto plazo, eso implica soportar un par de años que serán excepcionalmente difíciles, tanto para las empresas como para los ciudadanos europeos. Pero a la larga la seguridad europea saldrá fortalecida y se acelerarán las inversiones en tecnologías no contaminantes. Nada de eso habría sido posible antes del 24 defebrero. Todo es resultado directo de la guerra de Putin.

Europa tiene varios desafíos históricos por delante: reforzar sus defensas, rediseñar su matriz energética, reducir la elevada inflación, impulsar el rezagado crecimiento, seguir apoyando a Ucrania y lidiar con su vecino del Este, gobernado por un líder cada vez más errático y munido de armas nucleares. Todo eso pondrá a prueba la nueva fortaleza de Europa durantevarios años. Pero su capacidad, no solo para capear las crisis, sino sobre todo para saber a provecharlasy fortalecer sus instituciones, convierten a la Unión Europea en el ejemplo más exitoso de cooperación transfronteriza del todavía joven siglo XXI. •

El autor es presidente del Grupo Eurasia

Traducción de Jaime Arrambide

## Suecia refuerza las sospechas de sabotaje en los Nord Stream

Estocolmo confirmó que los daños en los ductos se debieron a detonaciones

ESTOCOLMO.— Las primeras inspecciones realizadas esta semana por las autoridades suecas en el sitio de las fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, en el mar Báltico, "refuerzan las sospechas de sabotaje", según indicó ayer el fiscalespeciala cargo de la investigación.

"Podemos constatar que hubo detonaciones cerca de Nord Stream1y 2 en la zona económica exclusiva sueca, que provocaron graves daños en los gasoductos", dijo en un comunicado el fiscal Mats Ljungqvist.

"Las inspecciones en el lugar del crimen refuerzan las sospechas de sabotaje agravado. Se realizaron incautaciones in situ que serán examinadas", añadió. Suecia, que a efectos de la investigación había establecido el lunes un perímetro de varios kilómetros para prohibir el acceso al lugar, anunció el levantamiento de las restricciones.

El servicio de inteligencia sueco asumió la dirección de la investigación, en colaboración con el fiscal especial y diversas autoridades. Pero de momento no se proporcionó información sobre la forma en que se llevaron a cabo las inspecciones submarinas.

La semana pasada, las explosiones submarinas perforaron los gasoductos Nord Stream 1 y 2, en dos lugares frente a Suecia y dos frente a Dinamarca. Ambos gasoductos se construyeron para transportar gas natural ruso a Alemania.

Los gobiernos de Dinamarca y Suecia sospechan que se utilizaron cientos de kilos de explosivos en la realización del sabotaje. Las fugas en los oleoductos Nord Stream 1 y 2 dejaron escapar enormes cantidades de metano al aire.

Si bien las enormes fugas del Nord Stream I cesaron el lunes, ayer continuaba una pequeña fuga en el Nord Stream I, según indicaron los guardacostas suecos. "Las emisiones restantes se mantienen más o menos sin cambios", dijo la Guardia Costera, y añadió que estaba regresando a sus operaciones ordinarias de rescate ambiental.

Varios países vieron rápidamente un acto de sabotaje en estos incidentes. Rusia, sospechosa deestardetrás delas explosiones, contraatacó y señaló a Estados Unidos, que a su vez negó toda responsabilidad. ●

Agencias AP y AFP

4 | EL MUNDO LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022



Los cuerpos de los menores de la guardería, tapados con lonas

## El ataque de un hombre a una guardería infantil dejó 37 muertos en Tailandia

MASACRE. Veintidós de las víctimas eran chicos de dos y tres años que dormían la siesta; mató a su mujer y su hijo antes de suicidarse

BANGKOK.- Un expolicía mató la guardería en coche y atropelló a ayer a 37 personas en Tailandia, entre ellas a una veintena de niños en una guardería, y luego asesinó a su familia y se suicidó, en una de las peores matanzas jamás perpetradas en ese país.

El incidente ocurrió en una guardería del distrito de Na Klang, 500 kilómetros al nordeste de Bangkok, en la provincia de Nong Bua Lamphu, explicó el mayor general de la policía, Achayon Kraithong.

El balance de la policía dio cuenta de 37 muertos, además del atacante, 23 de ellos niños, y 12 heridos.

El autor del ataque, un expolicía de 34 años, armado con un fusil. una pistola y un cuchillo, irrumpió en la guardería hacia las 12.30 locales. Allí murieron 22 chicos de entre dosy tres años.

"Al principio, la gente pensó que eran fuegos artificiales", dijo un funcionario del distrito, Jidapa Boonsom. El hombre entró a la fuerza en una habitación cerrada donde los niños dormían la siesta para matarlos.

"Elasesino estacion ó delante de la guardería, disparó y mató a cuatro trabajadores que almorzaban delante", relató Nanthicha Punchum, directoradelaguardería. "Derribóla puerta de entrada con el pie, entróy empezó a cortar las cabezas de los chicos con un cuchillo", añadió.

## Escape

Una profesora que habló con Thai Rath TV dijo que lo vio abrir fuego en el estacionamiento antes de caminar hacia el centro. "Le rogué que se detuviera, pero estaba cargando las balas, así que corrí a la parte de atrás y cerramos la puerta, salimos corriendo por la ventana", dijo.

"Intentó atropellar a otras personas en el camino. Chocó contra una moto y dos personas resultaron heridas", dijo otra testigo, Paweena Purichan, de 31 años, que circulaba en moto hacia su tienda. "Había sangre por todas partes", añadió.

Traselataque, el asesino huyó de

varios peatones. Después mató a su mujery a su hijo (el menor número 23 fallecido) y luego se suicidó.

Al parecer, al momento del hecho en el jardín había alrededor de 30 niños y niñas, menos de lo habitual debido a las fuertes lluvias que se desarrollaban en la zona.

Además de los menores de dos y tres años, entre las víctimas habría también dos profesores y un oficial, añadió un vocero de la oficina de asuntos públicos de la región.

Las imágenes y videos de la guardería publicados en internet mostraron colchonetas esparcidas por una sala que tenía el piso manchado de sangre y dibujos del alfabeto y otros adornos coloridos en las paredes.

En las grabaciones se escuchaban los lamentos de los familiares, que lloraban y aguardaban desesperados en el exterior del edificio. Las ambulancias estaban a la espera mientras los agentes de policía y el personal médico recorrían el patio del jardín.

## Investigación

El primer ministro tailandés, Prayut Chan-O-Cha, expresó sus condolencias a las familias y ordenó una investigación urgente de esta "horrible" tragedia. "Ordené al jefe de policía que se dirija inmediatamente a la zona y que todos los organismos relacionados ayuden urgentemente a todos los afectados", dijo el premier.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su tristeza y conmoción por este trágico tiroteo.

El atacante, identificado como Panya Khamrab y que vivía cerca de la guardería, fue despedido de su puesto de sargento en junio por un problema de drogas, declaró en rueda de prensa Damrongsak Kittiprapat, jefe de la policía nacional. "Tenía que presentarse a su proceso mañana (por hoy) sobre su problema de drogas", declaró.

de locura", pero una prueba sanguínea tiene que determinar si era debido al consumo de drogas, añadió. Y dijo que el arma que utilizó había sido adquirida legalmente para uso personal.

La provincia de Nong Bua Lamphu, donde sucedió la matanza, está cerca del "triángulo de oro", en los confines de Birmania y Laos, considerado desde hace décadas un punto central de producción de droga en la región.

Tailandia es uno de los países en el mundo con mayor número de armas en circulación. Y en gran contraste con la imagen de "tierra de las sonrisas", es el segundo país del sudeste asiático por el número de muertes en tiroteos, incluso más que Estados Unidos.

Se estima que hay 15 armas en circulación por cada 100 tailandeses, el 60% en posesión ilegal.

A pesar de ello, las matanzas de este tipo son poco habituales. En septiembre, un sargento mayor mató a dos oficiales del Ejército en un tiroteo en un centro de formación militar en Bangkok.

En el último año, se produjeron al menos otros dos casos de militares que cometieron ataques de este tipo, según el Bangkok Post.

En 2020, un oficial del Ejército perpetró un ataque en un centro comercial de Nakhon Rachasima, en el interior del país, y causó 29 muertos. El autor fue abatido por las fuerzas de seguridad tras un periplo mortífero de casi 17 horas. Había iniciado la matanza después de discutir con un superior.

Tras esa masacre, el primer ministro Chan-O-Cha, ya en funciones, dijo que quería que fuera "la última vez" que se producía una tragedia así en el país.

Los militares tienen gran influencia en muchos aspectos de la vida de Tailandia, desde la política hasta los negocios, y tomaron el poder numerosas veces en las últimas décadas, la última en 2014.

"El atacante estaba en un estado Agencias AFP, AP, ANSA y Reuters



Bolsonaro, ayer, habló ante un grupo de legisladores

## Bolsonaro suma más anuncios para achicar la ventaja de Lula

BRASIL. Lanzó una condonación de la deuda para consumidores; llamado religioso de la primera dama

BRASILIA.-El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció ayer una condonación de la deuda para algunos consumidores y un impuesto sobre los dividendos para pagar el gasto en bienestar, enfocando su campaña por la reelección en la economía, de cara al ballottage del 30 de octubre próximo.

En tanto, su contrincante, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, que obtuvo el jueves el respaldo por escrito de destacados economistas ortodoxos, también ha propuesto un programa de condonación de deuda para los consumidores brasileños.

Los últimos sondeos de opinión muestran que Bolsonaro está recortando la ventaja de Lula desde la semana pasada, después de que el presidente obtuviera un resultado más fuerte de lo esperado en la primeravuelta.

Bolsonaro dijo a los legisladores en Brasilia que había acordado con el presidente de la Cámara baja del Congreso gravar los dividendos para los brasileños con ingresos superiores a 400.000 reales (77.000 dólares) con el fin de extender un programa de bienestar más generoso que expira en diciembre.

Tanto él como Lula han prometido continuar con los pagos mensuales de 600 reales (Auxilio Brasil) a los sectores más pobres el año que viene, pero ninguno de los dos ha detallado cómo lo pagaría. Ambos candidatos pretenden cambiar las reglas presupuestarias de Brasil, sin dar detalles.

Bolsonaro añadió que el banco estatal Caixa Económica Federal renunciaría a hasta el 90% de lo que le deben unos cuatro millones de personas y 400.000 empresas. Lula incluyó esa propuesta en su plataforma presidencial después de que ganó visibilidad.

La Caixa convocó una conferencia de prensa esta tarde para anunciar los detalles de la política de renegociación de la deuda.

Por otra parte, Lula recibió un respaldo por escrito de varios economistas que ayudaron a estabilizar la economía en los años 90,

el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tradicional rival del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

Arminio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan y Persio Arida escribieron que votarán por Lula y que esperan un "manejo responsable de la economía".

Una encuesta publicada por PoderData mostró a Lula con el 48% del apoyo de los votantes, frente al 44% de Bolsonaro. La semana pasada, la misma encuestadora mostró que Lula ganaba una votación simulada de segunda vuelta por 51% a 39% del total de votos.

PoderData fue una de las varias empresas de encuestas criticadas por subestimar el apoyo de Bolsonaro en la primera ronda de votación, que Lula ganó por una diferencia de 5 puntos porcentuales.

En este contexto de extrema polarización, la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, convocó ayer a los católicos y evangélicos a unirse para la reelección de su marido para entablar una "guerra espiritual" contra Lula.

Evangélica militante, la primera dama ofreció un discurso para introducir la preferencia religiosa entre las opciones para la reelección de su marido durante un acto del mandatario en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, ante legisladores oficialistas, en el cual hubo oraciones de pastores y de curas católicos de ultraderecha. "Tenemos que buscar la unión de los cristianos, estamos con la ideología del bien, la de la luz para vencer que todo el mundo sabe que es espiritual", dijo la primera dama.

"Pido perdón por las malas palabras que usa mi marido cuando habla, estoy de acuerdo en que no debe ser así pero a él le gusta expresarse. Estoy saliendo de mizona de confort, prefiero ayudar desde mi lugar de esposa, de madre, porque ese es el papel de la mujer. Pero si Dios quiere, voy a pedirle sabiduría para poder ayudar", aseguró la primera dama.

cuando el país era gobernado por Agencias ANSA, DPA y AFP





PRECIO ANTERIOR: \$ 1199,90

STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 37720

PARRILLADA REGIONAL,



PRECIO ANTERIOR: \$699

STOCK 10,000 U. COD. 473316

CARBÓN DE LEÑA GRILL, BOLSA X 4 KG.

PRECIO ANTERIOR: \$ 556,06 ATÚN CLARO EN ACEITE Y AGUA COTO, LATA X 185 G. STOCK 1.000 U. ORIGEN: TAILANDIA COD. 214477



PRECIO ANTERIOR: \$ 629,90 CHULETAS

DE JAMÓN/JAMÓN DE CERDO CON HUESO,

STOCK 20.000 KG, COD, 17414-17702

PRECIO ANTERIOR: \$ 310 VARITAS DE SURIMI GONGELADAS KANIKAMA, PAQ X 125 G. STOCK 10.000 U.\*2 COD. 492770



PRECIO ANTERIOR: \$ 1319,90

PARRILLADA MIXTA DE NOVILLITO,

STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 37735

PRECIO ANTERIOR: \$ 990 CALAMAR ENTERO CONGELADO, STOCK 10.000 KG.\*2 COD. 17810



PRECIO ANTERIOR: \$518,90

PATA MUSLO DE POLLO CON PIEL CONGELADA

PRECIO ANTERIOR: \$1199 FILET DE MERLUZA FRESCO/ CONGELADO, STOCK 10.000 KG.\*2 COD. 39688-17834



MARCA, STOCK 1.000 KG, COD, 37672



CAMPO AUSTRAL, STOCK 1.000 KG.

COD. 15240 - 15241



QUESO/POLLO, VERDURA Y JAMÓN COTO, CAJA X 2 PLANCHAS STOCK 5.000 U. COD. 44260-12849



PRECIO ANTERIOR: \$ 180 EMPANADAS VARIOS SABORES. STOCK 5.000 U. COD. 450 19-46 150-44676-44679-44700-44719-44721-44722-48159



Precio anterior: \$ 189 Zanahoria selección. STOCK 20.000 KG, COD, 686



PRECIO ANTERIOR: \$ 259 BANANA CAVENDISH, STOCK 20,000 KG, ORIGEN: ECUADOR COD, 446



PRECIO ANTERIOR: \$ 399 LECHUGA FRANCESA. STOCK 2.000 KG, COD, 650



2.000 CHANGOS
DE \$40.000 CADA UNO

**i SORTEAREMOS** \$80.000.000 **EN PREMIOS!** 

6 | EL MUNDO LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

## El Opus Dei inicia un proceso para adaptarse a las exigencias del Papa

VATICANO. Su prelado anunció que el año próximo convocará a un congreso general extraordinario para la adecuación de los estatutos a las indicaciones de un decreto papal

Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA. – Después de que el Papa decidiera con un motu proprio del 22 de julio pasado quitarle poder e independencia al Opus Dei, su jefe máximo, don Fernando Ocáriz, anunció ayer el inicio de un proceso para adaptarse a los cambios

exigidos por Francisco.

En una carta, el prelado de la institución católica conservadora que tiene su cuartel general en Roma y que cuenta con 90.000 miembros en los cinco continentes, comunicó que en el primer semestre del año próximo convocará un congreso general extraordinario para llevar a cabo la adecuación de los estatutos de la también llamada "Obra" a las indicaciones del motu proprio Ad charisma tuendum ("Para tutelar el carisma") de Francisco.

Si bien estuvo en línea con decisiones similares que el Papa tomó en los últimos años con otros grupos católicos (con los neocatecumenales, Comunióny Liberación, la comunidad de San Egidio y los Focolarinos, entre otros), ese motu proprio, que está vigente desde el 4 de agosto pasado, causó un terremoto interno en el Opus Dei.

No pocos consideran que el decreto papal degradó al prelado, que por decisión de Franciscoya "no serádistinguido" con el cargo de obispoy no podrá ostentar ni el anillo ni las vestiduras episcopales.

A partir de ahora, su título será el de protonotario apostólico supernumerario. El fin de esta medida, según el motu proprio, es que la forma de gobierno del Opus Dei esté "basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica", en sintonía con el testimonio de san Josemaría Escrivá de motu proprio también indicó Balaguer, fundador de la organización en 1928.

En la Argentina el Opus Dei cuenta con unas 5500 personas, de las cuales 80 sacerdotes.

## Jurisdicción

El Papa también resolvió que la influyente institución-que cuenta con escuelas, universidadesy hospitales-, pase a rendir cuentas al Dicasterio del Clero, "ministerio"



El Papa, anteayer, en la Plaza San Pedro, acompañado por su asistente Sandro Mariotti

vaticano encargado de evaluar "las cuestiones que en cada caso corresponda afrontar", como la formación de sus sacerdotes o "eventuales controversias".

La institución, además, deberá presentar un informe anual ante este dicasterio sobre su situación y el "desarrollo de su trabajo apostólico".

Hasta ahora la Obra solo tenía que entregar un documento similar cada cinco años a la Congregación para los obispos, organismo vaticano del que dependía y que ahora se transformó en el Dicasterio para los obispos, de acuerdo a la nueva Constitución Apostólica "Predicad el Evangelio" que reformó a la Curia romana.

En uno de sus seis artículos el que, en base a estos cambios, los estatutos del Opus Dei deberán ser "convenientemente adaptados" a través de propuestas de la propia institución y luego aprobados por el Vaticano.

En un fiel reflejo de que, al menosen el gobierno central del Opus Dei, no hubo ninguna rebelión al motu proprio, Ocáriz explicó ayer que el Vaticano les aconsejó hacer los cambios "sin prisa" y tomándose "todo el tiempo necesario".

"En el Dicasterio del Clero nos han aconsejado no limitarnos a considerar lo que se refiere a la dependencia de la prelatura a este Dicasterio y al paso de quinquenal a anual del informe a la Santa Sede sobre la actividad de la prelatura, sino que propongamosotrosposibles retoques a los Estatutos, que nos parezcan convenientes a la luz del Motu proprio. También nos han aconsejado que dediquemos sin prisa todo el tiempo necesario", escribió.

## Obediencia

Ocáriz, a punto de cumplir 78 años y prelado del Opus Dei desde enero de 2017, ya el mismo día de la publicación del decreto papal que removió las aguas de la institución, en otra carta había dejado en claro que aceptaba "filialmente la decisión del Santo Padre de encuadrar la figura de las prelaturas personales en el Dicasterio del Clero".

Ocáriz, que no es obispo, pero sí lo fueron sus antecesores -el beato Álvaro del Portillo y monseñor Javier Echevarría—, al referirse a la explosiva cuestión de que el prelado ya no será obispo, consideró incluso que "la ordenación episco-

pal del prelado no era ni es necesaria para la guía del Opus Dei".

AFP

En un reflejo de la sinodalidad (caminar juntos) sobre la que insiste el papa Francisco-que de hecho convocó a un sínodo sobre este tema-y de la importancia de que todos los miembros de la Iglesia puedan participar de su vida, en su carta Ocáriz también anunció que habrá una amplia consulta interna antes del congreso extraordinario.

"Para preparar ese trabajo de las y los congresistas, interesa también contar, con suficiente antelación, con la aportación de quienes deseen enviar sugerencias concretas. Próximamente les llegarán orientaciones sobre el modo y el tiempo para enviármelas, de modo que se facilite su estudio", invitó.

Aunque advirtió que "se trata de cumplir lo que ha indicado la Santa Sede, no de proponer cualquier cambio que nos pudiese parecer interesante".

"Junto al deseo de ser fieles a la herencia de nuestro fundador -concluyó el texto publicado por Ocáriz-, es importante considerar el bien general que supone la estabilidad jurídica de las instituciones".

## España: gritos machistas contra estudiantes

ESCÁNDALO. Alumnos de una universidad acosaron a las chicas del Colegio Mayor Santa Mónica

MADRID.- Está oscuro y hay una habitación con la luz encendiday la ventana abierta en el Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid, la capital de España. "¡Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas! Sois unas putas ninfómanas. Os prometoquevais a follar todas en la capea", se escucha a un hombre gritar con desenfreno para romper el silencio. De repente son muchos los cuartos con las luces encendidas y decenas de varones en ellos, que braman al unísono: "¡Vamos Ahuja!". Se arengan entre síy también golpean.

La escandalosa secuencia coordinada de antemano y ocurrida el domingo pasado por la noche fue filmada desde la residencia de estudiantes femenina del Colegio Mayor Santa Mónica, que está justo enfren-

te, yes adonde iban dirigidos los gritos de estos universitarios.

La situación protagonizada por los alumnos de este colegio mayor de la orden de los agustinos y suscripto a la Universidad Complutensede Madrid, en la que también está adherida la institución educativa de las estudiantes que recibieron los gritos, despertó expresiones de repudio hasta de las más altas esferas del poder político español.

El joven que comenzó la acción fue expulsado. "Ya no está en el colegio", confirmó el director del establecimiento, Antonio García Artiga, quien consideró que fue "inexplicable" lo que pasó.

"Oímos los gritos y el vigilante y yo mismo salimos a pararlo, pero la grabación es esa. No nos dio tiempo

a llegar, pero en absoluto lo íbamos a permitir", aseveró García Artiga. Además afirmó que era una "tradición" que los jóvenes profirieran "sonidos de animales" a través de la ventanaya la que también castigan. Sin embargo, el director negó que las expresiones hayan sido destinadas a las alumnas del colegio de enfrente. "Es una forma que tienen ellos de expresarse, pero en absoluto referidos a las muchachas, lo tengo clarísimo", indicó.

En tanto, la dirección del colegio pidió "disculpas públicas" al colegio mayor femenino, dirigido por la congregación de Agustinas Misioneras, antes de anunciar que iban a dejar fuera de la institución a varios estudiantes implicados. Aseguraron que el episodio atenta Agencias EFE, AP y DPA

contra el reglamento del centro que, en "casos graves" como este, incluye la expulsión. Además, remarcaron que los alumnos deberán participar obligatoriamente de conferencias de "sensibilización" y en actividades devoluntariado.

Tales fueron las repercusiones que hasta el presidente Pedro Sánchez condenó el accionar de los estudiantes. "No podemos tolerar estos comportamientos que generan odio y atentan contra las mujeres. Es especialmente doloroso ver que los protagonistas son personas jóvenes. Ni un paso atrás. Las políticas de igualdad son necesarias. ¡Basta ya de machismo!", escribió en su cuenta de Twitter.

## Biden indulta a condenados por posesión de marihuana

EE.UU. Además, ordenó revisar la clasificación en la legislación federal

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, brindó su señal más contundente a favor de la despenalización del cannabis al indultar a miles de personas condenadas por posesión simple de marihuana y ordenar que se revise la manera en la cual la droga se regula bajo la ley federal, un giro dramático en la política de la nación que impulsó la Guerra contra las Drogas.

"Como dije a menudo durante mi campaña para presidente, nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana. Enviar a personas a prisión por posesión de marihuana ha cambiado demasiadas vidas y ha encarcelado a personas por conductas que muchos estados ya no prohíben", dijo Biden en un comunicado.

"Estoy anunciando un indulto detodos los delitos federales anteriores de simple posesión de marihuana. Hay miles de personas que fueron condenadas por posesión de marihuana a las que se les puede negar empleo, vivienda uoportunidadeseducativascomo resultado. Mi perdón les quitará esta carga", agregó. La Casa Blanca estimó que el indulto alcanzará a unas 6500 personas.

El cannabis se legalizó para uso medicinal en Estados Unidos por primera vez en 1996, en un referéndum en California. Desde entonces, la legalización avanzó sin pausa y en la actualidad el consumo recreativo del cannabis está permitido en 19 estados y el Distrito de Columbia, mientras que el uso para fines medicinales está avalado en 37 de los 50 estados.

Pero la marihuana aún es ilegal bajo la legislación federal, una anomalía que ha provocado situaciones contradictorias-personas condenadas por posesión de una droga que es legal en gran parte del país-, le ha puesto una cota al avance de la legalización y creó dificultades para la naciente industria del cannabis, como por ejemplo, su acceso al sistema financiero.

Además del indulto, Biden urgió a todos los gobernadores "a que hagan lo mismo con respecto a los delitos estatales", una reformaque, de concretarse, despenalizaría el cannabis en todo el país. De los 50 estados de Estados Unidos, 27 ya han adoptado una despenalización total o parcial.

Peroquizála medida más significativa que tomó Biden fue revisar la regulación de la marihuana en la legislación federal. La ley de sustancias controladas, aprobada durante la presidencia de Richard Nixon que sirvió de andamio legal para el despliegue de la Guerra contra las Drogas, ubica actualmente a la marihuana dentro de la "Lista I", junto con la heroína, el LSD o el éxtasis, definidas como "drogas que actualmente no tienen un uso médico aceptado y tienen un alto potencial de abuso".

La clasificación actual ha sido ampliamente criticada por expertos, organizaciones civiles, de derechos humanos y activistas que impulsan la legalización del cannabis, y también por demócratas, republicanosy libertarios, quienes la consideran errónea y desactualizada.



LIDERAMOS
EL PRIME TIME
DE SEÑALES DE
NOTICIAS DURANTE
EL MES DE SEPTIEMBRE.

## **RATING SEPTIEMBRE 2022**



## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar



## El desalojo de las tomas mapuches desató una crisis en el Gobierno

CASA ROSADA. La ministra Gómez Alcorta, que había defendido a Jones Huala, amenazó con renunciar y denunció "violaciones de los derechos humanos" en el operativo a cargo de Aníbal Fernández; malestar en la Casa Rosada

Cecilia Devanna LA NACION

El desalojo de las tomas mapuches en Villa Mascardi abrió una crisis en el Gobierno y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández, luego de asegurar que en el operativo a cargo de su par de gabinete Aníbal Fernández se habían "violado los derechos humanos".

Anoche, en la Casa Rosada intentaban evitar la salida de la funcionaria del gabinete.

Desde temprano, Gómez Alcorta, exdefensora del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, prófugo de los tribunales chilenos, denunció en un comunicado "graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres detenidas" en el operativo de desalojo realizado el martes.

La ministra señaló a la Justicia, pero el operativo fue ejecutado por las fuerzas al mando del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que en más de una oportunidad señaló la "usurpación" de los grupos autodenominados mapuches y defendió que el desalojo se realizó "sin armas letales" y "sin un rasguño" a las siete mujeres detenidas.

Fuentes del Gobierno aseguraban que Gómez Alcorta presentó su renuncia a Alberto Fernández. pero se negociaba su continuidad. Gómez Alcorta hizo silencio y no



Gómez Alcorta (izquierda) cuando defendía al prófugo Jones Huala (derecha)

ARCHIVO

sus principales colaboradores, en ra la situación en general", dijo una humanos de las mujeres indígenas una muestra del desconcierto sobre importante fuente del albertismo so- detenidas ante el incumplimiento el futuro de la ministra.

Por la noche, en la Casa Rosada aseguraban que Gómez Alcorta había pedido que las cuatro detenidas que habían sido trasladadas al penal de Ezeiza volvieran a Bariloche.

la Justicia, pero lo de Gómez Alcorta

respondió las consultas. Tampoco pareció más para su tribuna que parantizar el ejercicio de los derechos brelos dichos de la ministra. Era una visión en la que coincidían ayer otras voces dentro del oficialismo.

En el Ministerio de las Mujeres se limitaron a responder que Gómez Alcorta "se encuentra siguiendo el "No me voy a poner a defender a caso desde el primer momento e interviniendo activamente para ga-

por parte del Poder Judicial de la legislación vigentey los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte".

El trasladoa la cárcel de Ezeiza de las mujeres detenidas-los hombres de la comunidad escaparon hacia las montañasy son buscados por miembros de las cuatro fuerzas federales- fue uno de los puntos objetados por la ministra, así como el estado de la mujer embarazada retenida en Bariloche.

Las críticas contra el operativo fueron más allá del interior del Gobierno y surgieron de organismos defensores de derechos humanos cercanos al kirchnerismo, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Ayer le escribí un WhatsApp al presidente diciéndole que no estaba de acuerdo y me dijo que habían ido desarmados, pero no comparto", cuestionó también el diputado kirchnerista Eduardo Valdés.

En Bariloche, mientras tanto, los activistas mapuches, acompañados por referentes kirchneristas de la CTA, denunciaban que las detenidas habían sido "secuestradas", pese que todo el operativo se hizo con una orden judicial.

El comunicado de Gómez Alcorta llegó un día después de que la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro denunció la ausencia del ministerio. "No ha habido intervención del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, así como tampoco de la Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) por la situación de los bebés detenidos", advirtieron la organización mapuche en su cuenta oficial.

Destacaron que, en cambio, recibieron asistencia "de los abogados de la APDH y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos". •

## Temor entre los fieles y silencio de la Iglesia ante los ataques

EL ESCENARIO Mariano de Vedia LA NACION

→ I llamativo silencio de la Igle-→ sia frente a los ataques de or-los reclamos mapuches contrasta con la preocupación que crece en las comunidades católicas de Bariloche y de Villa La Angostura ante la posible reiteración de agresiones y ocupaciones por la fuerza.

Ninguna voz episcopal se alzó contra los actos de vandalismo que sufrieron la capilla de la Virgen de la Asunción y la parroquia de Nuestra Señora del Nahuel Huapi, ambas en Villa La Angostura. Algunas voces eclesiásticas atribuyen el silencio a la decisión de no enturbiar el vínculo con las comunidades aborígenes.

En mayo pasado, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen expresaron su rechazo al proyecto de la diputada nacional Victoria Villarruel

(La Libertad Avanza) que proponía derogar la ley 26.160, que ordenó el relevamiento catastral de los territorios comunitarios reclamados por los mapuches y otras comunidades originarias. El obispo de la diócesis salteña de Orán, Luis Antonio Scozzina, presidente de esa comisión del Episcopado, fue recibido ese mes por el papa Francisco en Roma.

Según pudo saber la Nacion, en la Catedral de San Carlos de Bariloche se preparan "para lo peor", ante posibles nuevos ataques. Para prevenir intentos de saqueo y destrozos en el interior del templo, se reforzaron en las últimas semanas las rejas y las puertas de madera "para que no puedan prenderlas fuego", confióun asiduo concurrente a este templo de estilo neogótico, con reminiscencias francesas, construido por el arquitecto Alejandro Bustillo en 1946.

El temor entre los fieles se acrecienta, ante la sospecha de que el Gobierno "apoya y contempla a las hordas saqueadoras".

Losataques contra templos y pre-

dios de la Iglesia no fueron aislados. En noviembre de 2020, grupos identificados como mapuches ocuparon la iglesia Nuestra Señora de Lujánen El Bolsón. Los agresores destruyeron imágenes religiosas y otros objetos, realizaron actos de profanación y amenazaron a un sacerdote.

Uno de los reclamos de las comunidades mapuches se asienta en un predio que pertenece a la diócesis de San Isidro. Es una casa de verano en Villa Mascardi, conocida como Hueche Ruka y destinada a campamentos recreativos para jóvenes, que fue usurpada hace tres años por pobladores mapuches. El obispado, que conducemonseñor Oscar Ojea, presidente del Episcopado, recurrió en ese momento a la Justicia y la causa no registra novedades.

Cuando se conoció la denuncia se atribuyó la ocupación a la comunidad liderada por la machi Betiana Colhuan, que había tomado también tierras del Parque Nacional Nahuel Huapireivindicándolo como "un lugar sagrado".

Algunas voces consideran que el Obispado de San Isidro mantiene una "actitud pasiva" y que la decisión es no provocar enojos en la pastoral aborigen.

Aligual que la Catedral de Bariloche, la capilla de la Asunción, de Villa La Angostura, también fue construida por el arquitecto Bustillo, en 1936, inspirado en la arquitectura europea, muy propia de las construcciones típicas de los parques nacionales. Fuentes eclesiásticas revelaron a LANAGON que tras el ataque en Villa La Angostura, donde se intentó prender fuego la capilla, comunidades mapuches de la zona se acercaron al padre Julio César Mora González, el párroco de la Asunción, para expresar su solidaridad y afirmar que ellos no eran responsables del acto vandálico. "Es posible que haya quien trate de causar más división y más grieta", se deslizaba en las redes.

Frente al silencio de los obispos, la asociación civil Respeto Religioso, constituida para promover la paz y la amistad social, condenó la sagresiones v exigió su pronto esclarecimiento.

"A la afrenta espiritual, desasosiego y provocación que compromete la paz social, se suma el daño al patrimonio cultural. Las autoridades deberán investigar los hechos y encontrar a los autores, que no pueden quedar impunes. La sociedad necesita un mensaje contundente de que la ley se cumple y rige para todos", señaló la organización, que preside el arquitecto Juan Miguel Bestani.

"La libertad religiosa y el respeto del culto, la práctica y lugares de ejercicio son valores esenciales para la convivencia, másen horas difíciles y sufridas", consideró esta entidad. A modo de prevención, también recoge la preocupación por otras posibles provocaciones y situaciones de conflicto que podrían presentarse -por otras circunstancias- este fin de semana en San Luis, donde se realizará desde hoy un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales, y "no binaries". Otro foco de conflicto en puerta. •

POLÍTICA | 9 LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

**CRÍTICAS AL OPERATIVO** 

## "El desalojo fue un fracaso"

La exministra de Seguridad Sabina Frederic cuestionó a la Justicia y al operativo de desalojo en Villa Mascardi de su sucesor, Aníbal Fernández. Señaló que fue "un fracaso" porque no detuvieron a los "supuestos autores" de vandalismo, responsabilizó por el conflicto a "personas racistas y rentistas", y dijo que durante su gestión no hubo ataques, pese a que se registraron varias propiedades destruidas y agresiones a vecinos y turistas.

## La "machi" de Villa Mascardi cobra cinco planes sociales

Recibe dinero de la Anses, pese al rechazo de su comunidad al Estado argentino

## Francisco Olivera

Cada vez que puede, María Nahuel, activista de la causa mapuche en Villa Mascardi y madre de Betiana Ayelén Colhuan, la "machi" que tuvo en 2017 la revelación sobre la condición sagrada de esas tierras y que está detenida desde anteayer, aclara que la comunidad Lafken Winkul Mapu no tiene nada que ver con esa nación jurídica y políticamente organizada llamada Estado argentino. "No al Estado, a la mapu sí la respetamos. ¿Quieren que seamos argentinos? Nosotros éramos mapuches antes de que lleguen, que crucen en barco y lleguen a nuestra mapu", le dijo el martes a Radio con Vos.

María cuenta que antes de dedicarse al activismo, cuando buscaba su identidad, fue mormona, y que durante esos años procuraba lo mejor para que sus seis hijos estuvieran "lejos de la calle" y no fueran "borrachos" o "drogados".

Lo que, sin embargo, no pudo evitar fue que una de sus hijas, Betiana Colhuan, de 21 años, la "machi", un factor fundamental en los conflictos de tierras desde 2017 – incluidos los que derivaron en distintos momentos en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel-, recibiera subsidios del Estado al que la comunidad dice no pertenecer ni respetar.

Según registros de la Anses a los que accedió LN Data, Betiana cobra \$30.592,60 mensuales correspondientes a tres planes sociales: la Asignación Universal por Hijo (\$8810 por cada uno de los dos que tiene), el Complemento Leche del Plan 1000 días (\$1063) y la Tarjeta Alimentar (\$9000), todos a través del Banco Nación, a los que hay que agregarle 2909,60 pesos del plan Hogar Garrafa desde el Banco de La Pampay, el último mes, \$13.940,60 por única vez en concepto del complemento del 20% restante de asignación por embarazo o prenatal

que se paga cuando se presentan los certificados de escolaridady vacunación. Detenida desde que, el martes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desalojó con las fuerzas federales una de las tomas en Villa Mascardi, Betiana Colhuan está comprometida con la causa de la defensa de esas tierras desde muy

En 2014, en una entrevista con la Cooperativa de Comunicación Audiovisual Mapuche, y luego de un operativo en la zona, acusó a la Gendarmería de haberla golpeado y amenazado, se defendió de los cargos de usurpación e insistió en la cosmovisión de su comunidad: "Nosotros tenemos una idea, un pensamiento que nunca vamos a cambiar: somos mapuches, vivimos en esta tierra; esta tierra es nuestra, nunca les perteneció a los huincas. No somos invasores, los invasores son los huincas".

En marzo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca les confirmó a ella y a otros diez activistas falta de mérito en una causa en la que se los investigaba por haber tomado con la cara tapada el hotel de Parques Nacionales de Villa Mascardi.

Su madre, María Nahuel, a quien LA NACION quiso sin éxito contactar, fue, sin embargo, una de las pocas activistas que dio hasta el momento la cara en este conflicto. El martes explicó, por ejemplo, los atributos de Betiana a Radio con Vos.

"Una 'machi' es una curandera. Nace con ese espíritu, cuando está dentro de la panza. Es una mujer que ayuda espiritualmente. Es como ir al médico", dijo.

"¿La vio curar enfermedades?", le insistió el conductor Ernesto Tenembaum. "¡Uf!, soy la madre. Es una 'machi': no es que invente. Puede frenar un cáncer no avanzado, hacerte caminar si no caminás. Una 'machi' nace: de cuando uno está en la panza viene con ese newen". Newen significa en mapuche fuerza o energía.



La "machi" Betiana Colhuan marcó las tierras a tomar CAPTURA DE VIDEO



Una de las nuevas imágenes que trascendieron del celular de Sabag Montiel

## Abrieron el teléfono de Sabag Montiel y buscan recuperar sus mensajes

PERITAJE. Lo hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que logró clonar el chip; el original se había reseteado; hay videos y fotos

Peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) consiguieron finalmente abrir el teléfono de Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado asesinar a Cristina Kirchner, y recuperaron parte de su contenido, informaron fuentes oficiales que trabajan en la investigación.

Entre lo obtenido hay mensajes de Telegram -todos los de Sabag desde el 6 de diciembre de 2020-y de WhatsApp.

En el caso de WhatsApp, la recuperación por ahora es "parcial", relataron, porque solo se pudo acceder a los mensajes del día del atentado y posteriores, cuando el celular ya se había secuestrado y estaba en manos de la policía. Por eso los mensajes recibidos no tienen respuesta.

La copia "en crudo" detodo lo obtenido fue entregada en las últimas horas por la PSA al juzgado. Ayer, el jefe de esa fuerza, José Glinski, estuvo reunido con la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti.

Glinski dijo que "hay mucha información audiovisual en el celular" de Sabag Montiel y ratificó que se pudo "rescatar toda la información de Telegram" que tenía el acusado.

No dio detalles sobre el contenido de ese aparato. Los investigadores lo mantienen en secreto y en el expediente judicial digital solo está visible un informe técnico de la PSA, pero no el contenido rescatado del celular.

Es clave este teléfono, ya que en el primer intento de acceder a su contenido fue manipulado en el juzgado por peritos de la Policía Federal con un software especial, pero no lograron abrirlo. El aparato fue enviado entonces a la PSA, que cuando lo recibió dijo que estaba reseteado a fábrica y que era imposible desbloquearlo.

Ahora la fuerza sí pudo hacerlo, clonando el chip de la línea e insertándola en un aparato usado similar alde Sabag Montiely luego conectado a internet. Así se pudo recuperar la información alojada

en la nube ligada a tres cuentas de Google.

El jefe de la PSA sostuvo además -en declaraciones a Radio 10- que el objetivo de la investigación es no quedarse con el "autor material del hecho", sino llegar "a los cómplices", y se refirió a la aparición en la causa del youtuber El Presto, que habría tenido una relación con Brenda Uliarte, una de las acusaentre Brenda Uliarte y El Presto existió. No me corresponde decir si El Presto tuvo que ver con el atentado", manifestó Glinski.

Según informaron fuentes de la investigación, el 28 de septiembre de 2022, la Oficina de Criminalística de la PSA comenzó los trabajos para recuperar los datos que pudieran continuar alojados en la nube de las aplicaciones de comunicación del teléfono de Sabag Montiel. Por instrucción del juzgado de

Capuchetti, se inició un intento de extracción de la información alojada en la nube del teléfono, con la presencia de peritos del MinisterioPúblicoy la querella, relataron. Explicaron que el procedimiento consistió en la validación de la tarjeta SIM del teléfono secuestrado a Sabag Montiel en un nuevo equipo de comunicaciones de similares características al suyo, que es un das del intento de homicidio de Samsung Galaxy A50. De acuerdo Cristina Kirchner. "El contacto con lo informado, este procedimiento permitió recuperar los registros que había en tres cuentas de Google.

En cuanto a WhatsApp, no seencontraron copias de seguridad en las cuentas de Google obtenidas, pero se descargaron todos los datos existentes en la nube del servidor de la aplicación, informaron.

En relación con Instagram, todas las cuentas detectadas están suspendidas por Meta. Por eso, la PSA le recomendó al juzgado que hiciera gestiones para levantar la suspensión y permitir el acceso a la información disponible. No se encontraron, en cambio, cuentas vinculadas a Facebook. En el caso de Telegram, se accedió a la cuenta de Sabag Montiely se descargaron todos los datos que estaban en el servidor, relataron.

Ahora, las áreas de investigación técnica de la PSA están procesando los registros obtenidos, informaron las fuentes.

El hecho de que se haya recuperado información del teléfono de Sabag Montiel es una buena noticia para los investigadores, porque en el primer intento de peritar el teléfono, que hizo la Policía Federal Argentina (PFA) el día posterior al atentado, el aparato se había bloqueadoy reseteado a nuevo. La jueza Capuchetti ordenó que especialistas investigaran por qué sucedió eso y si hubo alguna irregularidad en el manejo del celular.

Los investigadores no revelaron el contenido del celular que fue finalmente abierto. "Estamos analizando", dijeron las fuentes consultadas.

#### EL CELULAR DE LA DISCORDIA

## El secuestro

El aparato fue decomisado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner cuando fue detenido Sabag Montiel yenviado al juzgado.

## La extracción

Se realizó en los tribunales de ComodoroPyunintentodeobtener los datos. Lo hizo la Policía Federal con un software especial Peronose pudo abrir el teléfono.

Reseteado y recuperado Enunsobre cerrado se envió el celular a la PSA. Especialistas lo conectaron a un software pero el aparato apareció como reseteadoafábrica. Ahora lograron acceder a la información con un chip clonado.

10 | POLÍTICA | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022



El informe fue presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet

NACIONES UNIDAS

## El Gobierno evitó condenar violaciones a los derechos humanos en China

GINEBRA. La Argentina se abstuvo en la votación para tratar un documento sobre la persecución de una minoría musulmana

A pesar de los pedidos y recomendaciones de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, el Gobierno optó por evitar ayer darle respaldo a un informe que apunta contra el gobierno de China por acusaciones deviolación de los derechos humanos del pueblo uigur, una minoría musulmana que está en la mira del gobierno de Xi Jinping.

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de ayer, en Ginebra, se puso a consideración recibir y analizar un informe que firmó la expresidenta chilena Michelle Bachelet antes de dejar el cargo de alta comisionada para los Derechos Humanos, en el que se relatan vejámenes contra los uigures. La Argentina fue uno de los 11 países que se abstuvieron en la votación, en la que se rechazó el informe por 19 votos contra 17.

El informe de Bachelet, que la Argentina no respaldó, era apoyado por los Estados Unidos y rechazado de plano por China. Acompañarlo implicaba confrontar con el gobierno de Xi Jinping. No hacerlo no solo tiene impacto en materia de derechos humanos; también, porque la Casa Blanca es un jugador clave en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Brasil y México fueron algunos de los países que se abstuvieron en la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que preside la Argentina, con Federico Villegas Beltrán al frente. Por fuera de la región, también optaron por la abstención Ucrania, Armenia, Benín, Gambia, India, Libia, Malawi y Malasia.

A favor de darle tratamiento al informe de Bachelet votaron República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Honduras, Japón, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, Montenegro, Holanda, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Somalia, Reino Unido y Estados Unidos.

Los países que se expresaron en contra de analizar las denuncias fueron Bolivia, Camerún, China, Costa de Marfil, Cuba, Eritrea, Gabón, Indonesia, Kazajstán, Mauritania, Namibia, Nepal, Paquistán, Qatar, Senegal, Sudán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela.

El voto argentino no siguió las recomendaciones que habían hecho llegar al canciller Santiago Cafiero organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Por carta, habían instado

El informe Bachelet fue rechazado por 19 votos contra 17 y la Argentina se abstuvo

El voto argentino no siguió los pedidos de organizaciones de derechos humanos

al Gobierno "a apoyar una resolución durante el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que posibilite que el Consejo reciba y analice el reciente informe sobre la situación de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en China". Y subrayaron que, además "debería ser de agenda prioritaria" la moción por la renovación del mandato de la misión que investiga la situación de los derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro.

El 51<sup>er</sup> período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos comenzó el 7 de septiembre y terminará hoy.

Tanto las cuestiones que involu-

cran a China como las que tienen que ver con Venezuela resultan incómodas para el gobierno de Alberto Fernández. En el caso del régimen bolivariano, el Gobierno tuvo votos encontrados en distintos foros internacionales.

Antes de la votación de ayer, a Cafiero le llegó la carta de las organizaciones internacionales de derechos humanos, que esas agrupaciones hicieron llegar a los ministros de Relaciones Exteriores de todos los países miembros del Consejo de Derechos Humanos.

"El informe explica que aquellas personas a quienes se considera 'en riesgo de extremismo' son objeto de violaciones graves de derechos humanos por parte de las autoridades, como detenciones arbitrarias, torturas, tratamientos médicos involuntarios, trabajo forzado, separación familiar, injerencia en los derechos reproductivos, e intimidación, amenazas y represalias", se remarcó en la carta que se envió a la Cancillería.

En el informe de la saliente alta comisionada se reseñan testimonios de uigures. En la carta que le habían enviado a Cafiero, las organizaciones de derechos humanos resumieron que en el texto constan dichos de detenidos que indicaron "ser golpeados con bastones, incluidos bastones eléctricos, mientras permanecían sujetados a lo que se conoce como 'silla tigre'; ser interrogados mientras les volcaban agua en el rostro; aislamiento prolongado, y ser obligados a permanecer sentados en taburetes, totalmente inmóviles, por largos períodos".

Tras difundir su informe, a fines de agosto, Bachelet recibió una dura respuesta del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, que consideró el texto "fabricado de primera mano por Estados Unidos". ●

## La presidenta de Madrid pidió "que el peronismo no arruine Europa"

PARALELO. Díaz Ayuso apeló a la Argentina para cuestionar los efectos del populismo en su país; la portavoz Cerruti la vinculó con Mauricio Macri

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la española Isabel Díaz Ayuso, criticó al gobierno de Pedro Sánchez y lo comparó con el peronismo. "Nos va a llevar a la ruina. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios", leyó ayer en un mensaje ante el auditorio de la Asamblea de la capital del país.

Díaz Ayuso representa al conservador Partido Popular (PP) y fue reelecta al frente de la comunidad de Madrid en mayo de este año, cuando se impuso sobre el candidato del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La funcionaria hizo una dura crítica de la gestión de Sánchez durante un debate en el Pleno de la Asamblea de Madridy tras ello subió su enfático discurso en su cuenta de Twitter. Allí redobló la apuesta y además escribió: "Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España".

La líder asimismo advirtió a los presentes, aunque en un claro mensaje a Sánchez: "Le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más. No puede hacer frente a tantos gastos de producción. Que el margen de beneficios es cada vez menor. Y van a acabar con las empresas; lo más importante, van a acabar con el empleo"

el empleo".

"Me niego a que el motor económico de España se instale en esa decadencia política y económica que está arruinando tantos países por el mundo", apuntó Díaz Ayuso aunque sin hacer referencia a la Argentina.

"Acá la gente quiere ser libre, quiere tener sus proyectos, quieretomar sus decisiones y por eso, en las pasadas elecciones, el sur de la comunidad de Madrid, que pensaban que era suyo, se tiñó de azul. ¿Y saben qué vamos a hacer de aquí en adelante? Demostrar que no se está peor por ser del sur, sino por haber estado durante tantos años, como en Andalucía, en mano de sus políticas económicas, sociales y fiscales", prosiguió la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta que un aplauso interrumpió su alocución.

Esta no es la primera vez que la madrileña se manifiesta en este sentido. En plena pandemia, Díaz Ayuso defendió la apertura de los comercios y estuvo en contra del cierre de las escuelas que se había implementado en varias países, como la Argentina. "Apostamos por ir contra el virus, no quedarnos de brazos cruzados y optar por el cierre masivo, que lo único que lleva es a la ruina de muchas familias y no soluciona el problema de los contagios", dijo meses atrás en diálogo con la NACION.

En esa entrevista, ya había hablado sobre el escenario en distritos con gobiernos populistas: "Solo hay que echar un vistazo a aquellos países donde los gobiernos populistas han hecho depen-



Isabel Díaz Ayuso

ARCHIV

dientes a los ciudadanos de sus políticas de subvenciones que nadie quiere. Porque está muy bien ayudar a quien lo necesita, pero es que el que lo necesita lo que quiere es poder salir adelante sin necesidad de tener que estar dependiendo de un Estado, que pretende hacerles dependientes y dirigirles sus vidas".

#### La respuesta del Gobierno

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, contestó con ironías las críticas de Ayuso. "Si la señora Ayuso cree que es mejor para España el macrismo que el peronismo, nosotros le recordamos que el macrismo en la Argentina nos dejó con una deuda de 40.000 millones de dólares, con el país endeudado por los próximos cien años, con una inflación del 50 por ciento", apuntó hoy la vocera en una conferencia de prensa.

"Efectivamente, el peronismo no tiene nada que ver con lo que la señora quiere para su país, porque el peronismo defiende los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los que menos tienen y quiere un país donde todos puedan alcanzar un bienestar en base a lo que se proponen", enfatizó Cerruti. En este contexto, la portavoz presidencial señaló al expresidente y a la titular de la Comunidad de Madrid por supuestos negocios con el Estado. "La señora [Isabel Díaz] Ayuso evidentemente tiene buena relación con el señor Mauricio Macri, entonces también le recordamos que está siendo investigado porque durante su gobierno muchos de los negocios se dieron para la familia de Mauricio Macri y -si no entiendo mal- la señora [Isabel Díaz] Ayuso está siendo investigada por la familia europea porque el negocio de los barbijos en el peor momento de la pandemia lo llevó adelante el hermano de la señora [Isabel Díaz] Ayuso", apuntó.

Desde el oficialismo respondió también el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Fernando "Chino" Navarro, líder del Movimiento Evita. Justamente Navarro habló de la figura de la ex primera dama fallecida Eva Duarte como de alguien clave para "paliar el hambre en Europa" y apuntó a Díaz Ayuso. "Fue el peronismo, de la mano de Evita, quien con la gira solidaria Arcoíris ayudó a paliar el hambre en Europa tras la segunda guerra", afirmó Navarro. •

POLÍTICA | 11 LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

## El kirchnerismo marcha el 17 de octubre, lejos de Fernández

FRENTE DE TODOS. La Cámpora y los sindicatos encolumnados con la vicepresidenta preparan una movilización a la Plaza de Mayo para el "día de la lealtad"

Mariano Spezzapria LA NACION

El kirchnerismo busca salir de la conmoción que le provocó el atentado contra Cristina Kirchner y recuperar el estado de movilización previo al ataque de la "banda de los copitos". Por eso organiza una marcha a la Plaza de Mayo para el 17 de octubre, el "día de la lealtad". que paradójicamente encontrará al peronismo dividido en distintos actos y en modo preelectoral, con el telón de fondo de la puja por las candidaturas para 2023.

La organización de la marchacorre por cuenta de la agrupación La Cámpora, que lidera Máximo Kirchner, y de sindicatos encolumnados con la vicepresidenta, como los camioneros de Pablo Moyano y la CTA. También habrá columnas de movimientos sociales, pero no de los que están alineados con el presidente Alberto Fernández. Ese día, el mandatario tenía previstoviajar a Tucumán, pero el acto finalmente no se realizará.

"El Partido Justicialista va a tener diferentes actos en todo el país y el Presidente va a estar atento, pero no hay ninguno en el que esté involucrado en este momento", dijo ayer en la Casa Rosada la portavoz Gabriela Cerruti, al ser consultada en conferencia de prensa sobre qué actividad encarará Fernández en la fecha emblemática del peronismo, dado que es el titular del PJ a nivel nacional.

Sin consultarlo con el Presidente, la activación de la marcha del 17 de octubre fue producto de una decisión política del kirchnerismo de salir de la actitud defensiva que le provocó el ataque contra la vicepresidenta el 1º de septiembre y de las especulaciones en torno derivaron de la investigación judicial. La propia Cristina ya había salido a marcar la cancha con un



La reunión de la CGT, con Luis Barrionuevo entre los presentes

PRENSA CGT

tema delicado para el Gobierno completada esta semana por Ancomo es la inflación.

Más tarde, el último fin de semana, fue Máximo Kirchner quien reapareció en un acto en Morón, en el oeste del conurbano, donde sostuvo que las cerealeras "pusieron de rodillas al Estado" al exigir el dólar soja para liquidar la cosecha. Ambos mensajes fueron interpretados como un señalamiento a la política económica de Sergio Massa, el ministro de Economía, pero también como un mensaje del kirchnerismo a su propio electorado.

Máximo Kirchner confesó en esa oportunidad la incertidumbre que le provoca aun que alguien "haga lo que no tiene que hacer", en referencia al ataque contra Cristina, que provocó su reclusión y también la del propio jefe del PJ bonaerense y de La Cámpora, que reciénvolvió a escena un mes después. "Hay que a la autoría del atentado que se recuperar la calle", es la consigna nación de las PASO para 2023. que ahora vuelve a ganar terreno en el kirchnerismo.

La escalada kirchnerista fue

drés Larroque, ministro de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente habitual vocero de La Cámpora. El secretario general de la agrupación que lidera Máximo Kirchner marcó sus diferencias con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, un amigo del Presidente, ante lo que consideró un "déficit de gestión" de la cartera laboral.

Los cuestionamientos del kirchnerismo a Moroni vienen de larga data –integraba la lista original de los "funcionarios que no funcionan"-, pero recrudecieron por la demora en la resolución del conflicto del gremio del neumático, que estuvo a punto de paralizar la industria automotriz. Larroque también sorprendió con un cambio de postura histórico: planteó que habría que analizar la elimi-

Lavuelta de campana es notable porque fue el expresidente Néstor Kirchner quien ideó las elecciones

primarias que se implementaron desde 2011, pero coincide ahora con una avanzada de los gobernadores del PJ que reclaman su eliminación o al menos su suspensión para el proceso electoral de 2023. Esos planteos marcan que el oficialismo ingresó, tempranamente, a la discusión de las candidaturas.

En esa línea se interpreta que la CGT haya definido un acto propio el 17 de octubre. Al borde de la fractura, en una reunión sin el moyanismo realizada en la sede de la Uocra, anunció que su "día de la lealtad" transcurrirá en el estadio de Obras Sanitarias. La reaparición de Luis Barrionuevo, un crítico del kirchnerismo, entre "los gordos" de la central obrera no pasó inadvertida.

Así, el 17 de octubre volverá a mostrar dividido al Frente de Todos: habrá al menos dos actos para celebrar el "día de la lealtad", fecha icónica del peronismo en su liturgia. Y aún no se sabe qué hará el Presidente.

## Reapareció Barrionuevo con críticas a Massa

El jefe gastronómico volvió a la CGT y sumó apoyo para construir un PJ alejado del oficialismo

## Nicolás Balinotti

LA NACION

Después de haber bajado abruptamente su perfil durante la pandemiay de meses de silencio, Luis Barrionuevo reapareció esta semana en la vida interna de la CGT con la intención de despegar a la central sindical de la suerte que pueda correr la gestión de Alberto Fernández, marcada por la crisis inflacionariay las diferencias internas con Cristina Kirchner.

Su regreso, además, esconde otros objetivos: tallar en la reconstrucción del PJ no kirchnerista para las elecciones de 2023, enviar un mensaje a la dirigencia política para que no prescinda de la corporación sindical y aislar a Pablo Moyano en la nueva etapa que se abrió en la central obrera tras el amago de renuncia del camionero al triunvirato de mando. No fue al voleo, entonces, la frase que lanzó ayer en Radio Mitre, al advertir que "en cualquier momento vuelve el 'que se vayan todos'".

"Yo nunca me fui, siempre es-

toy", relativizó Barrionuevo su estratégico ostracismo, durante el cual experimentó un sugestivo acercamiento con el kirchnerismo, sobre todo con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Durante 2021, su gremio recibió \$7.988.226 en concepto del Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro), según precisaron fuentes del Ministerio de Trabajo. Se trata de un auxilio económico que brinda el Estado para pagar las remuneraciones de sectores en crisis. "Lo que pensaba del kirchnerismo ya lo dije mil veces, como también lo dijo Alberto Fernández: es la Justicia la que debe actuar ahora. Mi obligación es con mi gremio. Recuperamos 70.000 empleos de diciembre del año pasado a la actualidad", justificó ayer en una charla con la Nacion el histórico jefe gastronómico.

Después de haber caminado con pies de plomo sobre la dirigencia política (acusó a sus referentes de ser "todos lo mismo"), Barrionuevo explicó cuáles son sus intenciones con el lanzamiento de la Corrien-

te Político-Sindical Peronista, que se hará el 17 de octubre con el aval de los gremios mayoritarios de la CGT y sin el moyanismo. Se trata de un brazo político con el que la central obrera pretende influir en las candidaturas de 2023 o incidir en la agenda de la campaña electoral del año que viene. Surge ante la pérdida de influencia de las 62 Organizaciones Peronistas, una herramienta en desuso del PJ que está hoy comandada por sindicalistas vinculados al macrismo, como el taxista José Ibarray Dante Camaño, excuñado de Barrionuevo.

"Cuando conformé la mesa de Menem presidente puse todo: 13 diputados, a [Jorge] Triaca como ministro de Trabajo y me dieron el organismo que controlaba las obras sociales Administración Nacional del Seguro de Salud]. Ahora el movimiento obrero no tiene nada", se jactó Barrionuevo de su influencia y de su nueva jugada. Y agregó, convencido: "Los políticos sevan a acercar a nosotros porque tenemos la estructura. Esta vez no va a suceder como hasta ahora,

cuando pasan los candidatos por el sindicato a pedir recursos y cuando llegan no nos dan más bola".

Barrionuevo fue menemista, comulgó con Macri y luego se alió con Sergio Massa. ¿La mesa política de la CGT será para trabajar por la candidatura del ministro de Economía? "No, hoy Massa está más quemado que el Gordo Valor. Que se encargue con Alberto y Cristina de bajar la inflación", desestimó el gastronómico el alineamiento de la CGT detrás de una eventual candidatura del exintendente de Tigre.

"Hay 20 candidatos a presidente mientras el país se va a otro lado. Nosotros, en la CGT, no tenemos un candidato", dijo. Y reforzó sus críticas a la dirigencia política: "Tiene un doble discurso. Son todos primos. Los que están en Pro, Cambiemos, el Frente de Todos. Todos han convergido juntos o han dado vuelta en una coctelera. Por eso dije lo de la gente, que está podrida, y que en cualquier momento puede volver el 'que se vayan todos'". Un Barrionuevo auténtico. Filoso, polémico y también camaleónico.

## Acuerdo en Santa Fe con los docentes tras 21 días de huelga

INFLACIÓN. Aceptaron la suba de 77% y no habrá descuento por paro

Germán de los Santos PARA LA NACION

ROSARIO. – Después de 21 días de paro, los docentes estatales de Santa Fe, agrupados en Amsafé, decidieron ayer aceptar la propuesta de aumento que había ofrecido a principios de septiembre el gobierno de Omar Perotti, que para seducir a los maestros propuso devolver los 11 días de huelga que les habían descontado a los docentes a cambio de que se recuperaran los días de clase perdidos.

Tras un extenso conflicto, con 21 días de huelga, el gobierno provincial pareció ganar la pulseada a los maestros, ya que el gremio de Amsafé terminó por aceptar la oferta inicial, que es la misma que habían aceptado antes los sindicatos estatales. El aumento salarial anual será del 77%.

En la asamblea provincial votaron 33.128 docentes en toda la provincia. Aceptaron la propuesta 18.222 maestros, mientras que 14.774 la rechazaron. En Rosario, la seccional más poderosa del gremio docente, la propuesta del gobierno fue rechazada por más de la mitad de los afiliados. Empujó a aceptar la oferta salarial la votación de las seccionales de la capital provincial y el centro norte de Santa Fe, que se volcaron por terminar el conflicto.

"La resolución de la asamblea provincial de Amsafé es aceptar la propuesta en disconformidad. Amsafé continúa en estado de asamblea y movilización. Se llevarán adelante distintas acciones para visibilizar los reclamos y exigir mejoras en la propuesta", sostuvo Rodrigo Alonso, secretario general del gremio de los docentes.

Perotti enfrentó uno de los conflictos más extensos con los docentes en los últimos años. El gobierno de Santa Fe argumentó que la propuesta salarial era una de las mejores del país. El reclamode los maestros agitó también fuertes recriminaciones de la oposición. Ahora la nueva pulseada con los maestros estatales se centrará en la contraprestación que pidió el gobierno a cambio de no descontar los días no trabajados. La administración de Perotti propuso que va a devolver el recorte salarial de 11 días no trabajados si los maestros recuperan los días de clase perdidos, por lo que el ciclo lectivo terminaría a fines de diciembre.

"El ciclo lectivo sigue siendo el que estaba planteado en cuanto a la permanencia de los docentes en las escuelas hasta fines de diciembre y la cuestión que se incorpora y que es necesaria para obtener la devolución de los descuentosefectuados por los días no trabajados es la contraprestación del servicio que fue afectado. Por lo tanto, días de clases efectivos serán hasta el 23 de diciembre tal cual lo habíamos propuesto", señaló la ministra de Educación, Adriana Cantero.

El conflicto podría reanimarse endiciembre, yaque en esemes se volverán a reunir los gremios con el gobierno para evaluar si el porcentaje de 77% de incremento no fue superado por la inflación.

## La situación de la oposición | TENSIÓN EN PRO

## Rodríguez Larreta le contestó a Macri y dijo que "el apoyo importante es el de la gente"

El expresidente había advertido que solo iba a respaldar a aquel candidato que "garantizara el cambio"

Mauricio Macri había advertido desde España, en una gira reciente, que iba a apoyar al candidato de Pro que fuera a "garantizar el cambio", sin definirse por Horacio Rodríguez Larreta o por Patricia Bullrich. Y advirtió que iba "a jugar" en contra de quien no le diera esas garantías. Ayer, el jefe de gobierno le contestó a Macri: "El apoyo importante es el de la gente".

Rodríguez Larreta mencionó expresamente que su afirmación era una respuesta a la advertencia de "Mauricio". De esa forma, reforzó su idea de presentarse como aspirante a la presidencia, más allá del pulgar hacia arriba y hacia abajo de Mauricio Macri.

En una semana de turbulencias para Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno porteño busca instalar su precandidatura, mientras los diferentes sectores de la coalición pujan por un lugar en la carrera rumbo a la definición presidencial.

Patricia Bullrich, contrincante interna de Rodríguez Larreta, rápidamente se alineó con Mauricio Macri en la definición interna. "Vamos a realizar un cambio profundo, porque el cambio será cambio o no será nada; esto lo vamos a hacer con mucha fuerza, con mucho coraje, no habrá nada", aseguró la jefa de Pro desde una recorrida en

El jefe de gobierno le respondió a Macri en el marco de la presentación de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires.

Tras el acto, Rodríguez Larreta dio una conferencia de prensa en la que le preguntaron por los recientes dichos de Macri, quien deslizó la posibilidad de acompañar al candidato que garantice el "cambio" en los comicios del año próximo. "¿Ese cambio lo puede representar usted?", le consultaron al mandatario porteño, a lo que respondió: "Yo creo que el verdadero cambio es el hacer, que es lo que estamos haciendo acá en la ciudad".

La titular de PRO, Patricia Bullrich, visitó ayer, por la mañana, el barrio La Paloma, del Talar del Pacheco.

La dirigente estuvo acompañada por Nicolás Massot, Javier Iguacel, Joaquín de la Torre, Pablo Walter, Martín Culatto, Fabián Villalba y Patricia Vázquez.

Por la tarde, al jefe de gobierno porteño le preguntaron cómo se vería en una PASO contra Macri. Entonces, contestó: "En Juntos por el Cambio, respecto de las candidaturas, va a elegir la gente. Está establecido: son las PASO las que definen. Sean los candidatos Facundo Manes, Mauricio Macri o Gerardo Morales. Es la mejor manera y la más democrática".

En ese contexto, planteó que con miras a las elecciones de 2023

es importante fomentar una "sana discusión democrática" entre todos los espacios políticos. "En la Ciudad hay discusiones políticas. Se dan en la Legislatura, por ejemplo, pero eso no se traduce en confrontación, agresividad y chicanas. Obviamente hay diferencias políticas que se expresany las leyes salen luego de las discusiones. Otra cosa es poner siempre por delante la agresión antes que el contenido", reflexionó.

"Yo siempre voy a trabajar para que la discusión sea en el marco de una democracia constructiva. Creo en el diálogo y en que haya un ámbito de respeto al otro. Hay que tener más coraje para sentarte a dialogar con el que piensa diferente que para ponerte del otro lado de la grieta a agredir", agregó el jefe de gobierno.

Ayer, Macri regresó al país, pero antes de dejar España mantuvo una conversación en Madrid de la que participó el escritor peruano Mario Vargas Llosa y en la que consideró que la sociedad argentina "debe ser la más fracasada de los últimos 70 años". Además, planteó que en 2023 el país será "el primero" en "sacarse de encima" al populismo, que definió como un movimiento que comenzó "con Evita y Perón".

## Sobre Manes

Durante la conferencia de prensa también estuvo presente el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, al que le preguntaron sobre las duras críticas que le dedicó el radical Facundo Manes a Macri.

Días atrás, durante un intercambio con Luis Majul en La cornisa, el diputado había afirmado: "El gobierno del expresidente Macri llegó a la presidencia con la obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos del poder político en la Justicia. Y lamentablemente seguimos teniendo esa deuda".

Además, planteó que Macri es protagonista de un enfrentamiento que no permite "pensar" un proyecto de país. "Creo que él, con Cristina Kirchner, no nos permite pensar un país. Representan dos minorías intensas. Hay dos liderazgos en la Argentina hoy. Uno es el de Cristina Kirchner, donde están Alberto Fernández, [Sergio] Massa; otro, donde está Macri, están [Horacio Rodríguez] Larreta, [Patricia] Bullrich. Esa antinomia nos impide pensar un país", aseguró.

Con relación a tales declaraciones, Jorge Macri expresó: "Yo diría que la unidad de JxCestá garantizada en la diversidad. Tenemos distintos puntos devista que nos desafían constantemente a ser más sólidos y a representar mejor a distintas ideas. Se trabaja en conjunto y de manera coordinada". •

## La mirada del expresidente. El lanzamiento del libro, el enigma de 2023 y el encono con Manes

Macri organiza un acto de presentación de Para qué; mantendría la incógnita de su candidatura hasta marzo o abril; evitó responderle al médico

#### Matías Moreno

LA NACION

Concluida su gira por el exterior, el expresidente Mauricio Macri regresó al país en las últimas horas y se alista para volver a la primera línea. Lejos de un repliegue táctico frente a la creciente tensión en Juntos por el Cambio, el fundador de Pro se muestra entusiasmado por estos días con la organización de la presentación de su nuevo libro, Para qué, una suerte de hoja de ruta para delinear las fronteras ideológicas de un eventual programa de gobierno de la coalición opositora, cuya tapa reveló a través de las redes sociales. Como ocurrió cuando publicó Primer tiempo, las memorias de su gestión nacional, Macri planea reunir a referentes opositores y exfuncionarios en un encuentro previsto para fin de mes, en la antesala del Mundial de fútbol de Qatar.

La vuelta de Macri al centro de escena mantiene en vilo al resto de los presidenciables de Juntos por el Cambio. Quienes intercambiaron mensajes con él desde que volvió al país lo notaron inquieto por la lectura política que generará la presentación de su libro. No quiere que sea interpretado como el "lanzamiento" electoral. En su entorno repiten que aún no definió sivolverá a competir o no por la presidencia y avisan que el enigma se mantendrá hasta marzo o abril.

Mientras sus rivales internos sospechan que Macri necesita tiempo para recuperar su nivel de aceptación en la sociedad, los dirigentes Mensaje a herederos que rodean al expresidente creen que ya estaría en condiciones de competir, según las encuestas que evalúan. Entienden que Macri se impondría en una interna porque mantiene la ascendencia en Pro v que podría superar a cualquier candidato del kirchnerismo por el declive económico. En el larretismo, en cambio, sostienen que el expresidente aún no sería competitivo en las generales y que el jefe porteño tendría un techo más alto. En el núcleo duro del fundador de Pro rechazan esos cálculos y disfrutan el cambio de clima político: "Macri no está especulando", repiten.

Con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a la espera de su decisión, Macri insiste en que se enfocará en impulsar el debate sobre la identidad de Juntos por el Cambioyla elaboración de la propuesta para 2023. Cuando falta menos de un año para las primarias presidenciales, el expresidente se acomoda en el traje de mentor, pero se mueve como si fuera a ser candidato. De hecho, la presentación de un libro suele ser la excusa de cualquier político con aspiraciones para tener mayorvisibilidad o recorrer el país. Cristina Kirchner lo hizo con Sinceramente, en 2019.

Desde que recuperó protagonismo en el escenario opositor, Macri mantiene la incógnita sobre una eventual candidatura en 2023. Se ubica en un casillero expectante: sorteado el test de las recorridas en el conurbano bonaerense, se prepara para presentar su libro. "Lo veo ocupadoy con expectativa. En cualquier país del África subsahariana diría que se está moviendo como un



Macri, en España, con Mario Vargas Llosa

CAPTURA DE VIDEO

candidato, pero estamos en la Argentina", comenta, entre risas, uno de los confidentes de Macri desde que volvió al llano.

Los colaboradores del expresidente aún no cerraron la fecha ni el lugar del lanzamiento de Para qué, aunque posiblemente sea en la ciudad de Buenos Aires, bastión electoral de Pro, los últimos días de octubre. En el libro-en el que trabajó Pablo Avelluto, exministro de Cultura-, Macri recapitula su experiencia como empresario, su paso por Boca Juniors, los mandatos como jefe de gobierno y sus cuatro años en la Casa Rosada. Cerca de él afirmanquenoanticiparámedidas o reformas, sino que marcará una "orientación".

Después de haber revelado que, de no postularse, podría intervenir para bendecir a Bullrich o Larreta, en caso de que uno de los dos no "garantice el cambio", el fundador de Pro dejó un mensaje a sus herederos en la contratapa del libro. "Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia", señala.

Macri desorienta a Larreta y a Bullrich, que aceleran sus proyectos presidenciales y mantienen en estado de alerta a sus socios de la UCR. Mientras la titular de Pro evita confrontar con el exmandatario, Larreta deja trascender que estaría dispuesto a enfrentar a Macrien las PASO. No contempla bajar su plan presidencial.

De hecho, el jefe porteño se refirió ayer a los dichos del exmandatario durante la presentación de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40. "Respecto de lo que dijo Mauricio, el verdadero cambio es el 'hacer', lo que estamos haciendo en la ciudad es bajar el delito a la tasa más baja de la historia, es defender las escuelas abiertas. Y el apoyo que vale es el de la gente", lanzó.

Mientras mira el escenario electoral, el expresidente acomoda sus fichas con sigilo para conservar su activo de podery sobrevuela las internas en Pro. Tampoco se pone al frente de la contraofensiva cuando lo atacan. De hecho, Macri optó por mantener un silencio sugestivo frente a las duras críticas que le dedicó Facundo Manes, uno de los presidenciables de la UCR. Eso

sí, los integrantes de su círculo intimocelebraron el amplio apoyo que cosechó entre los principales jefes de Pro-desde Larreta, Bullrich y María Eugenia Vidal- y, sobre todo, que Gerardo Morales, Martín Lousteau y Rodrigo de Loredo, entre otros dirigentes nacionales del radicalismo, hayan salido a tomar distancia del médico, quien vinculó a Macri con el espionaje ilegal y los operadores judiciales.

En el círculo de confianza de Macri interpretaron las muestras de respaldo como una nueva señal de que recuperó la centralidad en Juntos por el Cambio. "Hubo una desesperación por congraciarse con Macri que en otro momento no se veía", evalúa uno de sus fieles.

El encono entre Manes y Macri no es nuevo. Mientras el médico le reprocha haberlo cuestionado por su decisión de no firmar el juicio político contra Alberto Fernández por sus declaraciones contra el fiscal Diego Luciani, el expresidente le achaca ser "individualista".

"Esotra más de Manes. Estas actitudes individualistas no suman para nada, para absolutamente nada. Es parte de creer que todo pasa por una autorreferencia y no por un trabajo en equipo", dijo Macri en agosto durante una entrevista con la radio Pulxo 95.1.

Los alfiles del expresidente sospechan que Manes buscó "una excusa para irse de Juntos por el Cambio". Consideran que se equivoca al atacar al exmandatario porque el líder de Pro conserva altos niveles de apoyo en el universo antikirchnerista. Anteayer, el senador Humberto Schiavoni se sumó a la ola de críticas contra el médico: dijo que Manes es "un marginal, incluso en la UCR".

"Lo que es inadmisible es que desde adentro estemos bombardeando la unidad con este tipo de reacciones que son absolutamente oportunistas", afirmó Schiavoni, en diálogo con Radio Metro.

Manes está convencido de que Macri se siente el "dueño" de Pro, por lo que buscará revancha en 2023 y será candidato o intentará condicionar a su eventual herederoen Juntos por el Cambio. Entiende que ese escenario bloqueará al próximo gobierno. Por eso, le sugirió a Larreta que enfrente a Macri para consolidar su liderazgo en Pro. "El poder no va a estar más en Juncaly Uruguay, sino en Los Abrojos", deslizan cerca del neurólogo.

POLÍTICA | 13 LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

#### **EL ESCENARIO**

## Una coalición con destino de colisión

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

ás preocupados por marcar diferencias entre sí que por responderse qué los une, buena parte de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio van llevando a la coalición opositora a un destino de colisión que asoma dificil de evitar. Disputas que un oficialismo en problemas celebra y amenaza con hacer explotar. No le faltan recursos.

Los recientes temblores que sacudieron la interna cambiemita. desatados por el out-insider Facundo Manes, no son los primeros que mueven fuerte el sismógrafo opositor, así como casi nadie tiene dudas de que no serán los últimos ni los más intensos. Se avecinan más tiempos turbulentos.

El tenor de los serios cuestionamientos de naturaleza institucional por parte del neurodiputado a la gestión presidencial de Mauricio Macri abrió un surco indisimulable de consecuencias internas y externas evidentes, todavía difíciles de dimensionar en cuanto a su profundidad y extensión. Sobran diferencias personales y políticas.

Una acumulación de elementos compone ahora el escenario perfecto para que empiece a emerger todo lo que se viene guardando bajo la alfombra de Juntos por el Cambio.

En esa lista debe inscribirse la acelerada búsqueda de definición de identidad política-ideológica que le imprimió a la coalición en los últimos meses Mauricio Macri, al amparo de su recobrada centralidad, pero sin la recuperación de un liderazgo indiscutido. También inciden con fuerza la ausencia de un precandidato presidencial imbatible internamente y la presencia de varios precandidatos con ambiciones y posibilidades reales. A eso se suman diferencias de orígenes y proyectos, ambiciones en conflicto y un horizonte político, electoral, económico y social demasiado incierto y volátil. Combustible líquido que lo empapa todo.

Más allá de cuestiones personales y de facción, que pesan y mucho, lo que acaba de ponerse sobre la mesa opositora es algo más complejo y profundo. Es todo lo que no se institucionalizó, no se discutió, se toleró y no se saldó en el tiempo que tiene de vida de la coalición: siete años y medio. La comezón del séptimo año llegó en todo su esplendor. Pero sin el glamour de Marilyn Monroe.

Las tentaciones para sobresalir y diferenciarse no encuentran en el actual contexto el incentivo suficiente, más allá de declamaciones y buenas intenciones, para alcanzar la unidad indisoluble cambiemita. Una "unidad hasta que duela", diría el cristinista tardío José Luis Gioja.

Aunque parece advertirse todavía más compleja: los que tienen divergencias no han encontrado una buena nueva razón para renovar la decisión de estar juntos. La unión empieza a doler. Más aún mientras se instala el escenario que hoy más desvela a casi todos los cambiemitas y para el que no tienen solución a la vista: la derogación de las PASO impulsada por un vasto sector del peronismo. Sin internas obligatorias no hay método que se vislumbre para definir una única candidatura presidencial.



comunicado de la conducción de la UCR nacional para desmarcarse de Manes y evitar profundizar el conflicto con el viejo y nuevo macrismo, el único motivo cierto de unidad (sin discusión, pero sin concordancia absoluta) sigue siendo ganarle al kirchnerismo y desplazarlo del poder. Pero ese aglutinante puede estar vencido.

## Antikirchnerismo insuficiente

Según advierten las encuestas, aparece en los trabajos cualitativos de opinión pública, señalan muchos analistas y admiten algunos cambiemitas con espíritu crítico, el antikirchnerismo muy probablemente ya no alcance como respuesta a los muchos interrogantes que se le plantean a la sociedad para definir su opción electoral.

Los consultores de opinión pública coinciden casi mayoritariamente en que la opción continuidad o cambio que suele ordenar los ciclos electorales no será el principio rector de las próximas elecciones presidenciales. Todo indica que la demanda será cambio o cambio.

Ese es uno de los principales desafíos conceptuales que se le plantean a la alianza opositora y alienta la conflictividad interna.

¿Cuál es la naturaleza del cambio que se espera? ¿Quién encarna el cambio? ¿Con quiénes hacerlo? ¿Cuán radical es el cambio que se podrá ofrecer, concretar y tolerar? Son apenas algunos de los muchos interrogantes que complican de fondo la hasta ahora superficial discusión opositora. La incertidumbre subraya la disimilitud de creencias, tradiciones y proyectos que anidan en el universo cambiemita, así como la crisis de liderazgo. El compás que intenta marcar el contorno de la coalición se expande del centro a la derecha con demasiada amplitud.

El hasta acá fallido gobierno de Alberto Fernández y los poco halagüeños pronósticos sobre su futuro refuerzan las perspectivas de una demanda de cambio profundo para el próximo mandato presidencial que marcará a fuego las elecciones.

Pero esa es solo una cara del fe-Tal como lo ratificó el reciente nómeno. La frustración que gene-

ró la actual administración de los Fernández, como muestran todas las encuestas, en las que mayoritariamente se impone la imagen negativa, no está sola.

Esedesencanto, que se traduce en falta de esperanza, tiene su correlato político-histórico en el recuerdo del desbarajuste económico de los últimos dos años macristas, al que ahora, desde adentro y no desde el antagonismo kirchnerista, le suman manchas estridentes en materia institucional sobre la pretendida encarnación del republicanismovirtuoso. Discusiones y caminos que se bifurcan.

"O somos el cambio o no somos nada", repite Macri desde su centralidad recobrada y autocelebrada. Y en la "nada" no incluye solo a los adversarios externos, sino que traza una profunda línea interna para alinear a los precandidatos de su espacioy para intervenir en el debate del radicalismo que recuperó el hambre de poder.

De un lado, el fundador de Pro ubica a los "radicales republicanos", entre los que identifica a Alfredo Cornejo, Martín Tetazy Rodrigo de Loredo, entre otros.

De la vereda de enfrente enrola a los "radicales populistas", un amplio universo en el que habitan desde el presidente de la UCR, Gerardo Morales, hasta Facundo Manes, los

El antikirchnerismo aparece como un aglutinante vencido para la oposición

El intento de Macri de definir la identidad cambiemita genera reacciones

El sometimiento al espionaje asoma como la única política de Estado

dos aspirantes más firmes al premio mayor, junto a quienes se encolumnan con ellos tras las banderas de Alem, Yrigoyen y Alfonsín, que tanta urticaria le producen a Macri.

Esa línea que supuestamente divide a los que quieren el cambio que él pregona de los que no lo quieren, oficia de latigazo sobre la espalda de los estigmatizados. Mucho más después de que lo expuso en su defensa la rebelde hija pródiga del radicalismo Lilita Carrió.

De esos "radicales populistas" institucional" que Manes lanzó contra Macri desde la pantalla de la televisión, sin mucha densidad conceptual ni pensamiento estratégico, pero sí con suficiente rencor acumulado y suficiente detonante político. La herida a su autoestima que, según dicen, alguna vez le propinaron Macri y María Eugenia Vidal todavía sangra. Por eso, le devuelven sus adversarios internos, suele ser menos hiriente con Cristina Kirchner, que alguna vez lo galardonó al elegirlo su médico personal.

Hasta ese momento, la acusación a Macri de haber hecho "populismo institucional", que encierra pecados nada venales como presión sobre la Justiciay espionaje a políticos cambiemitasy kirchneristas, sindicalistas y periodistas, era un concepto instaurado en un círculo en el que conviven desde el resucitador del radicalismo bonaerense Maximiliano Abad hasta los consejeros permanentes Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez. Ahora es un problema mayor capaz de volver verosímil la afirmación de que la única política de Estado que mantuvieron el kirchnerismo y el macrismo es el uso (y la dependencia) del espionaje.

Se trataba de una idea fuerza para la discusión interna. O una amenaza para usar en una mesa de negociación. No tenía destino público al menos en esta etapa, pero al neurólogo le sobran emociones negativas contra los líderes de Pro que la razón no consigue convertir en planificación.

"Facundo se salió del libreto. Abundan los motivos para marcarle la cancha a Macri y no regalarle la encarnación del cambio virtuoso que pretende encarnar, como si no tuviera un pasado para cuestionar. Peronoera la manera", admitían algunos de sus más fuertes apoyos internos apenas horas después de que Manes lanzara la dura estocada.

La hegemónica defensa que todo Pro y la conducción nacional radical hicieron de Macri y la condena por apostasía a Manes llevaron a cerrar filas y marcar diferencias por parte de la UCR bonaerense. Así como el golpe para la imagen cambiemita fue demasiado duro, la deuda con el neurólogo es demasiado grande. A él le deben Abad y los suyos la resurrección radical de 2019 yen él tienen cifradas sus esperanzas para disputar el poder como no lo logran desde hace dos décadas. Suficiente motivo para guardar la sentencia con la que en un primer momento habían condenado al locuaz diputado y precandidato: "La verdad sin estrategia es suicidio". El cambio de contexto los llevó a usarla en defensa propia. Puede haber más oportunidades para intentar aplicar la disciplina partidaria, a la que Manes no es particularmente afecto. Las estrellas tienen luzy órbitas propias.

El blindaje que Pro en su conjunto le dio a Macri, aun de dirigentes que en su gestión fueron espiados, no terminó ni postergó las disputas. El juego está abierto, nadie tiene garantizado nada y los tiempos son lo suficientemente inciertos como para que todo dure un suspiro. La estudiada indefinición de Macri sobre una candidatura presidencial suya y la reconstrucción sostenida de su surgió el neologismo "populismo" centralidad empiezan a incomodar a los propios con ambiciones.

> Es el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que ya no oculta, sino que publicita su decisión de competir con el padre fundador si este finalmente se candidateara. No le queda más remedio a quien sueña desde los cinco años con ser presidente. Sin re-reelección posible como jefe degobierno, nunca estará en mejor situación y con más control de un aparato que ahora.

Los crípticamente críticos mensajes que le dirige Macri están haciendo mella en el alcalde. Más aún cuando pasa el tiempo y no consigue sacarle diferencias en las encuestas a su rival interna Patricia Bullrich, a quien el expresidente sigue suministrando oxígeno y oficiando de referencia.

A la espera de un choque en la próxima chicana aparece cada vez con más nitidez María Eugenia Vidal. Recorre el país impulsada por la ilusión de ser la síntesis entre la plasticidad negociadora de Larreta y la dureza confrontativa de Bullrich. Con esa diagonal identitaria procura que Macri la señale como su elegida, si es que no le dan las ganas o los votos para volver, que no es lo mismo pero para él da igual.

En medio de renovados pronósticos pesimistas para la economía, que el dólar soja no atemperó, la perspectiva de una nueva aceleración de los tiempos políticos y la amenaza de cambios de reglas electorales, todos buscan diferenciarse. A riesgo de chocar antes de tiempo o, peor aún, de que la colisión de la coalición no conmueva demasiado a nadie.

14 | POLÍTICA



Roberto Carlos Requejo estará a cargo de un juzgado de primera instancia

## Un juez cercano a Angelici tendrá el control electoral de la Ciudad

TRIBUNALES. Fue designado con el apoyo de Pro, la UCR y la Coalición Cívica; se opusieron el kirchnerismo y la izquierda

## Candela Ini y Matías Moreno

El dirigente radical Daniel "Tano" Angelici, el histórico operador judicial de Mauricio Macri, aumentó su poder de influencia en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires, bastión electoral de Pro. El bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura, con el apoyo de los libertarios, aprobó ayer la designación de Roberto Carlos Requejo, un hombre muy cercano a Angelici, flamante titular del primer juzgado electoral porteño. Obtuvo 38 votos. El Frente de Todos y la izquierda votaron de forma negativa.

De esta forma, Requejo estará a cargo del tribunal de primera instancia en el que se podrían dirimir las controversias de las elecciones porteñas. Su nombramiento fue sancionado con losvotos de las distintas tribus de Pro, que responden a Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich; los integrantes de la bancada del radicalismo, referenciados en Martín Lousteau y Angelici; de Confianza Pública, de Graciela Ocaña, y los alfiles de la Coalición Cívica (CC), de Elisa Carrió, entre otros aliados.

Crítica del rol de Angelici en la Justicia durante el mandato de Macri en la Casa Rosada, la líder de la CC avaló la designación de Requejo, ya que había llegado al cargo por "ganar el concurso" y no fue puesto a "dedo" por el larretismo.

En otros casos de jueces y fiscales, que llegan a sus puestos por los acuerdos que cierran Angelici yel peronista Juan Manuel Olmos, las espadas legislativas de Pro no acompañan en la votación.

"Rechazamos su influencia en la Justicia de la ciudad, pero en el caso de Requejo es un juez electoral y ganó el cargo por concurso. Acompañamos sin desconocer", dijo Facundo del Gaiso, de la CC.

Hasta ayer, Requejo, exdirigente de Boca Juniors, estaba al frente de

la Secretaría de Acceso a la Justicia de la Fiscalía General de la Ciudad, bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques. La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura porteño lo posicionó en el primer lugar del orden de mérito y fue aprobado por el plenario con el aval de todos sus miembros.

El pliego de Requejo fue tratado en una audiencia pública en la Legislatura porteña hace un par de semanas. Fue impugnado por un abogado, pero esa presentación fue desestimada.

Requejo contó con el apoyo de todas las tribus de Juntos por el Cambio, incluso de la Coalición Cívica, que señaló que había llegado al cargo por concurso

Intervendrá en los casos de candidatos porteños; sobre los nacionales define la jueza María Servini

Es la primera vez que la ciudad de Buenos Aires designa a un juez en su fuero electoral. Hasta los comicios del año pasado, las disputas en materia electoral eran competencia del Tribunal Superior de Justicia porteño.

Ahora pasarán a este tribunal de primera instancia. En las cuestiones judiciales de los candidatos relacionadas con la elección nacional, la competencia seguirá siendo del juzgado de María Servini.

Como consignó Carlos Pagni en la edición de LA NACION de ayer, Requejo podría intervenir en la controversia en torno al domicilio de Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, quien aspira a competir por la sucesión de Larreta en las próximas elecciones tras su mudanza política a la ciudad.

Según fuentes del radicalismo porteño, que impulsan a Lousteau como candidato en la ciudad, Jorge Macri no cumpliría con los cinco años de residencia "anteriores" a la fecha de las elecciones, un requisito que fija la Constitución porteña. Recuerdan el antecedente de Adrián Pérez, quien fue inhabilitado para competir por un fallo del Superior Tribunal de Justicia porteño en 2010.

El ministro de Gobierno porteño rechazó esos planteos. "Estoy muy tranquilo porque cumplo sobradamente con los requisitos necesarios para ser jefe de gobierno. Desde diciembre de 2015 que tengo acreditada una residencia en la Capital. Además, sumado a esto, figuro en el padrón electoral de la ciudad", aseguró Jorge Macri.

El pliego de Requejo fue impugnado por "incumplimiento de requisitos para la obtención del cargo", pero la presentación fue desestimada por la Junta de Ética, Acuerdosy Organismos de Control de la Legislatura.

La impugnación cuestionaba que Requejo tiene una destacada carrera judicial, pero que esta se desarrolló en áreas administrativas o de acceso a la justicia y/o derechos, pero que no tiene entre sus antecedentes litigación en materia penal, contenciosa o electoral.

Además, se planteó que no tiene experiencia en la jurisdicción. Y que, de los primeros candidatos, es el que menos antecedentes posee. A la vez, su entrevista personal tampoco ha sido la mejor puntuada. La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control desestimó la impugnación. No firmaron Claudio Ferreño y Claudia Neira, del Frente de Todos. •

## La quiebra de la firma de Báez distribuirá \$2600 millones entre sus acreedores

AUSTRAL. Es el primer pago desde que comenzó el proceso, hace cuatro años; la AFIP es la principal destinataria del cobro de alquileres y remates

Mariela Arias

CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ

EL CALAFATE. – La quiebra de Austral Construcciones, a cargo de la jueza María José Gigy Traynor, distribuirá entre sus acreedores cerca de \$2600 millones: es el primer pago a acreedores desde que se inició el proceso, hace cuatro años. De ese monto, cerca de \$1500 millones se destinarían a la AFIP, y el resto, a otros organismos públicos y sindicatos, entre ellos el Banco Nación, la Uocray Vialidad. Es solo una parte de la deuda con el Estado que dejó el conglomerado de empresas de Lázaro Báez, quien ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero y enfrenta otro pedido de pena igual como miembro de la presunta asociación ilícita por laquees juzgada Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El dato surge del abultado expediente de la quiebra que se tramita en el Juzgado Nacional de primera Instancia en lo Comercial Nº 28, con sede en Buenos Aires, que lleva más de 100 incidentes abiertos. Se trata de una tarea titánica, que aún tiene años por delante, por la forma profusa en la que Báez adquirió bienes y fondos de comercio a partir del 2006 o bien por la maraña judicial en la que quedaron atrapadas sus propiedades, la difícil reconstrucción de su titularidad y el estado de cada bien puesto a remate.

Los \$2600 millones que las dos sindicaturas integrantes determinaron como parte del Proyecto de Distribución de Fondos es el resultado de recursos obtenidos del alquiler de diversos inmuebles; el cobro de créditos a favor de Austral; y el pago por el paso de servidumbre de la estancia El Campamento (Santa Cruz), donde la firma Compañía General de Combustible SA tiene la concesión de yacimientos petroleros. Tambiénya se dispone del resultado de remates de inmuebles en Capital Federal, la estancia santacruceña Río Botey cientos de rodados, autos de lujo y maquinaria vial, desde 2020 a la fecha.

El Proyecto de Distribución presentado ante la jueza Gigy Traynor es el primero desde que se inició el proceso de quiebra, que aún tiene pendiente la venta de cuatro estanciasen Santa Cruz vel 50% del condominio de casi 9 hectáreas que Báez tiene con Máximoy Florencia Kirchner en El Calafate. Se trata de tierras del Estado que la vicepresidenta adquirió en 2006 a valor fiscalde1,19 pesos el metro cuadrado y dosaños después permutó el 50% como parte indivisa a la empresa Austral Construcciones. Lo que entrará en remate es el 50% de la propiedad: quienes adquieran las acciones serán condóminos de los Kirchner.

## Los acreedores

Del listado de acreedores preparados en el informe se desprende que el crédito verificado en la quiebra de Austral asciende a \$4347 millones y unos \$60 millones más son créditos laborales. Hasta la fecha del remate del patrimonio y cobro de acreencias se obtuvieron \$2600 millones, de los cuales –de acuerdo al detalle al que accedió la

NACION—\$2110 millones se repartirán entre los acreedores y más de \$400 millones se destinarán a los gastos y honorarios del proceso.

De la lectura de la lista de acreedores con deuda verificada que se saldará en esta etapa, el mayor volumen se lo llevarán organismos estatales: a la cabeza se encuentra la AFIP, que tiene acreencias a su favor –deudas a cobrar en esta etapa y que no considera intereses–por \$1532 millones, de los cuales \$583 millones están firmes, en tanto que \$949 millones están ligados a crédito verificado pero condicional (dependen de una sentencia externa a la causa que aún no está firme).

En el segundo lugar se encuentra el Banco Nación, con \$284 millones. Fue con este banco que Báez accedió a un plan destinado a auxiliar financieramente a Austral Construcciones y a Kanky Costilla, para realizar obra pública que le había sido adjudicada. Tanto autoridades del Banco Nación como de la empresa fueron investigadas en una causa judicial.

Otro organismo público que aparece beneficiado, y que ahora está en el ojo público a partir del juicio contra la vicepresidenta, es la Administración General de Vialidad Provincial, que tiene acreencias a su favor por \$27 millones. El gremio de la construcción (Uocra), omnipresente en las empresas de Báez, cobrará su parte: por un lado la obra social se verá favorecida en este pago con \$38 millones, mientras que el sindicato recibirá el pago de \$23,5 millones.

Por su parte, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo recibirá \$21 millones; el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, \$11 millones; y el Municipio de Río Gallegos, casi \$9 millones correspondientes al pago de patentes de la flota de autos de Báez, que supo superar el millar de unidades. Según surge del expediente, las deudas laborales ascienden a \$60 millones y está previsto saldarlas en su totalidad.

En un detalle minucioso de cien páginas presentado a la jueza, la sindicatura liquidadora resumió lo que se desarrolló en cada incidente de la causa: allí resalta como algunas operaciones (ventas de inmuebles y rodados y alquileres) fueron realizadas en dólares norteamericanos y habían acumulado unos US\$5.491.171. Para preservar los fondos, se dispuso la constitución de dos plazos fijos que fueron renovados mensual y periódicamente hasta el 27 de mayo de este año.

A partir de allí se inició una serie de operaciones, cada una por US\$1 millón, para la conversión a pesos a través de lo que se conoce como ventas de dólares MEP, que realizó una firma designada por sorteo, luego de la negativa del Banco Nación y el Banco Ciudad de Buenos Aires a ser parte del proceso. El importe nominal obtenido por estas seis operaciones de venta ascendió a \$1.450.560.615, 45; y en cada caso las sumas obtenidas fueron depositadas en la cuenta de la quiebra. Se constituyeron seis plazos fijos de renovación mensual automática que suman a la fecha \$1.537.110.305.

LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DOLAR     |          |   |                 |          |          |                                        |
|-----------|----------|---|-----------------|----------|----------|----------------------------------------|
| Minorista | \$156,28 | A | (ANT: \$155,89) | Euro     | \$146,45 | ▼ (ANT: \$147,01)                      |
| CCL       | \$307,12 | ٧ | (ANT: \$309,67) | Real     | \$28,70  | ▲ (ANT: \$28,60)                       |
| Mayorista | \$149,24 | A | (ANT: \$148,90) | Reservas |          | ▼ (ANT: 37.829)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  | \$277,00 | ٧ | (ANT: \$282,00) |          |          |                                        |
| Turista   | \$273,51 |   | (ANT: \$272,83) |          |          |                                        |
|           |          |   |                 |          |          |                                        |

# El mercado no deja de elevar su pronóstico de inflación: ya la ven arriba de 100% este año

RELEVAMIENTO. Casi duplicaría el nivel que dejó el gobierno de Macri en 2019; los analistas prevén que superará el 90% durante el último año de mandato de Alberto Fernández

## Javier Blanco

El mercado no deja de recalcular al alza sus proyecciones de inflación para lo que resta de la administración Fernández: ya estima que cerrará el presente año en tres dígitos, un nivel inédito desde que el Banco Central (BCRA) lanzó esta herramienta para colaborar en sus decisiones de política monetaria.

Los analistas estiman un índice de precios arriba del 100% (entre 100,3 y 101,5%), es decir, hasta 5,3 puntos por encima delo que la proyectaban hacesoloun mes. Parte del arevisión al alza deviene de haberse quedado cortos con su pronóstico del índice de precios al consumidor (IPC) para agosto, dado que lo habían estimado entre un 6,5 y 6,8% y terminó siendo del 7%, según lo oportunamente informado por el Indec.

De hacerse realidad finalmente esta proyección, ya duplicaría el nivel que alcanzó al final de la gestión Macri y que el presidente Alberto Fernández señalaba como preocupante cuando era candidato. Pero eso no es todo.

Los consultados por esta encuesta incluso ahora imaginan que superará el 90% durante el próximo año (calculan que llegaría a 90,5%, +6,4 puntos), es decir, una brecha de 30,5 puntos con el nivel del 60% que vaticinó el Gobierno en el proyecto de presupuesto 2023 remitido semanas atrás al Congreso y que ya se en-



Los precios podrían subir a un ritmo de 6% mensual en el próximo semestre

cuentra en debate parlamentario.

Y que dada la inercia que arrastra llegaría al 66,8% anual (+3,7 p.p. superior al anterior relevamiento), sostenida por una inflación "núcleo" (estructural) que se mantendría alta, aunque se supone que un cambio de administración y de políticas podría alterar estas provecciones.

Tras conocerse los resultados, y pese a ellos, el BCRA se preocupó por señalar que "mantiene la proyección oficial de inflación para el presente año de 95% y espera una desaceleración a 60% para el próximo año, como lo expresé durante la presentación en la Comisión de Diputados que analiza el proyecto de presupuesto 2023", según aclaró

su presidente, Miguel Pesce.

La encuesta que lleva adelante todos los meses el Banco Central (BCRA) en esta oportunidad fue respondida entre los días 28 y 30 de septiembre por 38 participantes, 25 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 13 entidades financieras domésticas.

ARCHIVO

Las nuevas estimaciones parten

de considerar que la inflación de septiembre (dato por conocerse el próximoviernes) se habría ubicado entre el 6,7 y 6,9%, según el promedio de las opiniones relevadas o el promedio de las que hicieron los 10 pronosticadores que el sistema identificó como más fiables (TOP-10).

En adelante comenzaría a descender, pero casi imperceptiblemente.

De hecho, los encuestados esperan que el IPC se mantenga en torno o aun por encima del 6% mensual en el próximo semestre.

#### Las otras proyecciones

Los analistas también revisaron al alza sus previsiones de crecimiento tras conocerse datos del segundo trimestre mejores a los que esperaban.

Ahora prevén un repunte que se ubique entre 4,1% y 4,3% para todo el año (0,5/0,6% más que la previsión previa), pronóstico que incluye una contracción del 0,5% para el tercer trimestre recién terminado (la estimaban de hasta 0,9% en la encuesta previa) y otra que llegaría al 1,1% durante el trimestre en curso.

Eso quiere decir que, aunque el dato de expansión final esperado es mejor, la foto de crecimiento corresponde solo a los meses pasados.

Es que la expectativa es una actividad que comienza a enfriarse y a contraerse en la segunda parte del año, lo que confirma que lo que el Gobiernollamó "crecimiento" no sería más que un nuevo rebote que no cambia la dinámica en que se sumió la economía en la última década.

Las proyecciones del mercado incluyen además una revisión al alza para la evolución del dólar oficial. Ahora estiman que se ubique entre los \$171,37 y los \$173,13 hacia fin de año. De este modo, la tasa de devaluación del pesollegaría al 69,9% en el año, manteniéndose otro año rezagada respecto de la inflación.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM y resultaron más certeros estiman un monto para 2022 de US\$88.669 millones, en tanto, el valor de las importaciones (CIF) de 2022 seubicaría en US\$84.260 millones, lo que dejaría un saldo favorable de apenas US\$4409 millones. ●

## Tras 7 semanas de sumar reservas, el BCRA las vuelve a ceder

EN ROJO. El saldo de sus intervenciones fue negativo en US\$44 millones; el dólar blue bajó 5 pesos y los financieros cerraron con caídas

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar ayer con un saldo negativo por sus intervenciones sobre el mercado oficial por segunda rueda consecutiva: debió aportar al mercado US\$58 millones de sus reservas para dar curso a los pedidos de compra que habían superado los filtros.

De este modo, acumuló un total de ventas en las últimas 48 horas por US\$92 millones. Eso, además, lo llevó a cerrar la semana con un rojo de US\$44 millones (0,88% de lo acopiado el mes pasado) y a romper una seguidilla de siete semanas en las que había registrado balances positivos. Fueron de los módicos US\$14 millones captados en la última semana (corta) de

agosto a los exuberantes US\$1689 millones atrapados en la última semana de septiembre, al final del dólar soja.

La nueva venta ocurrió en una rueda en la que elvolumen operado de contado repuntó un 14,6%, hasta alcanzar los US\$278 millones, y en la que convalidó un ajuste al alza de \$0,32 en el tipo de cambio mayorista vendedor, que cerró el día a \$149,20, con lo que así avanzó \$1,88 en la semana.

Es una "suba idéntica a la que había experimentado en la semana anterior", describió el operador y analista Gustavo Quintana, de PR Cambios.

módicos US\$14 millones captados en la última semana (corta) de De las cifras surge que el aporte oficial a plaza escaló esta vez al

21% del total de divisas operadas.

Se confirmó, de ese modo, que sin un imán como el que ejerció el dólar soja el mes pasado (que atrajo liquidaciones por US\$7700 millones y permitió sumar US\$5014 millones a las escuálidas reservas netas) y aún por más que se cuotifique más la demanda permitida (el cepo a la importación sumó 2700 posiciones arancelarias esta semana), el BCRA severá obligado a retomar su habitual posición vendedora en el mercado.

"Las cartas están echadas y no parece haber alternativa a que la entidad monetaria tenga que abastecer recurrentemente la demanda de aquí a fin de año e incluso durante el verano", observaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"Las cifras muestran que, de no haber estado en vigencia el dólar soja, el BCRA habría cerrado el mes pasado ya vendiendo al menos US\$700 millones al mercado. Se volvió a esa normalidad", estimó Tobías Tejkovich, de Facimex Valores.

En tanto, a un día de que el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reúna para aprobar la segunda revisión de las metas de la Argentina (lo hará hoy), un logro que se alcanzó gracias a la implementación del dólar soja, los dólares libres cerraron la semana corta en caída y el blue tocó el valor más bajo en tres semanas. En tanto, acciones y bonos operaron con ten-

dencias mixtas, en tiempos donde la volatilidad se volvió protagonista de los mercados internacionales.

Ayer, en la calle porteña de Florida, el tipo de cambio paralelo se vendió a \$277. Se trató de una caída diaria de \$5 (-1,8%). Así, alcanzó el valor más bajo desde mediados de septiembre. Si se contrasta con su máximo nominal histórico, los \$338 que alcanzó en julio, es una diferencia de precios de \$61.

Lo mismo sucedió con los tipos de cambio financieros. El MEP se ofreció a \$290,42, una baja de \$6 frente al cierre anterior (-2,1%). El dólar contado con liquidación (CCL) descendió \$2,50, hasta los \$307,12 (-0,8%). • Javier Blanco y Melisa Reinhold

16 | ECONOMÍA LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

## "Halcones" sin diálogo, y los tres escenarios para Carrió

**EL ESCENARIO** 

Francisco Jueguen LA NACION

mbos relatos, incluso en los análisis sobre la coyuntura económica, hablan de caminos irreconciliables. Los expusieron dos "halcones" en polos opuestos de la grieta. Los documentos profundizan las diferencias ideológicas sobre el rumbo, divergen en las causas de la inflación y parecen descartar la posibilidad de un diálogo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2023 elaborado por Sergio Massay su equipo podría convertirse en un lugar de encuentro para las alas más radicalizadas. Esa iniciativa, leen algunos en la oposición, mostraría al Frente de Todos haciendo una reducción del gasto primario como porcentaje del PBI a rangos similares al del año en el que Macri cerró su gobierno.

El informe de los últimos días del exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no descarta un acuerdo político, pero introduce sus ideas económicas con un previo canto político que vincula el atentado contra la vicepresidenta con la "persecución judicial" de "actores con poder". Se trata de la letra oficial del "discurso del odio" que irrita al macrismo, porque busca avalar el embate institucional del kirchnerismo, principalmente contra la Justicia.

El economista iguala a Cristina Kirchner con "emancipadores" asesinados como Abraham Lincoln, el zar Alejandro II, los hermanos Kennedy vel primer ministro sueco, Olof Palme. Efecto elecciones en Brasil: claro que aparecen Dilma Rouseffy Lula da Silva. "Las víctimas afectaban a grupos de poder político y económico en momentos singulares de cambio de épocay, consecuentemente, estos grupos respondían rompiendo las reglas de juego del debate de ideas y el proceso de toma de las decisiones de políticas públicas, para avanzar en esquemas conspirativos destinados a sacar del escenario al responsable del desafío a sus intereses", escribió Feletti. Una mística casi bolsonarista clausuró su análisis: "Solo la movilización popular y -para los creyentes- la intervención de la divina providencia amortiguan y pueden revertir su estado de indefensión institucional [el de Cristina frente a los poderes fácticos de la Argentina".

Del otro lado de la grieta, un documento elaborado por el equipo del exministro de Desarrollo Productivo, Dante Sica, actualmente uno de los referentes de Patricia Bullrich es más escueto, pero contundente. "El contexto político, luego del atentado contra la vicepresidenta y con los debates sobre la reforma judicial, no permitirá acuerdos que sustenten un ajuste de las cuentas fiscales y monetarias", ratificaron desde la consultora Abeceb.

Ambos polos ideológicos coincidieron en algo: el dólar -y su relación con el peso-es el problema. Para Feletti, la coyuntura internacional brindaba una oportunidad de "retener" los dólares del agro y "promover" a la industria. Palo más que zanahoria. El problema es la ya conocida restricción externa. Sugiere que el Gobierno se quedó corto con la recaudación por retenciones, su herramienta preferida para "desacoplar" precios. ¿Volve-



rá a debatirse en el Congreso?

"Las cerealeras nos pusieron de rodillas", cuestionó Máximo Kirchner el fin de semana. Esas palabras que podrían haber sonado como una segunda crítica a Sergio Massa-tras el dato de pobreza y el tuit de Cristina Kirchner-fueron reinterpretadas en las últimas horas de manera benevolente por Feletti en la radio. "El Gobierno perdió una oportunidad importante en 2020 y 2021, que fueron excedentes de balanza comercial, es decir, dólares que llegaron (...) si se hubiera traducido, probablemente no todo, pero alguna parte, en las reservas, si se hubieran fortalecido las reservas del Banco Central, la posición para estabilizar la economía era sustancialmente distinta (...) La falta de dólares en el BCRA, obviamente, deja a un gobierno indefenso o sin herramientas para negociar con el poder económico", advirtió el exsecretario de Comercio Interior cercano a Cristina.

"O sea, la crítica no es a Massa, sigue siendo a Guzmán", retrucó la periodista al entrevistado. "La crísí", respondió Feletti, que fue desplazado por Guzmán de su cargo en Comercio. No lo dijo, pero en La Cámpora también apuntan a Miguel Pesce, presidente del BCRA, al que a Massa y "la orga" siempre tienen en la mira. "Las fallas estuvieron en la conducción económica previa, sin dudas", recalcó. Una perlita: Feletti, que dijo que el acuerdo con el FMI estaba muerto con Guzmán, cree ahora que "es factible" cumplirlo con Massa.

## Las trampas de la inflación

El informe de Sica menciona "las cuatro trampas de la alta inflación". La primera se relaciona con el mecanismo oficial elegido por Massa para sumar los dólares que -critican- se le fueron a Guzmán. Indicó que las compras de dólares que hizo el Central por el dólar soja implicaron una fuerte emisión monetaria (\$600.000 millones) y "no hay demanda de dinero suficiente para absorberla". El exceso de emisión genera inflación, la demanda de dinero cae, la brecha cambiaria sube y las expectativas de devaluación del dólar oficial alimentan las remarcaciones. Se entiende, de esta manera, por qué Massa no expandió su idea en el tiempo ni a otros productos. Atendió la emergencia de las reservas avivando el fuego inflacionario por un tiempo determinado.

Las otras tres trampas son la suba de tasas y el déficit cuasi fiscal; las cada vez más discrecionales intervenciones estatales necesarias para frenar arbitrajes privados (cepo a las importaciones, por caso),

y que el ajuste del gasto que hace la inflación choca con los límites políticos; tal situación degrada, explican, la credibilidad de Massa para seguir un plan.

"Esto incrementa la probabilidad de que los conflictos distributivos lleven a que Cristina ejerza el veto y desautorice el ajuste de Massa. ¿La trampa? Para ser creíble, Massa debe ajustar el gasto y la inflación es funcional para ello. Pero más inflación implica más probabilidad de veto de la política y menor credibilidad respecto de la sostenibilidad de las políticas de ajuste", agrega el informe de la consultora de Sica, que trabaja con Bullrich desde hace tiempo.

Varios temen por la puja distributiva entre trabajadores formalesy empresas con paritarias en un contexto de 100% de inflación. Pero entre los informales, el trabajo que más creció en los últimos dos años, abunda la pobreza. Leopoldo Tornarolli, investigador del Cedlas, estimó que, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, la pobreza entre los asalariados informales llegó a 41,9%. En la construcción, actividades primarias o el servicio doméstico está por encima de 50%. Esos son algunos de los números que inspiraron el primer rayón de Cristina al auto de Massa.

El Congreso puede convertirse en un lugar de encuentro entre "halcones". Referentes económicos del expresidente avalarían el proyecto de presupuesto 2023, según confiesan por lo bajo, también con algo deironía. "No hay nada extremadamente criticable", dijo uno de ellos y agregó: "Blanquean un ajuste fiscal, que no es poco".

El sábado pasado, el economista Matías Surt expuso ante Elisa Carrió, el bloque de diputados nacionales y dirigentes de la Coalición Cívica de todo el país sobre tres ejes: proyecciones macro del presupuesto 2023, gastos e ingresos tica, evidentemente, es a Guzmán, y el articulado de la iniciativa. "El talón de Aquiles es lograr una desinflación de 40 puntos. No dicen cómo lo van a hacer. No hay plan de estabilización", aclaró Surt, para quien el presupuesto de Guzmán era más creíble que el de Massa.

> La iniciativa del tigrense estima una histórica baja de la inflación -la mayor desde el plan de convertibilidad-y detrás, salarios que se recuperan, demanda y actividad que suben para salir de la recesión en la que ya entró la economía.

> El economista afirmó que arrancando con una inflación de 100%, la de este año, y bajándola al 60% (lo que dice el presupuesto), el promedio del año estará en 77,5%. Cualquier variación del gasto se tiene que hacer con relación a ese número. En ese sentido, dijo, la erogación primaria caería 5 puntos en términos reales si se cumpliera el presupuesto. Y como los gastos indexados por movilidad subirían 82%-estimó Surt-, otros gastos sociales deben compensar la baja necesaria (universidad cae, los planes alimentarios caen, y los subsidios caen, entre otros).

> Los escenarios, explicó Surt a Carrió y a sus colaboradores, son tres: que no se cumpla con el déficit estimado ni, por ende, con la meta fijada en el acuerdo con el FMI; que se haga un megaajuste, algo políticamente improbable en un año electoral; o que la inflación se acelere mucho más que lo previsto en la hoja de ruta de Massa y que finalmente el ajuste llegue – al revés de lo que plantea el presupuestomediante un recorte real de las jubilaciones y las pensiones. •

## Tras la presión de Cristina Kirchner, lanzan el nuevo Precios Cuidados

**CONTROLES.** Tendrá una canasta de 512 productos de referencia y se actualizará levemente por debajo de la inflación



Matías Tombolini fue quien negoció con las empresas

ARCHIVO

Fue el primer pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner al ministro de Economía, Sergio Massa. Llegó por Twitter luego de que se conoció el aumento de la indigencia en el primer semestre de este año. "Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad", criticó y reclamó: "Es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector".

Días después de esas palabras orientadoras de la vicepresidenta, en una negociación que las empresas consideraron buena y cordial, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se apresta a presentar en las próximas horas-el programa termina hoy, pero es feriado y de esta manera el lunes sería el vencimiento legal, explicaron-el nuevo perfil que tendrá Precios Cuidados, que será más parecido al que -en su momento- diseñó Augusto Costa, mano derecha de Axel Kicillof.

La nueva canasta tendrá tres innovaciones: será más chica, incluirá "marcas reconocidas" y los precios de los productos que la integran se actualizarán casi en sintonía con la inflación para evitar el desabastecimiento. Se trata, esta última, de una cuestión sobre la que venían alertando tanto Roberto Feletti como Guillermo Hang, en su corta gestión.

Según pudo saber LA NACION SObre la canasta que está terminando de cerrarse con "negociaciones de último momento", tendrá 512 productos. La anterior negociada por Hang, pero publicada por Martín Pollera, tenía 949 bienes. La composición incluiría un 54% de productos de almacén; un 24%, de perfumería y limpieza, y un 12% de frescos. "Se sumarán además algunas cosas que antes no estaban", dijeron cerca del secretario de Comercio.

"Estará integrado por marcas reconocidas, no primeras marcas", explicaron. En ese sentido, se trata de un reconocimiento al primer Precios Cuidados de la gestión de Alberto Fernández negociado entonces por Paula Español (otra exfuncionaria de Kicillof), cuando volvieron referencias importantes de las góndolas, como Coca-Cola o marcas como Paty. "Pudimos meter el azúcar, que era un tema delicado. Los productos

de referencia, que no estaban o estaban en packs pequeños, van a tener novedades y habrá cinco marcas líderes de yerba", prometieron los negociadores del pro-

El plan oficial tendrá pautas de precios trimestrales con ajustes mensuales, como ya se había establecido previamente. Según contaron en algunas empresas alimentarias, el primero -el de noviembre- será más elevado y llegaría a un 6% mensual. Luego, el de diciembre, sería de 5%.

"Calculamos que es una canasta más cerca de los precios que están fuera de Precios Cuidados. Esto nos permite estar mejor en volúmenes", dijeron en Comercio, donde aclararon que no se negociaron cupos con las compañías, pero sí que se acordó que las necesidades del mercado tienen que cubrirse. El fuerte desfase entre las pautas de incrementos de los últimos diseños del programay las alzas registradas afuera había provocado desabastecimiento de los bienes incluidos en Precios Cuidados. De esto ya habían alertado tanto los supermercados como los últimos exsecretarios de Comercio.

En esa dependencia además habían contado que Tomboliniya está redactando una resolución para "preaprobar" los lanzamientos de productos que tengan un "mellizo" en góndola. Esto tiene la intención de evitar "abusos" de precios y "engaños" de las empresas frente a los consumidores.

"Se pudo llegar a un punto intermedio entre lo que querían y lo que era posible", dijeron en una multinacional con la que el Gobiernoya cerró la negociación. "Se van a estar sumando buenas marcasy muy buenos productos. Los aumentos de noviembre y diciembre van a estar por debajo de la inflación. Fue un buen acuerdo entre la industria y la secretaría", estimaron en otra empresa líder del mercado nacional en la que rescataron que la canasta sea casi la mitad que la anterior. "El tuit de Cristina fue difícil para la secretaría", dijeron en otra firma. "¿Eso cambió algo?", repreguntó la nacion. "A nosotros no, pero otras empresas tuvieron que bajar la pauta de aumentos", contó el directivo. • Francisco Jueguen

LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

# La construcción cayó 2,1% en agosto y creen que entró en una fase recesiva

**ACTIVIDAD.** Si bien creció 7,3% interanual, analistas opinan que la tendencia es negativa; la producción industrial creció solo 0,4%

Carlos Manzoni

Luego de una caída en junio y un breve repunte en julio, la construcción volvió a caer en agosto 2,1% respecto del mes anterior, algo que, según los especialistas, representa una mala señal para lo que queda del año en materia de obras porque evidencia una tendencia que empieza avislumbrase como recesiva.

Por su parte, la producción industrial, que había retrocedido en julio 1,2%, creció apenas 0,4 en el octavo mes del año, confirmando el comportamiento en "forma de serrucho" que ha mantenido durante el año.

Ambos datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadísticay Censos (Indec). Por un lado, en su Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), informó un retroceso de 2,1% en agosto, respecto de julio, y una variación negativa de 0,4% en el índice serie tendencia-ciclo. Por otra parte, en su Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) indicó un alza de 0,4% mensual, con una variación negativa de 0,2% en el índice serie tendencia-ciclo.

La construcción había tenido un dato positivo de 2,2% en la anterior medición, pero ya en ese momento los especialistas analizaban que era un comportamiento extraño, dentro de un contexto económico muy poco favorable para el sector. En la medición interanual, igualmente, muestra un avance de 7,3% ya cumula un crecimiento en el año de 6,4%.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la Consultora Equilibra, dijo que la caída de la construcción fue significativa. "Por primera vez, el indicador tendencia-ciclo arrojó un dato negativo. Esto marca que, más allá de los vaivenes en los últimos meses y de que el dato interanual exhiba una cifra positiva, ya entró en una tendencia que empieza a ser recesiva", destacó el economista.

Eugenio Marí, economista jefe de la fundación Libertad y Progreso, también observó con preocupación el dato de la construcción. "La actividad mostró su segunda peor caída en todo 2022. Y, lo que



La obra pública podría frenarse

ARCHIV

es peor, de cara hacia delante el panorama se torna menos optimista. Según la encuesta realizada por Indec a integrantes del sector, solo el 16,9% espera que la construcción privada se expanda en los próximos 12 meses", comentó.

Asimismo, Marí remarcó que en la citada encuesta del Indec solo 21,6% de los integrantes del sector espera un crecimiento de la obra pública. "Esto responde más que nada a que la evolución macroeconómica argentina ha hecho que las expectativas de crecimiento, disponibilidad de crédito y expansión de la obra pública hayan empeorado", explicó el economista.

En tanto, la economista Natalia Motyl analizó que el cambio de rumbo en materia económica, desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, no dio buenos resultados en la construcción. "El recorte del gasto público, la caída del poder adquisitivo que explica la contracción de la demanda del sector privado en el sector, las dificultades para importar insumos junto con las expectativas de devaluación han provocado la merma", señaló.

Gustavo Vallejo, jefe del Departamento de Estadísticas del Instituto de Estadísticay Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), prefirió ver el vaso medio lleno y señalar que el dato interanual es positivo. "Esperaría un poco para hablar de recesión", opinó.

En cuanto al IPIM, el dato de agosto vuelve a evidenciar el comportamiento inestable que viene teniendo en todo este año, en lo que los analistas describen como un "serrucho". En enero cayó 8,3%; en febrero creció 7,8%, en marzo volvió a retroceder 3,6%, en abril avanzó 2,9%, en mayo cayó 1,1%, en junio volvió a avanzar 2,6%; en julio cayó 1,2%, y ahora creció 0,4%.

Para Sigaut Gravina la leve recuperación de la producción industrial en agosto, después de una caída fuerte en julio, termina de consolidar la irregularidad que mostró durante todo el año. "Al igual que en el caso de la construcción, pese a que hay alzas intercaladas con bajas, el indicador tendencia ciclo marca que la industria está estancada", concluyó.

Por su parte, Marí agregó que, en el caso de la industria, no hay que perder devista que incluso con la suba que registra desde 2021 el indicador sigue abajo de los máximos alcanzados en el último trimestre de 2017. "Esto hace pensar que será todo un desafío expandirse; en especial teniendo en cuenta las mayores restricciones al acceso de insumos importados, el encarecimiento del crédito y el aumento de la incertidumbre económica", destacó el economista. •

## Gas: anunciaron el tope de subsidios para los usuarios del nivel 3

TARIFAS. Los hogares con ingresos menores a \$419.149,50 conformarán el segmento medio

Sofía Diamante

LA NACION

La Secretaría de Energía publicó ayer finalmente el nivel máximo de subsidio que tendrán los usuarios de ingresos medios (nivel tres) para el consumo de gas. El incremento entrará en vigencia unavez que el ente que regula el servicio, el Enargas, instruya a las empresas distribuidoras a aplicarlo.

Los hogares del nivel tres (N3) son aquellos que tienen ingresos mensuales menores a los \$419.149,50 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2, según el Indec), entre otros criterios, y se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El cupo máximo de gas subsidiadovaría según tres variables: la distribuidora (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, entre otras), la categoría a la cual pertenece el usuario (que depende de su consumo) y la época del año. Por ejemplo, para un usuario de Metrogas que es R2-3, en octubre tiene un cupo máximo de 46 metros cúbicos (m3) subsidiados, que cae a 31 m3 en noviembre y a 24 m3 en enero, pero que sube a 76 m3 en julio y a 81 m3 en agosto. Un mismo usuario de categoría R2-3, pero de la distribuidora Naturgy, tiene un cupo máximo de 39 m3 en octubre, 25 en noviembre, 21 en diciembre, 73 en julio y 70 en agosto.

"La distribución mensual parte de los consumos históricos para cada subzona. Es lo más representativo que hay sobre los consumos históricos y presentes", explicaron en la Secretaría de Energía. Cada cupo máximo representa el 70% del promedio histórico de consumo de cada subzona.

Los hogares de ingresos altos, categorizados como el nivel uno (NI), perderán los subsidios de manera gradual en tres aumentos bimestrales. En el primero, que comenzó con el consumo del pasado 27 de septiembre, se quitó un 20% del subsidio, mientras que en los próximos dos incrementos (a partir del consumo del 1º noviembrey a partir del 1º enero), se retirará el 80% restante en proporciones iguales.

Los usuarios de ingresos bajos, que reciben tarifa social y son considerados en el nivel dos (N2), no tendrán quita de subsidios y recién se les aplicará un aumento de la tarifa el año próximo sobre la base de un porcentaje (40%) del coeficiente de variación salarial (CVS) de este año.

En el caso de la electricidad, la quita de subsidios para los usuarios generales (entre los que están los consorcios, comercios y clubes de barrio) comenzó a partir del consumo del 1º de septiembre. Para los hogares de ingresos altosy medios (que tienen un tope de consumo subsidiado de 400 kW), el aumento comenzó el pasado 1º de octubre y tendrá el mismo esquema que en gas: los próximos aumentos serán en noviembre y en enero.

En la Secretaría de Energía ratificaron a LA NACION que "hay una decisión política fundamental en avanzar en el orden final de las tarifas", y enfatizaron: "No hay vuelta atrás". La decisión de demorar un mes la implementación de los aumentos de servicios residenciales, explicaron, tuvo que ver con el pedido que hicieron los gobernadores de tener más tiempo para que los usuarios se inscribieran en el RASE. La medida tuvo un costo fiscal de \$3000 millones, indicaron.

En algunas provincias, la cantidad de usuarios del NI superaba el 40% al momento de hacer el cruce de datos con la base de clientes de las distribuidoras, lo que generó preocupación de que el incremento alcanzara a personas que no podrían pagarlo. Durante el mes pasado, dijeron en Energía, se avanzó con una fuerte campaña presencial en el terreno para aumentar la cantidad de hogares inscriptos. Sin embargo, según los datos oficiales, en septiembre se anotaron solo 50.149 usuarios más.

En caso de que la cantidad de usuarios del NI siga alta, la Secretaría de Energía evaluará con Economía la decisión de volver a postergar los aumentos para los usuarios residenciales, pero la prioridad principal es "no correrlo".

Del informe oficial de datos del RASE también se desprende que, al 1º de octubre, hay 9,8 millones de usuarios que se anotaron, de los cuales 433.470 son N1, 5,62 millones son N2 y 3,76 millones, N3. Por otro lado, hay alrededor de 3,9 millones de usuarios de electricidady 2,9 millones de gas que no se inscribieron y que figurarán automáticamente como N1; es decir, perderán los subsidios. Por otro lado, 114.281 solicitudes fueron dadas de baja. •

## Por las trabas para importar, alertan por la falta de útiles

RESTRICCIONES. La Cámara de la Industria de Artículos de Librería le envió un pedido a Comercio para que revierta las limitaciones

Francisco Jueguen

LA NACION

La nota urgente tiene fecha del martes y está dirigida a Matías Tombolini. La cámara que agrupa a las librerías le reclama sl secretario de Comercio reconsiderar las nuevas trabas impuestas por el Gobierno a útiles escolares –entre miles de otros productos– que se importan por el "riesgo de desabastecimiento" de cara al año lectivo 2023.

La Secretaría de Comercio impulsó un masivo pase de licencias automáticas (LA) a licencias no automáticas (LNA). Fueron más de 2700 posiciones arancelarias en las que aparecen bienes terminados, pero también insumos y bienes de capital.

"La Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL), responsable del abastecimiento de los útiles escolares, parte de singular importancia en el ciclo lectivo, se dirige a usted en relación con la inclusión en la resolución 26 [las nuevas trabas a la importación] en el régimen de licencias no automáticas", comienza la nota a la que accedió LA NACION.

"Dicha resolución nos sorprendió, toda vez que en estos momentos el sector se encuentra en pleno proceso de reabastecimiento de los canales comerciales que habrán de garantizar una adecuada disponibilidad de los instrumentos y los materiales imprescindibles para el inicioy desarrollo de la actividad escolar, etapa conocida como 'vuelta al colegio 2023', para la cual ya se han fijado fechas", estimó.

"Del análisis del anexo I de la resolución de referencia se anticipan ya procedimientos administrativos que, debido a los tiempos que demandan, alteran el proceso logístico que en la mayoría de los casos se define al cierre de Expopapelería 2022 (fin de septiembre) para que, ya en el mes de marzo de 2023, la cadena comercial disponga de los productos necesarios para la actividad escolar", relataron los representantes

de las librerías de todo el país.

Los directivos explicaron que, con lasúltimastrabasa lasimportaciones, quedaron involucrados todas las diversas formas de material de escritura (bolígrafos, estilográficas, marcadores), incluso lápices, sean de grafito o de colores, en sus diversas presentaciones; correctores, sean por pintura o gomas de borrar; otros materiales imprescindibles para el aprendizaje, como papeles, cartulinas, materiales para la expresión artística (témperas, óleos, pinceles); carpetas, cuadernos, blocks, anotadores y agendas; material para el desarrollo de la geometría (reglas, compases, escuadras); pizarrones, bastidoresy otras superficies

planas para el apoyo al aprendizaje; otros instrumentos, como sellos, mochilas y portaviandas.

chilas y portaviandas.

"Va a haber desabastecimiento en la temporada escolar", señaló Marco Selán, presidente de la CIAL, que señaló que urge tener un canal de diálogo con el Gobierno para poder minimizar el riesgo que generan las restricciones. "Esto va a afectar a la población estudiantil y el desarrollo de la educación. No hay forma de aprender a escribir sin un lápiz o un papel, o de aprender geometría sin los instrumentos necesarios", dijo. En la carta, los empresarios afirmaron que se necesitan importaciones por US\$9 millones para evitar tensiones. •

## Se fabricará en el país la vacuna contra el Covid de origen chino CanSino

RELEVO. La hará el laboratorio Richmond en su nueva planta de Pilar; allí iba a llevarse a cabo la frustrada producción de la rusa Sputnik

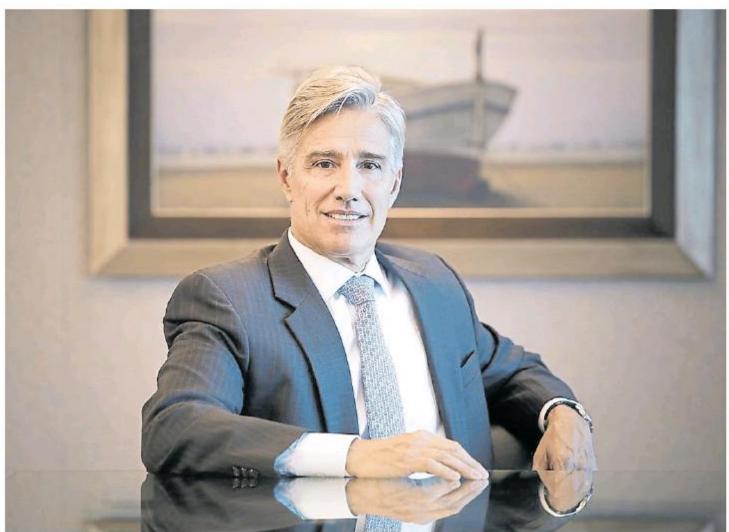

Figueiras: "A partir de ahora presentaremos todos los papeles"

ARCHIVO

#### José Luis Brea LA NACION

El avance chino en la Argentina no se detiene y suma nuevas áreas de influencia; ahora es el turno de la ciencia. La vacuna contra el Covid de fabricación local no será de Rusia, sino de China, que, con pasos de mayor o menor repercusión y al igual que sucede en el resto del mundo, va ocupando espacios.

Laboratorios Richmond cerró un acuerdo de transferencia tecnológica con CanSino Biologics que le permitirá fabricar y comercializar en la Argentina distintos productos

coronavirus, cuyo nombre comercial es Convidecia.

"Este convenio potenciará el desarrollo de conocimiento científico argentino, creará 120 puestos de trabajo directos y fortalecerá el sistema sanitario argentino. A su vez, permitirá sustituir importaciones y posicionará al país como referente de vacunas para América Latina", señaló Richmond en un comunicado.

"Con este acuerdo de transferencia, incorporaremos-envarias etapas-tecnologías tales como adenovirus, proteínas recombinantes,

empezando por la vacuna contra el ARN mensajero, entre otras. La producción abrirá un nuevo capítulo de crecimiento también para nuestros científicos", explicó Elvira Zini, directora de Asuntos Científicos del laboratorio, en el texto difundido.

> La vacuna de CanSino es de una sola dosis de aplicación y recibió la aprobación de emergencia de la OMS el 19 de mayo pasado. Según informó la empresa propiedad de Marcelo Figueiras, "su eficacia fue la común y la inhalable, que es una llo y lograr un compromiso a larevaluada en estudios realizados en distintos países, entre los cuales se encuentra la Argentina". El principal se hizo, además de en el país, en

México, Chile, Pakistán y Rusia, y arrojó una eficacia del 92%, según lo publicado en la revista especializada The Lancet.

En la comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa, Richmond explicó que "en una primera etapa se iniciará un proceso de elaboración del producto terminado con el fin de iniciar el abastecimiento del mercado argentino para luego proseguir con la elaboración del ciclo completo". Se trata de una instancia inicial de fermentado y elaboración de materia prima, para en una segunda etapa hacer el formulado, filtrado yenvasado en área estéril. También está contemplada la producción de laversión inhalable (se vaporiza y se aspira de un vaso).

La vacuna fue desarrollada por la empresa farmacéutica CanSino Biologics junto al Instituto de Biotecnología de Pekín (China). A diferencia de otras vacunas autorizadas en la Argentina, que tienen un esquema de dos dosis, esta requiere de una sola. Puede conservarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados; es decir, que no necesita ser congelada, lo que simplifica la logística. Al igual que las otras vacunas chinas, Sinopharm y Sinovac, CanSino ya se aplicó en el último año y medio en el país en virtud de contratos de importación firmados por el gobierno argentino.

La fabricación local se hará en la nueva planta que Richmond planeaba inaugurar este mes en el parque industrial de Pilar. La obra civil ya fue terminada y, según los plazos que manejan en la compañía, en marzo de 2023 estará lista para esperar las habilitaciones oficiales. La fábrica fue construida a partir del fondo de inversión VIDA, constituido a mediados de 2021 con aportes de empresarios y gobiernos provinciales, que recaudó US\$85 millones.

"Nos atrasamos porque complicó la guerra y algunos avatares argentinos, pero se hizo en tiempo récord. En diciembre estarán todas las máquinas en planta para ajustes y validaciones, para en marzo pedir habilitaciones y durante el año 2023 empezar a producir. A partir de ahora presentaremos todos los papeles para hacer las dos vacunas, opción novedosa", afirmó Figueiras antela consulta de LA NACION. La cantidad de dosis a producir aún no fue

Según se había anunciado en 2021, Richmond iba a producir en la Argentina la vacuna Sputnik, bajo licencia del Instituto Gamaleya, de Rusia, en su nueva planta de Pilar. Desde allí planeaba abastecer el mercado local así como exportar a países de la región, el negocio más atractivo detrás del frustrado emprendimiento, pero las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania y la parálisis del expediente de aprobación de Sputnik en la Organización Mundial de la Salud (OMS) truncaron el proyecto.

Atrás quedó la épica de los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Moscú, recibidos luego en Ezeiza por una troupe de miembros del Gobierno; las fotos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini en la Plaza Roja, y la propaganda oficial, que presentaba la Sputnik local como un logro propio.

"El contrato [por Sputnik] tenía un vencimiento y una cantidad, que fueron los 9 millones de dosis que se hicieron y se entregaron. Hubo transferencia de tecnología para

## La nueva planta se hizo mediante un fondo de inversión que reunió US\$85 millones

hacer la última etapa de producción y cuando terminó eso se iba a empezar una segunda fase, que era la venta a Sudamérica", recuerda Figueiras.

"No se pudo avanzar, pero estamos muy agradecidos por todo el intercambio científico; fue una alternativa para vacunar a la gente cuando no había vacunas. Ahora se avanza y en ese tren de avanzar siempre imaginamos la nueva planta como un hub de vacunas, pensando en otras patologías y en otros contratos; nunca se planteó como exclusivo Covid", agregó.

Sus nuevos socios se pronunciaron en igual sentido: "Comenzando con la producción local de la vacuna para Covid-19, esperamos explorar más opciones en el futuro. Nuestro objetivo conjunto es seguir adelante con una amplia cartera de productos en desarrogo plazo", según declaraciones de Xuefeng Yu, presidente y director ejecutivo de CanSinoBIO, citadas en el comunicado.

## Remates

**Judiciales** 

Para publicar 4318–8888

## EXCEPCIONAL REMATE ESTANCIA en SANTA CRUZ

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°28 a cargo de la Dra. María José Gigy Traynor Sec. N°55, a mi cargo, sito en Montevideo 546 3° piso, CABA; comunica por 5 días que en autos: "AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA ESTANCIA CAMPAMENTO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ" (Expte. N°22316/2017/36), que los Martilleros Cristian Liberto (Monotributista CUIT 20226820982) y Martin A. Corral Alonso Mazzoni (Monotributista CUIT 20253747626) rematarán el día 01 de Noviembre de 2022, a las 12.00 horas en punto, en la Oficina de Subastas Judiciales sita en Jean Jaures 545, CABA el 100% del Establecimiento Ganadero "El Campamento", constituido por el lote 56, y parte Este lote N°2 de la zona Sud del Rio Santa Cruz, Pcia. de Santa Cruz, que en conjunto tienen una superficie de 13.568 hs, 66 a, 67m2 de las que se desgloso 21 hectáreas, 2áreas, 66 mts2, afectadas por la Ruta N 290 y cuyas características son: Lote 56 zona Sud del Rio Santa Cruz, Sup de 10.000 Hs, y parte Este del lote N° 2 de la zona sud del mismo rio, con una sup. de 3.568 hs, 66ª, 67m2. El inmueble se encuentra inscripto en la Matricula 354 y 355 del Depto. Lago Argentino (III), Santa Cruz. El casco principal se encuentra compuesto por cocina comedor, despensa, 5 dormitorios, un baño completo, living comedor con hogar, pasillo distribuidor una vivienda y posee un depósito subdividido con doble portón y aberturas de aluminio. El establecimiento tiene además 2 galpones de considerables dimensiones de estructura metálica y cobertura de chapa con piso de hormigón; en forma contigua se encuentra otro galpón de chapa y estructura de madera con corrales internos destinado a esquila y empaque de lana. Posee diversos cuadros de encierro con alambre perimetral de 7 alambres, corral de vareo y manga de carga; 2 tanques para acopio de agua (a uno le falta la bomba). El estado de conservación de las construcciones es bueno a pesar de haber sufrido el deterioro por la falta de uso, mantenimiento, vandalismo y factores climáticos. El predio se encuentra subdividido con alambrados de 7 alambres en buen estado de conservación, tanto los hilos como sus empalizadas y tranqueras. Dicho predio se encuentra afectado al proceso de expropiación dispuesto por la ley Provincial N°3192 y su modificatoria Ley Provincial N°3389, con superficie a expropiar en dirección N-S, a partir de la margen derecha del Rio Santa Cruz, 5791m, ángulo de 55° 21'9''; 2655m, ángulo de 165° 47'9'';753m, un ángulo de 39°0'42'' y 2272m quedando conformada así una superficie a expropiar de 1147 Ha 42 a 40ca, la que fuera dispuesta con motivo de la construcción de las represas hidroeléctricas "Gobernador J. Cepernic y "Presidente Dr. Nestor C. Kirchner", enmarcadas en el proyecto "aprovechamientos hidroeléctricos del Rio Santa Cruz", conf. autos "Provincia de Santa Cruz c/Austral Construcciones S.A. s/ expropiación (Expte. N° 25252/14) ante el Juzgado 1º Instancia Civil, Com. Laboral y de Minería N°1 Sec. N°1 Rio Gallegos, Santa Cruz. La venta incluye el traspaso al adquirente desde la fecha de entrega de posesión, de los eventuales derechos residuales que podría ser titular la fallida en relación a la expropiación y/o utilidad pública. Conforme fs.70 del incidente N°22216/2017/77 por ante este Juzgado y Secretaría se autorizó a Compañía General de Combustibles S.A. ("CGC SA"), al ingreso a la Estancia el Campamento para el desarrollo de las tareas inherentes a la concesión de explotación que le fuera otorgada en virtud del Dto Prov. N°108/2018 (BO de Santa Cruz del 10/4/18) en los términos de la Ley de Hidrocarburos N°17.319, sobre determinadas superficies del establecimiento (conforme antecedentes de dichos autos). "CGC SA" abona mensualmente una "indemnización por servidumbres" conforme Acuerdo homologado en el inc.77 e importes extraordinarios ocasionales por la "extracción de material de cantera", cuyos cobros se transfieren al comprador desde la fecha de entrega de la posesión en adelante (sin perjuicio de seguir cobrando la quiebra eventuales períodos retroactivos anteriores a dicha entrega). El Rodado dominio EEQ996 estacionado en la estancia no es de la fallida y no se incluye en la venta, siendo que su titular y el nuevo comprador resolverán entre ellos su destino. EXHIBICIÓN: 25 de octubre 2022 de 11 a 15hs, la misma se iniciará a las 11hs. en la Entrada a la Estancia Campamento (ingreso sobre RN 40), donde se encuentra un puesto de la Policía de Santa Cruz, Geo posicionamiento S 50 29.611 0 7127.087. BASE: U\$\$ 650.000. La seña como el precio de venta podrán ser abonados por el adquirente en dólares estadounidenses billetes o en su caso, mediante el pago en moneda de curso legal a la cotización promedio entre comprador y vendedor que exprese al día del pago (sea el de la integración del saldo de precio) el portal "dólarhoy. com" para el denominado "dólar contado con liquidación". En caso que efectuarse el pago mediante transferencias plurales en días sucesivos se considerará la cotización del día en que efectivamente se efectue la transferencia. No se aceptará la compra "en comisión", ni la cesión del boleto, debiendo el martillero suscribir éste con quien realmente formule la oferta, el adquirente en el acto del remate, deberá anunciar el nombre del poderdante, en caso de invocar poder, el cual deberá ser exhibido. De conformidad con lo dispuesto por el cpr.570, LC.212 y 162 del Reglamento del fuero, se aceptarán ofertas bajo sobre (que deberán cumplir los recaudos allí señalados) hasta las 10 horas del día anterior a la subasta y serán abiertos por el Secretario con presencia del martillero y los interesados a las 12.30 horas del mismo día; debiéndose consignar en las mismas la caratula del expediente en la parte exterior del sobre, y las ofertas deben ser por duplicado, indicando nombre del oferente, constituir domicilio en la jurisdicción del juzgado y acompañar el importe correspondiente a la seña fijada para la subasta, la comisión y el sellado - discriminándolo- lo que se cumplirá mediante depósito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Suc. Tribunaleso mediante un cheque librado contra un banco de esta plaza a la orden del tribunal con cláusula "NO A LA ORDEN", o cheque certificado librado sobre un banco de esta plaza -su presentación no requiere de patrocinio letrado-. El precio se fija al contado y al mejor postor, la seña es del 30% del precio ofertado en la subasta, y la comisión del Martillero es el 3 % del precio, sellados de ley (3,6 %) e IVA (alícuota del 10,50% sobre el 20 % del precio final de venta que podrá abonarse en su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor publicado por el BNA del día del remate) y arancel del 0,25% (Ac. 10/99 C.S.J.N) y son a cargo del comprador Se deberá constituir domicilio en la jurisdicción de CABA bajo apercibimiento de lo dispuesto por el CPR. 41 y 133. El Martillero debe percibir los importes en el acto, todo en dinero efectivo, a cargo del comprador y el saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto día de aprobado el remate, sin necesidad de notificación o intimación alguna, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso (cpr.580 y 584) en el Banco Ciudad -Suc. Tribunales- a la orden del juzgado y como pertenecientes a estos autos. Será inoponible todo incidente promovido por el comprador, sin previo depósito del saldo de precio en la cuenta de autos. Para el caso de que el fallido no revista el carácter de inscripto en el impuesto a las ganancias, deberá abonarse el impuesto a la transferencia de inmuebles (Ley 23.905) con el precio que se obtenga en el remate. Sólo serán a cargo del adquirente las tasas municipales, impuestos y servicios devengados con posterioridad a la toma de posesión. Se presume que los oferentes tienen debido conocimiento de las constancias en autos. Para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link oficina de Subastas -Tramites turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 PB. CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. INFORMACION: Martilleros Cristian Liberto Tel:1144308310 y Martin A. Corral Alonzo Mazzoni Tel:116947-4131. Buenos Aires, 4 de octubre de 2022- Pablo Demian Bruno. Secretario.

CRISTIAN LIBERTO Tel:11-4430-8310 • MARTIN A. CORRAL ALONZO MAZZONI Tel: 11-6947-4131

ECONOMÍA | 19 LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

## El board del FMI trata las metas del acuerdo por la deuda

RESERVAS. El directorio Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá hoy para debatir la aprobación de las metas correspondientes al segundo y tercer trimestre del programavigente con la Argentina. Según afirmó la agencia Télam, se trata de hecho inédito en la historia del organismo y que, de aprobarse,

permitirá un desembolso inmediato de US\$3861 millones.

La novedad fue anunciada ayer por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien dijo que "por primera vez en su historia" el FMI tratarála revisión de dos períodos conjuntos del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) que firmó

con la Argentina. El economista Héctor Torres recordó ayer que el FMIyahabía aprobados dos trimestres con Ecuador en 2021.

"Estamos confiados en la aprobación del próximo viernes [por hoy por parte del FMI y que los números de la macroeconomía nos permitan seguir en esta senda de

ordenamiento", señaló Cerruti en la conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada. Además, sostuvo que los desembolsos programados por parte de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las divisas liquidadas en el mercado de cambio en septiembre, sumarán

US\$5000 millones a las reservas.

Economía ya logró la aprobación de las metas por parte del staff del FMI, lo que llevó a la titular del organismo, Kristalina Georgieva, a elevar el informe al directorio para su discusión. Hoy los directores analizarán el acuerdo técnico alcanzado con los funcionarios el 19 de septiembre.

## clasificados



#### Convocatorias

CUIT NRO 30-71660461-2. Convóquese a los Socios de Mills S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2022 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas del mismo día en segunda convocatoria, en luana Manso 1750. Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Gudad Autónoma de Buenos Aires, pa ra tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos socios para firmar el acta. 2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 4 cerrado el 30 de junio de 2022. 3. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios 4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios. 5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino. 6. Aprobación de las comisiones por las garantías otorgadas, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al socio parmitesfijadosen el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 7. Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximoejercicio. 8. Definición de comisiones por la administración del Fondo de Riesgoy fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 9. Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración referidas al pago de rendimiento del Fondode Riesgo a socios protectores. 10. Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios, transferencia de acciones y exclusión de Socios. 11. Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración en la elección de auditores, asesoramiento financiero y por prestación de servicios. 12. Autorizaciones. Nota: Para asistir

#### Convocatorias

a la Asamblea los Socios deberán comunicarlo por escrito a la SGR de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, inclusive, a fin de que se los registre en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Juana Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social. Carlos Krigun, Presidente de Mills S.G.R. designado según Estatuto de fecha 30 de mayo

## Edictos Judiciales

#### Edicto

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº8 a cargo del Dr. Marcelo Gota, secretaría Nº 16 a mi cargo, sitoen Libertad 731 7° Piso de Capital Federal, hace saber que JESUS EDUARDO CORDERO MERCADO de nacionalidad VENEZOLANA con DNI 95.379.105 ha peticionado la concesión de la ciudadanía argentina, a fin de que los interesados hagan saber a este juzgado las circunstancias que pudiesen obstar a dicho pedido. Publíquese por dos días. Buenos Aires 18 de septiembre de 2021. Sebastián A. Ferrero, se-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº1 a cargo de la Dra Silvina A. Bracamonte cretaría Nº 2 a mi cargo, sito en Libertad 731 9º Piso de Capital Federal, hace saber que IHON OSWIR MORGADO MOLINA de nacionalidad VENEZOLA-NA con DNI 95.852.150 ha peticionado la concesión de la ciudadanía argentina, a fin de que

#### Edictos Judiciales

los interesados hagan saber a este Juzgado las circunstancias que pudiesen obstar a dicho pedido. Publíquese por dos días. Buenos Aires, 12 de julio de 2022. Emiliano Wigutow, secre-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, Secretaria Nº 1, sito en Av. Pte. Roque S. Peña 1211, piso 5°, C.A.B.A., hace saber que allí tramita el proceso colectivo caratulado "Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Banco de San Juan S.A. s/ Ordinario", (Expediente Nº 56.570/08), y que por sentenciadictadael 07/10/14 por la Sala "A" de la Excma. Cámara de Apelaciones del Fuero, se ha condenado al Banco de San Juan S.A. a cesar para el futuro y a partir de los diez días de la fecha en que quede firme el pronunciamiento, en el cobro de sumas en concepto de "comisión por sobregiro" cuando el cliente cuentacorrentista utilice su acuerdo en descubierto y se exceda de ese acuerdo pactada con la entidad o cuando gire en descubierto sin tener acuerdo en tal sentido, en la medida en que esa percepción se superponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Asimismo, se ha condenado al Banco de San Juan S.A. a devolver las sumas indebidamente cobradas en concepto de "comisión por sobregiro" en la medida en que su percepción haya sido improcedente, superponiéndose con el cobro de intereses, respecto de sus cuentacorrentistas pertenecientes a la sucursal Buenos Aires, por la indebida percepción de esos conceptos superpuestos desde el 26/11/2005 en adelante. Ello, con más intereses calculados a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, sobre las cifras que corresponda devolver en cada caso, no capitalizable, y desde la fecha del débito incausado hasta su efectivo pago.- Se

COMUNIDAD DE

**SÁBADOS** CON TU DIARIO

#### **Edictos Judiciales**

hace saber que los clientes poentidad bancaria dentro de los 120 días de efectuada esta días en el diario La Nación.-Buenos Aires, 20 de mayo de

## y Concursos

Concurso Docente FACULTAD DE DERECHO. ROSARIO - LLAMADOS A Resoluciones C.D. Nº 221/22, 222/22, 223/22, 224/22, 225/22, sopara la provisión de un (1) cación simple y un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación A"; un (1) cargo de Profesor Titular - dedicación simple y un (1) cargo de Profesor Adjunto - Cátedra C\*. INSCRIPCION: Desde el 7 de noviembre de 2022 hasta el 14 de noviembre sa de Entradas de la Facultad 9 a 16 horas. INFORMES: Secr. te-Facultad de Derecho-U.N.R.-Córdoba 2020 - 2000 -Rosario. - T.E: 0341-4802634/36 - Interno 123. concursos-der@fder.unr.edu.

drán ejercer su reclamo ante la publicación.- El presente Edicto deberá publicarse por cinco (5) 2022. Alberto D. Alemán. Juez -Mariano Conde. Secretario.

## Universidades

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCURSOS DOCENTES. Por 226/22, 227/22 y 228/22, la Facultad de Derecho llama a concurcargo de Profesor Titular, dedisimple en la Asignatura "Derecho de la Integración - Cátedra dedicación simple en la Asignatura "Derecho de la Integración de 2022 a las 12hs. LUGAR: Mede Derecho de la UNR. (Horario de atención: Lunes a Viernes de de Concursos y Carrera Docen-





PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

#### COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

"75º Aniversario de la firma del Convenio de 1946"

Llamado a Licitación - CONTRATO SG 743

"RGL1124-CI-PROY0150-0B-150 — RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE COSTAS — MARGEN DERECHA"

República Argentina y República Oriental del Uruguay Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande (RG-L1124) 4694/0C-RG, 4695/0C-RG

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB141-02/19 del 19/02/2019.

2. El gobierno de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay han recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar en su totalidad el costo del Proyecto de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato No SG-743.

 La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la ejecución de las obras para la Recuperación y Protección de Costas del Lago Salto Grande — Margen Derecha del Departamento Federación. El plazo de ejecución de los servicios es de OCHO (8) meses.

 La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.

 Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán comunicarse con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande enviando un correo electrónico a la casilla indicada al final de este Llamado.

 Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los Documentos de Licitación en español, mediante correo electrónico a adquisiciones@saltogrande.org o podrán descargarlo directamente de la página web del organismo www.saltogrande.org.

7. Todos los interesados en participar del proceso, conocer las bases o hacer consultas, deberán informar, a la casilla anteriormente mencionada, una dirección de correo electrónico de tipo genérico, donde le serán comunicadas/notificadas todas las novedades.

8. Se recomienda a los oferentes concurrir a todas las áreas de trabajo del objeto e interiorizarse del alcance de estos, con el personal de la C.T.M. de Salto Grande. Para esto, deberán comunicar su interés en realizar la visita a la casilla de correo de adquisiciones (adquisiciones@saltogrande.org).

El día y horario de la visita será el miércoles 12 de octubre a partir de las 9:00 am.

9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10.30 horas del 08 de noviembre de 2022. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán

10. Las ofertas se abrirán físicamente en la dirección indicada al final de este Llamado a las 11.00 horas del martes 08 de noviembre de 2022. Los oferentes interesados en participar del acto de apertura en forma presencial, deberán cumplir estrictamente el protocolo sanitario de Salto Grande que se encuentra en el sitio web del organismo. Podrán participar del acto de apertura de forma virtual, mediante la herramienta 200M. El link para conectarse será proporcionado a las firmas que presenten ofertas.

11. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una "Garantía de Mantenimiento de la Oferta" por el monto de USD 10.000 (dólares estadounidenses diez mil).

12. Las direcciones referidas arriba son:

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

Gerencia de Recursos / Área de Materiales / Sector Cadena de Abastecimiento

Mail: adquisiciones@saltogrande.org Lunes a viernes de 7 a 14:30 horas.

Argentina:

Ruta Nacional No 015 s/n — Barrera Ayuí. Coordenadas: 31° 16′ 06′ S / 57° 57′ 11′ W

Casilla de Correo No 106 - CP 3.200 — Concordia — Entre Ríos — Argentina

Av. Luis Batile Berres (Ex Ruta 3) Km. 508 — Barrera Salto

Coordenadas: 31° 17' 03' 5 / 57° 55' 12'W Casilla de correo No 68.036 — CP 50.000 — Salto — Uruguay

deportes

www.lanacion.com.ar





## Casa Propia, sueño propio.

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS

PROGRAMA PROCREAR. LLAMADO A CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero "PRO.CRE.AR" (en adelante el "Fiduciario"), a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, llama a concurso de Ofertas (en adelante el "Concurso"), para la construcción de viviendas conforme se detalla a continuación:

Dirección: Colectora Oeste Ramal Escobar, Leguizamo y Old Man; Partido de Escobar. Nomenclatura Catastral: Circ.: XI; Parc.: 2686A. Coordenadas geográficas: -34.32068864294365, -58.863981134164156. Cantidad de viviendas: 180. Valor del pliego: \$5.000 (pesos cinco mil).

Lugar de Presentación de los Sobres Nº 1 y Nº 2 de las Ofertas: Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vencimiento del plazo para la presentación del Sobre №1 y №2: el día 24 de octubre de 2022 a las 12:00 hs.

El acto de apertura del Sobre Nº1 y Nº2 se realizará el día 24 de octubre de 2022 a las 13:00 hs en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las características y especificaciones de las Obras objeto del Concurso, así como los términos que rigen a este último, surgen del respectivo Pliego de Condiciones (en adelante el "Pliego"), debiendo los interesados adquirir dicho Pliego como condición indispensable para realizar consultas sobre el mismo y para la admisibilidad de su Oferta. A dicho fin, deberán abonar el arancel correspondiente, conforme se detalla en el Formulario para Adquisición de Pliego publicado en: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados.

Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto.









Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat



## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Constanza Bertolini y Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### CINCO LIBROS INDISPENSABLES EN ESPAÑOL

En el país se consiguen dos títulos en formato físico: El acontecimiento y Diario del afuera/La vida exterior (el resto, en ebook). Próximamente se reeditarán todos en papel

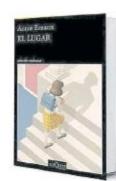

#### El lugar

Editorial: Tusquets Año: 1983 Una profesora de un liceo narra la historia de su padre y la distancia de clase entre ambos.

## Premio Nobel de Literatura | UN GALARDÓN ESPERADO

# Annie Ernaux: una obra íntima, escrita con coraje y agudeza clínica

La Academia Sueca le otorgó el máximo reconocimiento de las letras a la autora francesa, de 82 años, gran exponente de la denostada "literatura del yo"; la familia, el ascenso social, el arrebato amoroso, la enfermedad y el aborto

Daniel Gigena LA NACION

Cuando ayer a la mañana la espera llegó a su fin y en la sede de la Academia Sueca, en Estocolmo, se anunció el nombre del ganador del máximo galardón a las letras, el Premio Nobel de Literatura volvió a ser para una mujer europea: la francesa Annie Ernaux (Lilebonne, 1940). Era una de las favoritas en las apuestas que, en años recientes, no acertaron. Su obra ha sido ampliamente traducida (al español, en especial, por los sellos Tusquets y Cabaret Voltaire) y es muy admirada en la Argentina por el registro de la intimidad, sus retratos familiares y sociales, y la situación de las mujeres, trabajadores e inmigrantes a partir de la segunda mitad del siglo XX. El fallo del jurado destacó "el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal". En la puerta de su casa, en las afueras de París, la autora, de 82 años, agradeció el galardón y se declaro "feliz y orgullosa" por el reconocimiento. "Lo considero un gran honory al mismo tiempo una gran responsabilidad", dijo a la prensa.

En el fundamento de su elección la academia indicó, además, el modo en que Ernaux aborda la autobiografía (y la tan denostada "literatura del yo") como una forma de construcción de la memoria comunitaria, donde no faltan (aunque sea de modo elíptico) las reivindicaciones sociales. Ernaux ha escrito sobre su familia, su ascenso socialy la comparación con el de sus padres (con una "distancia de clase" por parte de la voz narrativa en El lugar y La vergüenza), el arrebato amoroso (Pura pasión), el declive de su matrimonio, un aborto que decidió realizarse en los años 1960 (cuando aún estaba penalizado, en El acontecimiento), lavida de los inmigrantes africanos en el "conurbano" parisino (donde ellavive), el Alzheimer de su madre y su propia enfermedad (cáncer de mama), el deseo sexual (Memorias de una chica) y el peso del pasado. Los que señalan que las "escrituras del yo" son frívolas y conservadoras no han leído todavía los libros de Ernaux.

"No soy una mujer que escribe, soy una persona que escribe –sostiene en Le vraie lieu, basado en sus conversaciones con la documentalista Michelle Porte–. Pero una persona con una historia de mujer, diferente de la de un hombre". Escritores como Emmanuel Carrère, Virginie Despentes, Delphine de Vigan, Édouard Louis y Didier Eribon –que recurrieron de diversos mo-



"No soy una mujer que escribe, soy una persona que escribe; pero una persona con una historia de mujer"

dos en sus obras a las posibilidades narrativas de la autoficción, las memorias y la autobiografía (ficticia o no)- elogiaron los libros de Ernaux y la consideraron una precursora.

"Al término de lo que se parece a un fragmento de una escritura de sí mismo, del 'sí mismo' literario, sigo preguntándome. Esperando aclarar el origen de una sensación y su función en la escritura de mis libros, ¿no estaré, sencillamente, exponiendo y consolidando un mito personal? —se preguntaba en su discurso del Premio Formentor, en 2019—. El que me permite 'conservar la vergüenza' como fuerza de escritura y pasaporte entre dos mundos. A menos que haya querido, subrepticiamente, introducir un poco de peligrosidad



Emmanuel Macron PRESIDENTE DE FRANCIA

"Desde hace 50
años Annie Ernaux
escribe la novela
de la memoria
colectiva e íntima de
nuestro país. Su voz
es la de la libertad
de las mujeres y de
los olvidados del
siglo"

en un ejercicio que no se caracteriza precisamente por ello. Y, como creo haberlo hecho en mis libros, ofrecerme tambiényo misma como garantía, como prenda, a modo de agradecimiento". La autora declaróvarias veces que el resentimiento fue motor de su escritura.

Ernaux vive hace más de dos décadas en Cergy-Pontoise, a unos 30 kilómetros de París. En Diario del afuera/La vida exterior (Milena Caserola), que reúne textos publicados en 1993 y 2000, compuso una suerte de bitácora con breves frases sobre su vida diaria y la de sus vecinos, muchos de ellos inmigrantes. "No se trata de una investigación periodística nide un trabajo de sociología urbana, sino del intento de alcanzar

la realidad de una época a través de una colección de instantáneas de la vida cotidiana colectiva", anuncia en el prólogo. "Ninguna descripción, ningún relato. Solo instantes, encuentros. Etnotexto".

Este año, en el Festival de Cannes, presentó la película Les années super 8, que ha dirigido con su hijo David, y donde cuenta la década que hizo de ella una de las voces más importantes de la literatura francesa, entre 1972 y 1981. Varias de sus obras fueron adaptadas al cine, entre ellas, El acontecimiento, una historia autobiográfica sobre el aborto clandestino de 1963, y con la que la directora Audrey Diwan ganó el León de Oro en Venecia en 2021. "Creo que podíamos esperar esta ola conservadora ya que cuando las mujeres toman el poder, o más bien cuando sus voces se hacen oír, los hombres son solidarios entre ellos", declaró en Cannes consultada por los cuestionamientos en Estados Unidos acerca del derecho al aborto.

Ernaux estudió en Ruan, Burdeos v Grenoble. Es autora de novelas inspiradas en experiencias personales como Pura pasión, La vergüenza, El acontecimiento, El lugar, Una mujer, Perderse y el "diario de supermercados" Mira las luces, amor mío. En 1974 publicó su primera novela, Los armarios vacíos, donde evidenciaba, con iray desprecio, su origen proletario. Por su obra, obtuvo antes del Nobel varios galardones, como el Premio Renaudot 1984, el Premio Marguerite Duras 2008, el Premio Strega Europeo 2016, el Premio Marguerite Yourcenar 2017 por el conjuntodesu obrayel Premio Formentor 2019, cuyo jurado sostuvo: "Ernaux devela sin pudor la condición femenina, comparte con el lector la intimidad de la vergüenza y refleja con un estilo despojado la desordenada fragmentación de la vivencia contemporánea". Este año publicó Le jeune homme, donde se narra (y se reflexiona en simultáneo) la aventura amorosa de una mujer con un hombre treinta años menor.

La flamante Nobel de Literatura 2022 recibirá diez millones de coronas, que equivalen a poco más de un millón de dólares, y una moneda de oro con el grabado de Alfred Nobel en la ceremonia del 10 de diciembre en la capital sueca. Antes, de este lado del mundo, se espera su llegada al Festival de Literatura Internacional de Paraty, entre el 23 y el 27 de noviembre en Río de Janeiro.

De los 119 ganadores del Nobel de las letras, que se entrega desde 1901, Ernaux es la 17ª mujer. Y Francia, con diecisiete Nobel de Literatura, sigue encabezando la lista del país con más escritores laureados. • LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022 CULTURA 21



#### Pura pasión

**Editorial**: Tusquets Año: 1992 El arrebato de una mujer divorciaday con hijos ya grandes por un diplomático extranjero.



#### Lavergüenza

Editorial: Tusquets Año: 1997 A partir deuna violenta pelea familiar, la autora reconstruye el contexto social en el que creció.



#### El acontecimiento

Editorial: Tusquets Año: 2000 Relata la experiencia del aborto clandestino cuando era estudiante de Filología en Ruan.

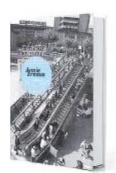

#### Dos en uno

Editorial: Milena Caserola Año: 2000 Diario del afueray La vida exterior reúnen escenas sobre la vida cotidiana.

## Una autobiografía impersonal que sigue los hilos de su época

**EL ESCENARIO** 

Pedro B. Rev LA NACION

uando, hace una década, la editorial Gallimard reunió ✓ bajo una misma tapa una docena de obras de Annie Ernaux, le puso como título Écrire la vie. La autora sintió entonces la necesidad deaclarar que ese "Escribir lavida" no traficaba la limitada vanidad de contar sus peripecias personales. No era tanto escribir su vida, sino una vida "con los contenidos que son iguales para todos, pero que se aprecian de manera individual: el cuerpo, la educación, el sentido de pertenencia y la condición sexual, la trayectoria social, la existencia de los demás, la enfermedad, el duelo". La materia a explorary sacar a la luz es, agregaba, algo así como "una verdad sensible".

Aquel tomo incluye desde Los armarios vacíos (1974) -novela autobiográfica en clave, pero con protagonista clásica, si bien ya despuntan en ella sus temas futuros- hasta la formidable Los años (2008). Entre uno y otro, figuran los libros que fueron "sirviéndose

te arconarrativo en engañosa clave menor: figuran también La mujer helada (1981), donde describe su infancia provinciana con, de trasfondo, los ecos de la dominación masculina; El acontecimiento, sobre su aborto en tiempos anteriores a la píldora anticonceptiva, o La vida exterior (2000), registro de lo que ausculta con ojo de antropóloga urbana en su vida de banlieue.

Que aquel amplio volumen, tan variado contra sus promesas de monotonía, concluya con Los años es un azar cronológico (era al momento de edición la obra más reciente), pero también una suerte porque ese título es algo así como la suma de toda la perspectiva que lo antecede. El libro sigue la fluida memoria de una mujer a través de los años y las décadas, pero hundiéndola en corrientes mucho más fundantes que la simple intimidad. Está, de hecho, escrito en tercera persona, como si con esa distancia Ernaux buscara exorcizar definitivamente la remanida "literatura del yo". De los autores contemporáneos, es la que mejor transmite-mucho mejor que los publicistas de sí mismos- en qué consiste eso de vivir en un tiempo dela vida" y trazando un persisten- y lugar, y aprender a friccionar con

sus condicionamientos. "Todas las imágenes desaparecerán", dice la primera línea de Los años. Una autobiografía impersonal denomina ella misma ese relato fragmentario en que lo propio se funde con lo colectivo; es decir, los cambios sociales y políticos, desde la posguerra hasta ya entrado este siglo. Todo narrado con el asombro de una doble que observa el panorama desde la altura de los años.

Ernaux, que proviene de un medio modesto, por completo diferente de la clase intelectual de la que después pasó a formar parte como catedrática de literatura, no solo arrastra con ella imágenes vividas, sino también muchas de las que circulaban, por ejemplo, en su grupo familiar. Esa correa de transmisión entre generaciones produce un efecto singular: a veces se tienen como propios recuerdos ajenos. La memoria también está hecha de los demás.

Los años, libro secreto y capital, tiene la melancolía de saber que, más pronto que tarde, la individualidad del que recuerda se reducirá a un nombre nebuloso, pero también esconde una convicción: que siempre habrá alguien para tomar la antorcha y seguir avanzando.

## ASÍ ESCRIBE LA FLAMANTE NOBEL

#### Un diario con mirada social

5 de mayo

En un pasillo de la estación Bastille, estas palabras escritas en tiza con letra enorme, en el piso: COMIDA. Un poco más lejos, del mismo modo: GRACIAS. Todavía más lejos, arrodillado en el medio del pasillo, el hombre que escribió esto, el brazo estirado con un vaso en la punta. El flujo humano se ramifica delante de él. Yo estaba en la rama derecha.

#### 21 de noviembre

Hoy que está despejado y hace un frío glacial, los medios anuncian que en Toulouse murió de frío una mujer y en París tres SDF. Con la palabra "SDF", se denomina a una especie sin sexo, que va con bolsas y ropa ajada, cuyos pasos no se dirigen a ninguna parte, sin pasado ni futuro. Es decir que ya no forman parte de la gente normal.

Hay treinta millones de perros y de gatos en Francia a los que nadie dejaría afuera por nada del mundo en días así. Dejamos que mueran en las calles hombresy mujeres tal vez precisamente porque son nuestros semejantes con los mismos deseos y necesidades que nosotros. Es demasiado complicado soportar esta parte de nosotros mismos, sucia, atontada por la falta de todo. Los alemanes que vivían cerca de los campos de concentración no pensaban que los judíos con harapos pulgosos formasen parte de la gente.

En la noche más fría, una pareja de obreros sin trabajo, de unos cincuenta años, se refugió en los baños de un cementerio, con un perrito.

Entradas de los años 1994 y 1998, respectivamente, de La vida exterior (Milena Caserola), donde registró la vida de los habitantes (muchos inmigrantes) en Cergy-Pontoise, un suburbio de París, entre 1993 y 1997.

## Mirada y palabras de mujer

## PERSPECTIVA

Diana Fernández Irusta LA NACION

e escribe, dicen por ahí, desde el cuerpo. Incluso en los textos más prístinamente racionales, algo del temblor, las vísceras, la piel de quien piensa estará allí, respirando. La historia con mayúscula y las múltiples historias con minúscula son, todas ellas, materiales. Se inscriben en los cuerpos, en el penary en el gozo contantes y sonantes de cada ser humano.

De eso sabe-aunque deteste la mera insinuación de que lo suyo es "escritura de mujeres"-la escritora Annie Ernaux, quien en En Le vraie lieu, libro basado en sus conversaciones con la documentalista Michelle Porte, afirma: "No soy una mujer que escribe, soy una persona que escribe". Y aclara: "Pero una persona con una historia de mujer, diferente de la de un hombre".

Lainteligenciade Annie Ernaux. Sudesentendida, brutal, honestidad.

Porque no es lo mismo -y bien que ella hizo de este saber parte de su obra- escribir si la cuna estuvo en un coqueto edificio de un barrio acomodado de París, que si estuvo en una modesta casa "de provincias". Y, desde ya, no es lo mismo si quien durmió en cualquiera de esas cunas lo hizovistiendo batitas

de niña o enterito de varón.

En la mirada de Ernaux vibra el pensamiento de Pierre Bourdieu. uno de los intelectuales franceses que mejor supo indagar allí donde chirrían las férreas jerarquías culturales y sociales del mismo país que gestó aquello de liberté, egalité, fraternité. Ser un "tránsfuga de clase", ir de las periferias al centro de la sociedad, tiene un peso en Francia que puede ser difícil de dimensionar entre nosotros. Bourdieu indagó con lucidez en el desgarro que implican ciertos tránsitos sociales. Ernaux leyó, asumió y ela-

Obsesión por temas con el sello de lo femenino, pero a la vez pensamiento, distancia, pulso estético. Una alquimia delicada

boró esa marca de origen. Y lo hizo desde un lugar que, por la fuerza de lo material mismo, le estaría vedado al autor de El sentido social del gusto: la femineidad.

"Persona que escribe", esta autora lo hace desde la intransferible vivencia de mujer (incluso de jolie jeune fille, esa definición que en las calles francesas es bastante

más que "linda chica"), y de allí su capacidad de hacernos temblar a quienes la leemos y encontramos en sus palabras la rabia, el amor y el dolor inefable que habita en cualquier lugar donde se encuentre alguien de nuestro género. Solo desde lo más profundo de las entrañas se puede escribir sobre eso que une-enlaza, ahoga, enfrenta y vuelve a enlazar-a una madre y a una hija. O sobre el tortuoso cono de sombra que difumina al aborto clandestino. O el peso de lavida doméstica, el deseo por los hombres, el vínculo con el padre.

Más allá de la vivencia -esa manera de dejarse impregnar por los hechosyporlahistoria-,loquesurge de la mirada de Ernaux es literatura. Miraday existencia de mujer, por supuesto. Obsesión por temas ligados a una intimidad que, no hay vuelta que darle, tiene el sello de lo femenino. Pero a la vez decantación, distancia, pensamiento, pulso estético. Una alquimia delicada.

"Escribo con micabeza, contodo lo que esto supone de conciencia, memoria, lucha con las palabras", dijo hace un tiempo la flamante premio Nobel, en una definición que la describe por sí sola. En ese concienzudo trabajo con la escritura-en esa severidad-hay una inteligencia que se resiste a dejarse etiquetar. Y, quizá por eso mismo, brilla de modo único.

## Una experiencia dolorosa

"Encima de la mesa no había una sola revista, solo prospectos sobre la necesidad de comer productos lácteos y sobre 'cómo vivir siendo seropositivo'. La mujer de la pareja hablaba con su compañero, se levantaba, le rodeaba con los brazos, le acariciaba. La chica rubia sostenía la cazadora de cuero doblada sobre las rodillas. Mantenía los ojos bajos, casi cerrados; parecía petrificada. A sus pies había dejado una gran bolsa de viaje y una mochila pequeña. Me pregunté si tendría más razones que los demás para estar asustada. Quizá viniera a buscar el resultado de la prueba antes de irse de fin de semana o de volver a casa de sus padres, fuera de la capital. La doctora salió de la consulta. Era una mujer joven y delgada, petulante, con una falda rosa y medias negras. Dijo un número. Nadie se movió. Correspondía a alguien del compartimento de al lado, un chico que pasó rápidamente. Solovi sus gafas y su cola de caballo. [...]

El teléfono sonó varias veces: era gente que pedía hora o información sobre los horarios. En una ocasión, la recepcionista fue a buscar a un biólogo para que hablara con la persona que llamaba. El hombre se puso al teléfono y dijo: 'No, la cantidad es normal, completamente normal'. Las palabras resonaban en el silencio. La persona al otro lado del teléfono debía de ser seropositiva. [...]

La doctora dijo mi número en voz alta. Antes incluso de que yo entrara en la consulta me dirigió una gran sonrisa. Lo interpreté como una buena señal. Al cerrar la puerta me dijo enseguida: 'Ha dado negativo'. Me eché a reír. Lo que dijo durante el resto de la entrevista ya no me interesó. Tenía una expresión feliz y cómplice".

Fragmento del primer capítulo de El acontecimiento, publicado en la Argentina en 2020 por Tusquets.

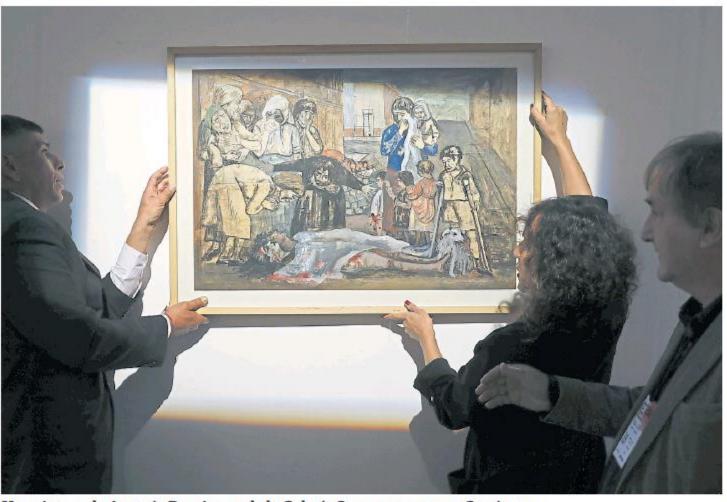



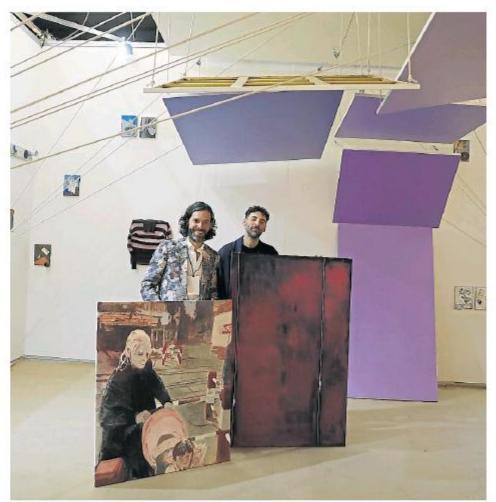

Obras de Lienur vendidas al Moderno

FOTOS: RICARDO PRISTUPLUK

## Buenas ventas en el comienzo de arteba: el mejor pronóstico

FERIA. Abre hoy al público en el Centro Costa Salguero; galeristas, coleccionistas y representantes de museos se mostraron satisfechos en la inauguración

## Celina Chatruc

LA NACION

"Esta ya se vendió", fue la sorpresiva respuesta de los responsables de las galerías Popa y Grasa ayer por la mañana, apenas minutos después de que arteba abrió sus puertas a invitados especiales en el Centro Costa Salguero. Pasado el mediodía, varios museos ya habían sumado también obras a sus acervos. Y a las cuatro de la tarde La Chola Poblete no solo había vendido las cuatro acuarelas de gran formato y las máscaras de pan que exhibe en el stand de Banco Ciudad. "Hay lista de espera para comprar más", aseguró con una copa de champagne en mano César Abelenda, director de la galería Pasto, mientras negociaba en inglés con un coleccionista neoyorquino.

tensión que implica estrenar una el Museo de Bellas Artes Dr. Juan

ral, que alojó a la feria durante décadas, y La Boca, donde celebró el año pasado el 30º aniversario de la fundación que la impulsa. Cuando abra al público general, desde hoy hasta el domingo, con obras de más de 400 artistas representados por 71 galerías, habrá completado una gran transformación impuesta por la pandemia.

Todo un símbolo de esta nueva era fue el encuentro entre Martín Castillo, director de la uruguaya galería Sur, y Paulo Miyada, curador De Venecia a Buenos Aires en jefe del Instituto Tomie Ohtake, curador adjunto para América Latina en el Centro Pompidou, y también de la muestra de Anna María Maiolino que inauguró ayer el Malba. Ambos observaron cómo se descolgaba una obra realizada por Antonio Berni a fines de la década Rápidamente se disolvió así la de 1950, que acababa de comprar cialmente ver tantos participantes

sede a medio camino entre la Ru-Ramón Vidal de Corrientes gracias al Programa de Adquisiciones de la Fundación arteba.

> "Hay un panorama mucho más amplio que en otras ediciones", observó Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de esa provincia, tras destacar el valor de esta iniciativa que ofrece un fondo de inicio gestionado a través de mecenas individuales; las instituciones deben aportar esa misma suma, y el total se invierte en obras para sus acervos.

"Estoy emocionada de estar de regreso por primera vez desde la pandemia en arteba, que es una plataforma maravillosa para las galerías nacionales -dijo a LA NACION Katherine Brodbeck, curadora de arte contemporáneo del Museo de Arte de Dallas-. Me interesó espede fuera de Buenos Aires (Rosario,

Córdoba, Salta), mucho menos familiares para el público internacional. La selección de artistas fue bastante fuerte este año: maravillosos ejemplos de arte moderno, así como emergentes comprometidos con tendencias que van desde la pintura surrealista hasta el video. Fue genial ver el trabajo de los que acababa dever en Venecia: Mónica Heller v Gabriel Chaile".

Una obra de este último comprada en la galería Barro fue la elegida para integrarse a la colección del museo estadounidense y otra de Heller fue adquirida en Piedras por la Fundación Klemm, que compró además en Hache una de Santiago García Sáenz. Gracias al mismo programa se vendieron también obras de Liv Schulman (representada por Piedras en el stand de Patio Bullrich al Museo Castagnino+macro); Guido Yannitto (en Gachi Prieto, al Museo de Arte Contemporáneo de Bue-

nos Aires); Alejandro Pasquale (en Quimera, al Museo de Arte Contemporáneo de Salta); Valentina Lienur yMarielaVita(en Isla FlotanteyNN, al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires); Melé Bruniardy Aníbal Brizuela (en Diego Obligado y Del Infinito, al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson); Dani Basso (en Calvaresi, al Museo de Arte Contemporáneo de La Boca); Edgardo Antonio Vigo y Florencia Rodríguez Giles (en MCMCy Ruth Benzacar, al Malba); La Chola Poblete y Chiachio & Giannone (en Pastoy Ruth Benzacar, al CA2M).

Con una donación de ICBC, este último compró además tres obras de Claudia del Río. Y el Moderno, a través de su Programa Federal, otras de Noemí Gerstein, Carlos Herrera, Máximo Pedraza, Hoco Huoc y Federico Roldán Vukonich. La Fundación Andreani, en tanto, compró un pintura de Alberto Passolini, que integra el Programa Obra Gran Formato auspiciado por Trapiche. .

## Para agendar

arteba en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221), hasta el domingo. Hoy, a las 18: 'El mercado de arte en la pospandemia", conversación en el auditorio organizada por LA NACION. Con Laura González, historiadora y asesora de arte, y los galeristas Georgina Valdez, Leopol Mones Cazón y Rodrigo Editore.

1928-2022

## **Noé Jitrik.** Ensayista y profesor, un "irrepetible intelectual argentino"

#### **Daniel Gigena** LA NACION

Ayer a la mañana, en la localidad colombiana de Pereira, adonde había viajado para dar unas conferencias y donde había sufrido un accidente cerebrovascular hace un mes, murió el escritor y profesor Noé Jitrik. Tenía 94 años. Estuvo en coma farmacológico por varios días. Su pareja, la escritora Tununa Mercado, y sus hijos, Oliverio y Magdalena, habían viajado a Colombia para acompañarlo con la intención de regresar con él a la Argentina.

A inicios de este año había sido postulado al Premio Nobel de Literatura por un grupo de artistas, escritores e intelectuales que, en una carta enviada a la Academia Sueca, destacaron su "escritura original y sorprendente". Entre los firmantes figurabanvarios de sus grandes amigos: Luisa Valenzuela, Roberto Ferro, Mempo Giardinelli, Luis Felipe

Noé, la mexicana Elena Poniatowska y la chilena Diamela Eltit.

'Quédolor, quédolor, aunque era previsible -dijo Giardinelli a LA NA-CION-. Se me va un amigo-hermano mayor, un verdadero maestro con quien en los últimos 45 años estuvimos siempre cerca, en el exilio y en nuestra patria, compartiendo literatura y pensamientos. He estado pendiente de su agonía, como una manera de tenerlo presente. Y no sin una pizca de culpa porque quizá debí insistirle para que noviajara a Colombia. Se rio con ese espíritu juvenil que siempre tuvo a la par de su indoblegable espíritu crítico, y me dijo que no me preocupara, que estaba feliz de volver a viajar al exterior". Para Giardinelli (y muchos que leyeron sus libros o asistieron a sus clases), Jitrik es un "irrepetible" bonaerense de Rivera, en el límite intelectual argentino".

"Los lectores son una enorme minoría -había dicho en una entrevista con la Nacion-. Creo que la

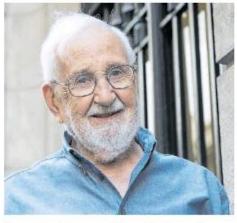

lectura siempre ha sido la palanca del cambio". Estimaba que el desarrollo de la ciencia estaba unido al de la literatura. "A lo mejor soy un poco platónico, pero si no hay filosofía en una sociedad, si no hay literatura, la ciencia va a ser endeble".

Jitrik había nacido en la localidad con La Pampa, el 23 de enero de 1928. Destacado crítico literario, ensayista, poeta, narradory maestro de profesores, dirigía desde 1991 el Institu-

to de Literatura Hispanoamericana (ILH) de la Universidad de Buenos Aires. Integró la revista Contorno y fue docente en universidades de la Argentina, Francia, México (donde vivió entre 1974 y 1986), Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguavy Chile. En 1993 fue nombrado Caballerode las Artesy las Letras por el gobierno francés y fue reconocido como Doctor Honoris Causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: desde 2021 es miembrode la Academia Mexicana de la Lengua y Doctor Honoris Causa de la UBA.

Dirigió además la colección Historia crítica de la literatura argentina (Emecé), de doce volúmenes, fuente de consulta obligada para los interesados en la literatura local. A modo de homenaje imprevisto, estará disponible en ebook a mediados de mes. Es autor de una vasta obra ensayística, con trabajos sobre Esteban Echeverría, Leopoldo Lugones, José Hernández, Macedonio Fernández

v Domingo F. Sarmiento (Muerte v resurrección de Facundo es un clásico de la crítica literaria). También publicó poesía y narrativa; semanas atrás, el sello Interzona había lanzado su novela Un círculo. En Fantasmas del saber (Lo que queda de la lectura) (Ampersand), se puede seguir su trayectoria como lector, estudiante, escritor y docente.

"Publicamos sus últimos tres libros y estoy recibiendo el impacto de la noticia-dijo desde Barcelona Guido Indij, editor de Interzona-. Era una persona tanjovial, contanto empuje y proyectos, con su sonrisa tan acogedora; se lo va a extrañar". Luciano Páez Souza, editor y amigo de Jitrik, cuenta que este había terminado de escribir una novela.

Este mes estaban previstas unas jornadas en el Malba en homenaje a Jitrik y Mercado. Quedaron pospuestas para 2023. Antes, El Cuenco de Plata publicará sus ensayos literarios, e Interzona, otra novela. •

## LiBooks



# PROMOS TODAS LAS SEMANAS

en libros seleccionados









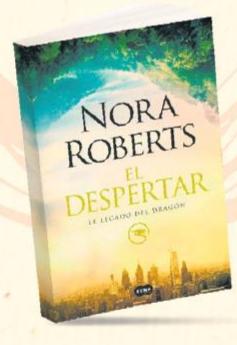



Descubrí tu próxima lectura en

LiBooks.com





Envíos a todo el país



3 y 6 cuotas sin interés



## **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

LA NOCHE DE LOS MUSEOS

## Recorrido por la ciencia médica

La Academia Nacional de Medicina abrirá sus puertas el próximo 22, de 19 a 2, en avenida Las Heras 3092, para ver su biblioteca, sus laboratorios y hasta mirar por microscopios. A las 23, habrá un homenaje a Sandro.

## Con 80% de reservas y una fuerte expectativa, la costa se prepara para el turismo

FERIADOS. El rubro inmobiliario espera en estas horas definiciones para el verano; en Mar del Plata habrá un megafestival; otras localidades también proponen atracciones

Darío Palavecino CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA.- Un ojo puesto en la ruta y el otro en el pronóstico meteorológico. Mirada optimista para un caso y, en contraste, de preocupación por ese cielo todavía soleado, pero que amenaza con oscurecer bastante en medio de este fin de semana extralargo con identidad propia a fuerza de actividades programadas en la costa. Y, como en aquellos viejos tiempos, perfilado como el que empieza a marcar con mejor precisión el destino de la próxima temporada de verano.

La principal certeza llega de la mano de las reservas de alojamiento, con más del 80% de las plazas cubiertas con anticipación y expectativas de alcanzar picos algo superiores con los arribos espontáneos, en particular de quienes tienen sus propias casas y departamentos en cercanías del mar.

Ayer, poco después del mediodía, la salida de porteños y bonaerenses hacia la costa atlántica se hacía sentir en las rutas, caminos y peajes.

En Mar del Plata, sevive un ritmo de cama caliente que se extrañaba desde épocas anteriores a la pandemia: se terminan de ir delegaciones compuestas por más de 30.000 participantes de los Torneos Bonaerenses, que durante más de una semana ocuparon un alto porcentaje de la hotelería local, y llegan estos viajeros dispuestos aprovechar el doble feriado que habilitó la salida ampliada de cuatro jornadas consecutivas, desde hoy y hasta el lunes.

Es inevitable hacer hincapié en las condiciones climáticas porque es la primera oportunidad de estas escapadas en primavera, pretendi-



El sol podría faltar durante este fin de semana extralargo

bien directo con las playas en la medida en que el sol acompañe.

La advertencia de los pronosticadores enfoca al océano Atlántico, desde donde se esperan algunos vientos y lluvias entre mañana y pasado mañana. Inquieta más porque hay mucho y bueno por aquí programado a cielo abierto.

El puerto, que es imán natural como paisaje y propuesta gastronómica, vivirá a partir de esta noche v hasta pasado mañana el Festival Marea. Propone más de 50 bandas y artistas en vivo, ma-

das siempre para un reencuentro pping, clases magistrales de reconocidos chefs, shows de acrobacia aérea sobre el espejo de agua de la Banquina de Pescadores y mucho más. Todo con acceso libre y gratuitoy al aire libre.

Actividades recreativas

Al mismo tiempo estará en marcha la denominada Noche del Turismo, en simultáneo con otros 25 destinos del país, que aquí ofrecerá una grilla ampliada de actividades en museos y circuitos temáticos con opciones de transporte gratuitoy promociones especiales en una

gran cantidad de establecimientos gastronómicos.

MAURO V. RIZZI

En particular el sector de restaurantes y bares coincide en reconocer que desde inicios de esta semana va se percibe un movimiento turístico incipiente y dan por hecho que a partir de hoy se verá la mayor demanda, como es casi una constante para este fin de semana largo.

Con similar expectativa aguardan en Villa Gesell, donde se realizará la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural. Se trata de una tradición de esta ciudad para esta época, en esta oportunidad con

más de 60 stands gastronómicos, 170 de artesanos, shows musicales y el deseo que el buen tiempo haga un guiño favorable durante estos cuatro días.

Esta fecha se espera con interés adicional porque se presume determinante en términos de señales de lo que pueda resultar el próximo

Algunos destinos de la costa, en especial los preferidos del segmento calificado como ABCI, tienen a la fecha buenos niveles de reserva. Otros, como el caso de Mar del Plata, tienen su oferta de alquileres recién en etapa de brote, un poco atenta a lo que se lea en la demanda y otro poco en atender el ritmo inflacionario para no quedarse corta con los valores cuando restan casi tres meses para la temporada alta.

Es también una experiencia para el conjunto del sector turístico y a que no existirá asistencia del Estado para potenciar el mercado en temporada alta, como sí había ocurrido durante los dos últimos veranos con el programa PreViaje para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus.

A favor del mercado interno está la brecha cambiaria, con un dólar alto y restricciones que desmoronan proyectos de viaje al exterior. En casos como Cariló y el barrio privado Costa Esmeralda, que por volumen de construcciones es comparable con localidades vecinas, ya superaron el umbral del 60% de reservas para enero.

Allí ven estos feriados como oportunidad de definición para propietarios que deben elegir entre utilizar sus casas durante el próximo arranque de año o aprovechar la renta, casi asegurada por la actual demanda, tan sostenida como creciente.

Las operaciones cerradas a la fecha, según confirman desde inmobiliarias consultadas por LA NACION, confirman ajustes desde un 70% en pesos con respecto a los valores de alquileres logrados durante la última temporada. Y hasta 40% en dólares, según el tipo de propiedad y a dónde y quién se consulte.

En el sector confían en que esta escala sirva para que quienes definan que son las mismas en las que van a veranear, aceleren consultas y aprovechen a reservar. En particular para congelar precios en medio de una escalada inflacionaria que a lo largo de este año no ha dado respiro.

## Grieta religiosa: sigue la investigación contra un arzobispo

SALTA. Aunque se había alcanzado un acuerdo entre las monjas y la Iglesia, pero no se homologó, avanza una causa judicial

La Unidad de Delitos Económicos de Salta continúa la investigación sobre la economía del Convento San Bernardo. El procedimiento se desprendió de la causa iniciada por una denuncia de las monjas carmelitas descalzas al arzobispo Mario Cargnello y a otros tres religiosos por supuesta violencia de género y económica. Ahora, la Justicia vuelve sobre el vínculo económico entre el monasterio y la fundación de la "Virgen del Cerro". Sin embargo, los

investigados no son las religiosas, sino los administradores.

Desde la fiscalía confirmaron a LA NACION que si bien se presentó el acuerdo firmado para resolver el conflicto, con intervención de un mediador del Papa, entre el arzobispadoy las monjas, no fue homologado porque falta la aceptación del representante legal de Cargnello. "Se solicitó que ratifique el patrocinio del arzobispo-explicó la fuente-. Como no se hizo, para la Unidad de Delitos Económicos la causa sigue".

Desde la Iglesia se limitaron a responder que "no habrá ratificación" ante la Justicia. Según se pudo averiguar, esa decisión fue la que desencadenó que los abogados de las monjas presentaran un escrito ante la jueza de Violencia de Géneroy, así, evitaran que esa causa fuera archivada si se cumplian seis meses sin movimientos. Cuando faltaba una semana se interrumpió el plazo.

A mediados de agosto pasado, la jueza de Garantías de Salta rechazó la impugnación del abogado Juan Pablo Recchiuto Valdecantos, "en ejercicio de la asistencia técnica de los miembros del consejo directivo de la Fundación Obra Yo soy la inmaculada madre del divino corazón eucarístico de Jesús' y 'Yo soy el sacratísimo corazón eucarístico de Jesús'" [las que administran todo lo relacionado a la "Virgen del Cerro" y del monasterio] para que

no se aceptara que Cargnello fuera querellante particular en la causa de la investigación económica.

La "Virgen del Cerro" es el eje del conflicto. La Iglesia no reconoce la devoción y las monjas, además de profesarla, integran la fundación. Los terrenos donde se erige la ermita está a nombre del convento y el esposo de María Livia Galliano, la mujer que dice tener las "apariciones" de María, es el síndico de las carmelitas. • Gabriela Origlia

LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022 SOCIEDAD | 25

## Incertidumbre sobre las consecuencias de las tomas de las escuelas

**CRISIS EDUCATIVA.** Se levantaron las protestas; los alumnos destacan la visibilidad de los reclamos; la grieta política en las aulas inquieta a expertos

## Josefina Gil Moreira

LA NACION

toma en la Escuela de Educación Artística Rogelio Yrurtia, el conflicto entre el Ministerio de Educación porteño y los alumnos pareció llegar a su fin. Tras casi dos semanas de ocurrida la primera de las protestas en el colegio Mariano Acosta y medidas rotativas en unaveintena de establecimientos, lo que quedan son interrogantes: ¿qué lograron los estudiantes?; ¿se resolvieron los reclamos?; ¿qué conclusiones se pueden realizar? Germán Castelli, vocero de los centros de estudiantes del Lengüitas, la Escuela Superior en Arte Cerámico Nº 1 y la Escuela Técnica Nº 6 Fernando Fader, entre otras instituciones porteñas, dijo a LA NACION que el balance que hacen es dualy que no obtuvieron respuestas concretas a los reclamos realizados.

"Rescatamos como positivo que los chicos aprendieron a organizarse.Lagran mayoría de los que están en quinto año arrancaron a militar por Zoom durante la pandemia y una toma, por lo que creo que en cuanto a la organización internay en cómo se llenó de contenido a las tomas estuvo todo muy bien. Los mentos; entre ellas, la Escuela Suchicos del Fader, por ejemplo, arreglaron la escuela", describió.

Sin embargo, consideró que lo que querían los estudiantes, más allá de los motivos puntuales, era conseguir diálogo, y en ese sen- el desfinanciamiento educativo tido, admitió, fue todo negativo. "A algunos colegios los llamaron para juntarse. El Lengüitas, por ejemplo, tuvo esa instancia, pero desde el ministerio insistieron con que sus reclamos no sucedían. En otros casos les cancelaron el mismo día la reunión, como un método de apriete para que levantaran las tomas", dijo.

Educación porteña, afirmó: "Desdeel ministeriovelamos por el derecho a la educación de todos los chicos y chicas de la ciudad, y en eso pudimos mantenernos firmes. Logramos que todos los niveles educativos volvieran a tener clases con completa normalidad. Quedó en evidencia que tomar las escuelas no es la forma de manifestarse y que la educación se defiende con las escuelas abiertas".

Para Castelli, la respuesta del ministerio fue "puro marketing político": "Los chicos terminaron poniéndose en el lugar del adulto y decidieron levantar la medida de lucha como una muestra de madurez para ver si así logran recibir alguna respuesta en serio".

Según Sandra Ziegler, directora de la Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), las tomas expresan un quiebre de diálo-

go entre autoridades, estudiantes, dirigencia política y otros actores del sistema educativo: "Las tomas Ayer, con el levantamiento de la son un indicio de la cultura política que los estudiantes ponen en juego y aprenden en su paso por la escuela. La grieta ha penetrado también en las escuelas y eso genera condiciones muy dificiles en el trabajo cotidiano. Es un error reproducir en las escuelas las formas de la disputa política que ha adoptado nuestro país".

Claudia Romero, doctora en Educación, agregó que la repetición de las tomas de escuelas cada septiembre muestra que es una práctica más folclórica que eficaz para resolver los problemas: "La voz de los estudiantes es fundamental para lograr escuelas mejores, pero esa voztiene que encontrar formas contundentes de expresión sin autodañarse".

Las tomas tuvieron reclamos en común: la falta de cantidad y calidad de las viandas, el mal estado edilicio, la ejecución de reformas en el sistema escolar de manera inconsulta, la implementación de las prácticas profesionalizanesta fue la primera experiencia en tes y la persecución política a los centros de estudiantes.

Llegaron a ser 21 las instituciones tomadas en diferentes moperior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se plegó en señal de solidaridad.

"No vamos a seguir soportando del gobierno de Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta. Lo dejamos claro con las más de 25 tomas la semana pasada y con los miles de personas que salieron a las calles en defensa de la educación y contra la persecución política", dijeron desde la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) de la Capital, que reúne a los Soledad Acuña, ministra de centros de estudiantes porteños, en una publicación en sus redes sociales, rescatando la visibilidad del conflicto. "Vamos a conseguir respuestas a nuestros reclamos cueste lo que cueste. La lucha sigue", cerraron.

Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace 15 años por la educación argentina, respondió: "Los conflictos no son malos de por sí. Enseñany hacen reflexionar. Pero esto se debe dar en un marco de respeto a la institución escolar, y a las obligaciones y los derechos de los estudiantes, docentes, madres, padres y autoridades, en el marco del principal objetivo de la escuela que es enseñar y aprender".

Según el especialista, la gran pregunta que queda como resultado del conflicto con los estudiantes secundarios de gestión pública es cómo alcanzar los aprendizajes que hoy no se están logrando. •



La Escuela Normal Juan Alfredo Ferreyra, donde enseñaba Piaggio

## Escándalo en Corrientes por un cuestionario sobre sexualidad para estudiantes de 13 años

**CONFLICTO.** Un profesor pidió responder 23 preguntas que las autoridades educativas describieron como "de alta complejidad"; fue separado del cargo

Eduardo Ledesma PARA LA NACION

CORRIENTES.- Un docente de Formación Ética y Ciudadana fue apartado del cargo que ejercía en una escuela secundaria de Esquina, a 333 kilómetros al sur de la través de WhatsApp un polémico cuestionario sobre sexualidad a preguntas "de alta complejidad" y "lenguaje inadecuado para menores", que debían ser respondidas solo con las opciones de verdadero o falso.

Una alumna que no sabía cómo hacer la tarea recurrió a su madre. Alertada de la situación, comunicó el tema al resto de los padres. De inmediato y en conjunto, presentaron la denuncia en la escuela y el Ministerio de Educación decidió desplazar al profesor de las aulas. Además, se resolvió que cumplirá tareas administrativas mientras se resuelve su situación laboral. Dada la repercusión del escándalo, el profesor ayer pidió disculpas.

El docente se llama Gustavo Piaggio. Fuentes locales consultadas por LA NACION afirmaron que tiene una experiencia de, al menos, 20 años en la profesión y nunca tuvo problemas de este tipo. Incluso, justificó su cuestionario en el marco de la ley de educación sexual integral (ESI), y cierto reclamo de los alumnos, que solicitan información de esta clase, aunque luego pidió disculpas, cuando ya había sido relevado de sus tareas. Hasta esta semana daba clases de Ética et pasará a desempeñar tareas aden la Escuela Normal Juan Alfredo Ferreyra de Esquina.

Todo comenzó el martes pasado cuando se supo que un profesor de Formación Éticay Ciudadana pidió a sus alumnos que respondieran como verdadero o falso 23 afirmaciones tales como "los vibradores/ dildos solo sirven para chicas"; "solo se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada"; "si un chico tiene un 'gatillazo' (sic) tiene un problema"; "todas las mujeres

eyaculan" o "las películas porno nos enseñan a tener relaciones sexuales".

Según informó Juan Manuel Fratti, uno de los padres, ellos pidieron el apartamiento del profesor y que se evaluaran sanciones. "Es docente de Formación Ética. capital provincial, por entregar a Entendemos que la ESI es transversaly que puede darse en cualquier materia, pero no con este grado de sus estudiantes de 13 y 14 años, con complejidad. Es demasiado y estamos seguros de que ninguna ESI incluye estas cuestiones", dijo.

> Otro padre, Eduardo Revecci, señaló a la prensa local: "Ese cuestionario no tenía fundamentos didácticos. Era sexo explícito con palabras vulgares. Consideramos que fue impropio y vulneraba la sexualidad de los niños".

> Al saber sobre el enojo de los padres, Piaggio no tardó en pedir disculpas, pero el procedimiento administrativo ya entró en vigor. El subsecretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Julio Navías, confirmó que enviaron a la supervisora escolar para tomar conocimiento de la situación e informar las acciones.

## Sanciones

La reacción oficial se conoció el miércoles por la tarde. La rectora de la escuela, Ana M. Daviccin, dispuso "apartar del cumplimiento de sus tareas en las horas cátedra a su cargo al docente Gustavo Piaggio por su desenvolvimiento en las asignaturas que dicta en el establecimiento educativo".

"Se determina que dicho docenministrativas dentro del establecimiento mientras se resuelve su situación laboral". La medida se basa en la resolución ministerial Nº1568/12, que establece funciones y obligaciones de los actores de la comunidad educativa y la necesidad de hacer cumplir las normas éticas de la función docente.

En los considerandos se deja constancia de que el cuestionario no había sido presentado a las autoridades para su revisión. "Ha

hecho entrega a sus alumnos de un cuestionario no supervisado por el jefe de departamento" y "las preguntas involucradas refieren a un contenido de alta complejidad que no maneja el lenguaje adecuado para alumnos menores de edad".

La ministra de Educación de Corrientes, Práxedes López, señaló que "la decisión fue del docente y la tomó de forma individual" y que "el contenido no fue consensuado con sus colegas del departamento".

Además, confirmó: "Desde ayer [por anteayer] está con sumario administrativo por varias cuestiones, no solamente por incumplimiento del Estatuto del Docente, sino también de la ley 26.061, que es la de protección integral de niños, niñas y adolescentes".

Contó que el contenido aludido no tenía "finalidad didáctica", que el profesor "lo envió por Whats-App a sus alumnos" y que "no se dio dentro del aula". Aclaró, no obstante, que antes de este suceso Piaggio no registra antecedentes en el Ministerio de Educación.

LA NACION supo, además, que el ministerio enviará a Esquina a referentes de la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa) para determinar por qué surge este cuestionario y por qué el docente lo elaboró de manera solitaria, sin pasar por el consejo consultivo.

Desatado el escándalo y producida su remoción, el profesor dialogó ayer con radio Sudamericana y si bien, primero, dijo que "ese cuestionario no debía salir del colegio", después afirmó que estaba "arrepentido de lo sucedido".

"Me equivoqué en la edad y en la terminología", dijo. Y agregó: "Lo reconozco: fue un error, me equivoqué". En cuanto al origen de las preguntas que propuso en el cuestionario, Piaggio aclaró que las tomó "de una página [de internet]". "Viterminología que podrían investigar y conceptuar las cosas verdaderas o falsas", añadió. Y concluyó: "Lo hice creyendo que hacía bien".

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### CÓRDOBA

## Asesinaron a una docente

Una docente de 46 años fue encontrada muerta en una cistema del patio de su casa en la localidad cordobesa de San Francisco de Chañar, y se investiga si la asesinaron durante un robo. El hecho ocurrió anteanoche en una vivienda ubicada en Presidente Roca al 500, en la consignada localidad, situada 200 kilómetros al norte de la capital cordobesa. La víctima fue identificada como Patricia Montenegro.

## Piden 10 años de cárcel y una multa de \$227,5 millones para Blaksley, el "Madoff argentino"

juicio. El fiscal federal Abel Córdoba le imputó la asociación ilícita, 311 estafas, lavado de activos, insolvencia fraudulenta y captación de ahorros no autorizada y agravada

## Gabriel Di Nicola y Fernando Rodríguez

Diez años de cárcel y una multa de casi 230 millones de pesos, seis veces el monto del dinero captado a través de un eventual engaño y "lavado" en opacas operaciones inmobiliarias y comerciales. Ese es el castigo que el Ministerio Público Fiscal de la Nación pidió ayer para Enrique Juan Blaksley Señorans, acusado de ser el ejecutor de una de las mayores estafas financieras de la historia del país, lo que levalió el mote de "Madoff argentino".

Así lo solicitó el fiscal federal Abel Córdoba durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4, que juzga a Blaksley y a otros imputados por lavado de dinero y 311 hechos de millonarias estafas contra damnificados por el derrumbe de su empresa, Hope Funds. Blaksley lleva cuatro años y medio preso; la semana próxima se vence la última prórroga de prisión preventiva dictada por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico.

"Nos pareció un muy buen alegato; si bien tomó varias jornadas, fue claro y específico, marcando todos y cada uno de los elementos que son contundes para llegar a una condena de los responsables, simple y técnicamente impecable", dijo a LA NACION el abogado Víctor Varone, que representa a 70 de los damnificados.

Córdoba pidió la pena mayor para el hombre al que se considera el arquitecto del entramado societario de Hope Funds, que trascendió las operaciones en el país y tuvo ramificaciones en Estados Unidos, Panamá, Europa, Asiay África, a través de una 60 sociedades comerciales, muchas de ellas, simples sellos de goma.

Lo acusó por los delitos de asociación ilícita, 311 hechos de estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorros no autorizada y agravada por haber sido cometida mediante oferta pública.

Calculó el perjuicio de las operaciones fraudulentas en unos 900 millones de pesos, unos 6 millones de dólares al cambio oficial de ayer. Pero la estimación del lavado alcanza a 37.931.214,5 pesos; de ahí que la multa que propuso para Blaksley alcance los \$227.587.287, poco más de un millón y medio de dólares oficiales.

"Se hizo la cuenta con la propia contabilidad de Hope Funds y con la documentación secuestrada. Esto dio un monto de captación de ahorros del público, al menos hasta 2014, de 120 millones de dólares. Eso esloquefuetomado, documentadoy



El juicio se desarrolla de forma mixta, virtual y presencial

contabilizado. De eso, Blaksley invirtió 25 millones, y no le dieron rédito. Los otros 95 millones se los llevó, los gastó, no están... Hay prueba indirecta e indicios que marcan que esto es solo una parte. Pero es suficiente para las condenas", dijeron a la NACION calificadas fuentes judiciales.

Aunque el fiscal federal postuló la absolución de tres de los hermanos del presidente de Hope Funds—Francisco, María Ritay Juan Pablo Blaksley—y de Alexis Dietl, el efecto de la acusación se derramó contra otros diez imputados, para quienes solicitó penas de entre tres años y seis años y medio de prisión, portodos o parte de los delitos atribuidos en el proceso.

En concreto, para Alejandro Carozzino -cuñado de Blaksley- y el abogado comercial Pablo Willa, partícipes en la conformación de empresas en el extranjero (algunas, a través del estudio Mossack Fonseca, fuente de la megafiltración de datos de operaciones offshore conocida como Panamá Papers), la fiscalía solicitó 6 años de prisión más multa por seis veces del monto de lavado de activos; para el gerente de Hope Funds, Federico Dolinkue, yVerónicaVega-gerente comercial y cuñada de Blaksley-, solicitó la misma multa, pero 5 años de cárcel. Para Rafael de la Torre Urizar, Esteban Casco, Guillermo Müller, Felipe Badino, Daniela Sarsa, Damián Gómez y María D'Ángelo, el pedido fue de tres años.

El fiscal Córdoba llegó a la etapa de alegatos con la base de la acusación que, en la instrucción del caso, hizo la

El fiscal postuló la absolución de Alexis Dietl y de tres de los hermanos de Blaksley

Para otros diez acusados pidió penas de entre tres y seis años de cárcel

fiscal federal Alejandra Mángano.

El núcleo de la imputación es el siguiente: "Haber tomado intervención, cuanto menos a partir de 2007 y hasta 2016, en una asociación o estructura criminal creada, organizada y liderada por Enrique Blaksley Señorans, conformada por diferentes personas físicas y jurídicas, destinada a cometer delitos. Durante el periodo de tiempo indicado desple-

garon distintas maniobras por medios de las cuales defraudaron no solo al Fisco Nacional, sino también a particulares, quienes le confiaron dinero bajo las figuras de contratos de mutuo, certificados de inversión, contratos de inversión y de adhesión a fideicomisos inmobiliarios, con la promesa de ser invertido y retornado, en el caso de los primeros, con intereses elevados, luego de un plazo. Esto no sucedió, y el dinero ha sido ilícitamente capitalizado por los imputados. Para ellos sevalieron de un complejoentramadosocietarios que les permitió insertar en el mercado el dinero obtenido ilícitamente con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito".

ARCHIVO

## Los ejes acusatorios

El mes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en su alegato, había solicitado para Blaksley la pena de 12 años de cárcel yuna multa equivalente a sieteveces el monto de las operaciones involucradas, cuyo monto actualizado aún no fue establecido, pero que rondaba los 900 millones de pesos, y el decomiso de todos los bienes de la fallida firma, que está en quiebra y, por lo tanto, sujeta a la ejecución dispuesta por un juzgado comercial.

Los abogados de la AFIP Santiago Lozano y Ramiro Buján lo consideraron "único artífice, líder y organizador" de la estructura de la empresa y de las maniobras delictivas desarrolladas a través de ella.

Lozano sostuvo que entre agosto de 2011 y hasta septiembre de 2018, Hope Funds había captado dinero de ahorristas sin autorización y había desviado fondos del Estado, producto de millonarias defraudaciones fiscales por omisiones sobre pagos de IVA e Impuesto a las Ganancias.

La AFIP señaló que "gran parte del dinero que obtenían por el fraude fiscal, las estafas y la captación indebida de dinero del público se usó en la compra de inmuebles en el exterior para hacer que aquel dinero adquiriera transparencia lícita". Contabilizó una propiedad en el 1395 de Brickell Avenue, en Miami, y varias unidades del complejo de departamentos Panamera, de Panamá, que luego fueron traspasados a sociedades armadas por Mossack Fonseca con prestanombres.

Citó, como ejemplo, el contrato de mutuo que Hope Funds firmó con el empresario de medicina prepaga Manuel Jorge Vilar en abril de 2006: Para la AFIP, se trató de una operación simulada, ya que en la misma fecha de constitución del mutuo se firmó un contradocumento que anulaba los efectos del contrato anterior. El dinero nunca pasó de mano a mano, sino que sirvió para volcar al mercado 633.000 dólares obtenidos de manera ilegal, afirmó el abogado del organismo.

También interpretaron que hubo una maniobra fraudulenta en torno a Verazul, el megaproyecto inmobiliario de Pilar al que, en este juicio, Blaksley definió como "la joya" de Hope Funds y como el negocio que pudo haberle permitido superar la crisis de liquidez que derivó en el derrumbe de Hope Funds. Al respecto, el abogado de la AFIP dijo que "en dicho fideicomiso se inyectaron fondos de origen ilícito a través de personas de bajos ingresos".

En tanto, Buján consideró que Blakslev "montó una estructura compleja para eludir tributos y defraudar a privados. La estructura fue creciendo para defraudar al fiscoya personas por montos millonarios. Logró captar dinero de diferentes personas y canalizó ese ingreso de dinero en nuevos emprendimientos, muchos, en sociedades que no eran más que cáscaras. Esto le facilitó la recirculación de fondos y justificar sustanciosas sumas dedinero. Construyó su imagen de exitoso hombre de negocios para que numerosas personas le confiaran su dinero".

Y concluyó: "El esquema es piramidal o tipo Ponzi: se continúa tomando dinero de inversores para tener liquidez para pagar los intereses o devolver los capitales de mutuos a término. Generaban un retorno típico de los esquemas Ponzi. El mayor flujo se desvía a otra sociedad con la apariencia de que adquirieran un cariz lícito. Los pagos parciales alimentaban la confianza, y al recibir el dinero se alentaba a los inversores a seguir ingresando fondos. Captaron fondos de origen público sin ninguna autorización. Y sabiendo que era insolvente para devolver el dinero a los mutuantes, siguió tomando inversiones para pagar las obligaciones anteriores". •

## Arrestaron a un hombre por asesinar y quemar a su pareja

FEMICIDIO. Identificaron el cuerpo de la joven calcinada en un sofá

Un hombre fue detenido ayer en José C. Paz luego de que los investigadores identificaran el cadáver que había aparecido calcinado en un sillón abandonado en la calle. La víctima, según detallaron los investigadores, se llamaba Camila González y tenía 24 años. El sospechoso, de 36 años, mantenía una relación sentimental con la joven, tenía antecedentes porviolencia de género y quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula homicidio calificado por el vínculo.

ahora detenido, identificado como Gabriel Rojas, se presentó en la comisaría la. de José C. Pazy dijo que, por la información que se había divulgado en los medios sobre el hallazgo de un cuerpo quemado-en principio había trascendido que se

trataba del cadáver de un hombre-, sedio cuenta de que las características coincidían con las de su "expareja", que estaba desaparecida desde el 14 de septiembre pasado. Pero a los investigadores no les cerraron los dichos del sospechoso. Y no se había realizado denuncia alguna para dar con el paradero de esa mujer. "Se contradecía y se mostraba nervioso. Tenía datos que no fueron difundidos al público", indicaron las fuentes.

Tras varias tareas de investiga-Según pudo saber la Nacion, el ción de la DDI de San Miguel y la declaración de la madre de González -que tras reconocer el cuerpo de su hija contó que Rojas era violento con ella- se estableció que el imputado poseía antecedentes por violencia de género, por lo que el fiscal Ezequiel Hermello, a cargo

de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 18 descentralizada de Malvinas Argentinas, dispuso su

El hallazgo del cadáver había sido registrado en la mañana del pasado martes, en la esquina de General Balcarce y Miguel Cané, en José C. Paz.

Vecinos del lugar que que maban basura en esa intersección encontraron en el interior de un sillón, que también estaba incinerado, un cadáver calcinado. Acudieron a la zona efectivos de la comisaría de la zonay personal de la Policía Científica, quienes realizaron los peritajes correspondientes. Más allá del reconocimiento efectuado por la madre, se realizará un peritaje forense para confirmar la identidad de la víctima.

## Excarcelaron al imputado por el asesinato de Anahí

RESOLUCIÓN. Marcos Bazán había sido condenado en un juicio que fue anulado a fines del año pasado

El Tribunal de Casación Penal bonaerense otorgó ayer la excarcelación de Marcos Bazán mientras aguarda ser sometido a un nuevo juicio por el femicidio de Anahí Benítez, la joven que fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017 en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, hecho por el que había sido condenado en un primer debate, que fue anulado a fines del año pasado.

La resolución fue dictada por la Sala I de esa Cámara, que hizo lugar a un pedido de la defensa de Bazán para que permanezca en libertad hasta tanto sea nuevamente juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora en marzo de 2023 junto al otro sospechoso, Marcelo Sergio Villalba. "Estamos esperando a que el Tribunal oficie

al Servicio Penitenciario para que salga en libertad en las próximas horas", dijo a Télam la abogada Cristina Fau, representante de Bazán.

En el fallo de seis páginas al que Télam tuvo acceso, los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana le impusieron "la prohibición de salida del país" y "la obligación de comparecer en forma mensual ante ese organismo jurisdiccional".

Los magistrados agregaron: "No puede pasarse por alto que la prisión preventiva que lleva más de cinco años sin que exista un juicio que se haya expedido en punto a la culpabilidad del acusado responde a circunstancias exclusivamente imputadas a déficits del Estado. aquellos que dieran motivo a la nulidad del pronunciamiento jurisdiccional decidido por esta sala"...

## **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

ABUIN, Guillermo Alejandro, q.e.p.d., falleció el 6-10-2022. - Sus hermanas Mónica, Barbara, Marcela, hermanos políticos José Luis Bo, José Luis Richini, sus hijos y sobrinos piden una oración en su memoria. Sus restos velados en Moldes 769, de 7 a 11 Hs.



ARIEU, Bernardo. - Sus tíos Lorenzo Sojo, Magdalena Dodero de Sojo e hijos acompanan a Inés con su oración y ca-



ARIEU, Bernardo. - Tati Lacasia despide apenado a su padrino y reza por su alma.



ARIEU, Bernardo, q.e.p.d. -Anthony Coghlan y Margarita Bercetche, Jorge Campomar y Alejandra Uriburu, Alberto Fortin y María José Solari, y Robin Stuart, despiden con gran pena a su muy querido amigo. Acompañan con mucho cariño a Inés y los chicos, a María Inés y a Luis. Agradecen oraciones por su alma.



ARIEU, Bernardo, q.e.p.d. -Sus compañeros y amigos de la 65A del Champagnat lo despiden con dolor y ruegan una oración en su memoria.



ARIEU, Bernardo. - Coca Sánchez e hijos abrazan fuerte a Inés y recuerdan a Bernardo con mucho cariño.



ARIEU, Bernardo, q.e.p.d. -Teresa Amadeo y sus hijos Cayetana, Teresa, Virginia y Francisco Jarbas Muniz Barreto despiden a Bernardo y acompañan a Inés y sus hijos con inmenso cariño.

ARIEU, Bernardo, q.e.p.d. -Matías y Sofia Amadeo y sus hijos Benjamín y Miguel despiden a Bernardo, acompanando con mucho cariño a Inés y a todos los chicos en este triste momento.



ARIEU, Bernardo, q.e.p.d. -Pepi Zorraquín y sus hijos Mercedes, Rafael y Alejandra abrazan a Inés, a sus hijos y a todos los Arieu.



ARIEU, Bernardo, q.e.p.d. -La comisión directiva de la Sociedad Argentina de Horticultura acompaña con todo carino a Inés Amadeo en este triste momento.



ARIEU, Bernardo, q.e.p.d. -José Luis y Carolina Arrillaga de Lacasia, y sus hijos Manolo, Pol y Floren, Tati y Chury, Juan y Elín, Hna. María Betel M.Ch., Federico, y Alejandro, lo despedimos con pena y acompañamos con oraciones y mucho carino a Inés, Máximo, Ana Inés y Bernardita, y a Luis y María Inés.



ARIEU, Bernardo. - José Luis Lacasia desconsolado por la partida de un inolvidable y buen amigo, que me acompanó durante 60 años, lo recordaré siempre.

ARIEU, Bernardo. - Los TCA-Lunch: Jorge Campomar, Sam Carlisle, Anthony Coghlan, Alberto Fortin, José Luis Lacasia y Robin Stuart, despedimos al integrante del grupo y acompanamos a Inés y su familia en estos momentos difíciles.

ARIEU, Bernardo. - Juan Zorraquín y Alix de Ganay de Zorraquin acompañan a su familia en estos tristes momentos.

BRYKMAN de FINKELS-TEIN, Fenia, Z.L., falleció el 5-10-2022. - Hoy Fenia voló y sus recuerdos, enseñanzas y su amor quedan con nosotros. Fuimos bendecidos por haber sido tus hijos, nietos y bisnietos. Te amamos Fenia genia. Berta, Oscar, Julio y Marta, Fabiana, Gabriel, Susi, nietos y bisnietos.

## ΧΏΧ

BRYKMAN de FINKELS-TEIN, Fenia. - Abuela Fenia, nuestra guerrera de 103 años, dejaste este plano, pero siempre vas a estar acompanándonos. Vamos a tener siempre presente tu positivismo, energía, fuerza, enseñanzas, consejos, ganas de vivir la vida al maximo, aprender y divertirse. Sabemos que vas a estar bien con el abuelo Leive, seguramente bailando, haciéndose chistes y comiendo muchas cosas ricas. Que hayas decidido irte tranquila en Iom Kipur escuchando en Shemá, significa que te fuiste pura y de eso no nos cabe duda. ¡Te amamos mucho abuela Fenia! Tus nietas, nietos, bisnietos y los que vendrán, Maga, Jesi, Denu, Andy, Eze, Alan, Sofi, Benja, Juán y Manu.

BRYKMAN de FINKELS-TEIN, Fenia, Z.L. - Muy querida tía Feña, dejas una huella y un legado muy fuerte, ¡toda tu alegría y tus ganas de vivir siempre!. Llegó la hora de tu partida. Nos pones a todos muy tristes, pero sabemos que te están esperando con los brazos abiertos tu amado esposo Leibe, tus padres y tus hermanos. Abrazamos a nuestros queridos primos Berta, Oscar, Julio, Marta y tu hermana Lola. Te deseamos un muy buen viaje! y todo nuestro agradecimiento por tantos momentos compartidos y por sobre todo tu gran amor hacia nosotras, sabemos que nos estarás cuidando a todos nosotros como siempre. ¡Gracias tía Feña! y un hasta pronto. Zuley Moni.

BRYKMAN de FINKELS-TEIN, Fenia, Z.L., falleció el 5-9-2022. - Sus vecinos de Teodoro García 1990 la despiden con afecto y rezan por ella.

BRYKMAN de FINKELS-TEIN, Fenia. - Acompañamos a Oscar y familia en este dificil momento. Tus amigos José, Lydia, Nelson, Alicia, Luis, Silvina y familias.

BRYKMAN de FINKENS-TEIN, Fenia. - Marcelo G. Stein despide con pesar a Fe-

BUSCAGLIA, Horacio, q.e.p.d. - Gaby y Karina Szpigiel acompañan a su amigo Marcos y familia en este dificil momento.

## t

CHARRÓN de FRANKE, Juana Mabel, falleció el 5-10-2022. - Lucía Theelen y Jorge Franke, sus nietos Fabiana, Federico y Maximiliano, y sus bisnietos Catalina, Constanza, Joaquín, Sol y Aixa ruegan por su eterno descanso.

CIOFFI, Walter J. (Ñeco), q.e.p.d. - Claudio y Silvia Schwartzman y toda la familia lo despedimos con mucha tristeza. Acompañamos a Adriana, Clara, Juan y Lucila con amor. Recordaremos siempre su alegría de vivir y los momentos que pasamos juntos.

FINKELSTEIN, Fenia de, Z.L., falleció el 5-10-2022. - Jacobo y Norma Herbsztein acompanan a Julio y familia ante tan irreparable pérdida.

FINKELSTEIN, Fenia de. -Sandra y Carlos Bacher y familia y Natalia Hamer acompanan a Julio y su familia en este triste momento.

JITRIK, Noé. - El Pte. de la Fundación Konex, Dr. Luis Ovsejevich, participa con pesar el fallecimiento de quien fuera Premio Konex de Platino 2006, Premio Konex 1994 y 2004 y Presidente Gran Jurado Premios Konex 2014.

JITRIK, Noé. - Sus colegas y amigos de la Maestría en Literaturas Española y Latinoamericana, UBA, participan con tristeza su fallecimiento.

LINGERI, Horacio Mateo. -Apenados, lo despedimos todos los miembros y colaboradores del Estudio Carlos Miguel Tacchi S. H., del que Horacio también fuera miembro durante gran parte de su vida. Dr. Juan Carlos Pérez, Anita, Ernesto y Carlos Tacchi, Pamela Coria y Raquel Bonillo.

LYNCH, Fernando, q.e.p.d. -Ana Domínguez acompaña a Elena y Mariano en este triste momento.

LYNCH, Fernando, q.e.p.d. -Santiago Braun acompaña con mucho cariño a Mercedes, Adela, Clara y Elena en este triste momento.

LYNCH, Fernando, q.e.p.d. -Alejandro Bourse, Elisa Bustillo lo despiden y acompañan a Mercedes e hijos con cariño.

LYNCH, Fernando, q.e.p.d. -Luis José, Mary y Silvia Colmegna, amigos de toda la vida, acompañan a Mercedes e hijos en este triste momento.

LYNCH, Fernando, q.e.p.d. -Adela Lynch de Braun y Luis Eduardo Braun Bidau despiden con mucho cariño a Fernando. Junto a sus hijas Paty y José Fernández Iriarte e hijos, Adelita y Matías Zaefferer e hijas y Yvonne y Juan Salese e hijos acompañan a Mercedes y su familia en este triste momento.

LYNCH, Fernando. - Cecilia Ramos Mejia abraza con gran cariño y los mejores recuerdos a Mercedes y familia.

MARTIN GARCIA, Jorge, q.e.p.d. - Jorge querido. Te vamos a extrañar. Un tipo fuera de serie, amante del cine y del buen humor. Mil vidas en una. Dejás una huella imborrable en todos los que te conocimos. Cecilia, Santino, Francisco y Juan Taratuto.

MASCETTI, César, q.e.p.d. -La Federación Colombófila Argentina despide con hondo pesar al querido amigo y permanente propulsor del deporte colombófilo. ¡Vuela alto César! A Mónica y familia sinceras condolencias.

MC LEAN CALVETE, Leonardo Horacio (Patucho), q.e.p.d. - Sus sobrinos Federico H. Calvete y familia lo despiden con tristeza y acompanan a Inés y familia.

SAN MIGUEL LYNCH, Ernesto, q.e.p.d., falleció el 5-10-2022. - Con una gran tristeza agrupamos este abrazo al cielo a un gran padre, abuelo y amigo. Te vamos a extranar y recordar todos los días. Tus hijos Alejandro, Ernesto, Diego y Leandro; tus nueras Laura, Lucía, Mariana y María Marta; tus nietos Federico, Santiago, Carolina, Agustín, Inés, Nicolás, Belén, Pilar, Simón, Pedro, Florencia y Mar-

SCHOLLAERT, Alberto, Grl. Br. (R.), q.e.p.d. - El general de brigada Omar E. Parada (R.) despide con mucho dolor a su querido amigo.

ZIPRIZ de MILEVSKY, Miriam, Z.L., falleció el 3-10-2022. - El American Jewish Joint Distribution Committee lamenta su fallecimiento y acompaña con afecto a su hijo Gaby Milevsky y a toda su familia en este momento de tris-

## XX

ZUNZAIN, Rosalía, Z.L., falleció el 6-10-2022. - Su familia Mirchuk la despide con mucho cariño y ruega oraciones en su memoria.

ZUNZAIN, Rosa Lia Schmoisman de, Z.L., falleció en Natanya, Israel. - Tus sobrinos Gabriel y Silvina, Horacio y Mónica, Alejandro y Mónica, Diego y Giselle y Daniela y Waldo te despedimos con profunda tristeza y acompañamos a Estela y Laura y familias en este doloroso momento.

28 | SEGURIDAD | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

## Un intruso provocó tensión en la embajada de México

operativo. Evaluarán la condición psiquiátrica del detenido, que había trabajado en la representación diplomática entre 2013 y 2017 como encargado de asuntos culturales



La presencia de un intruso originó un operativo especial de seguridad en la embajada de México

RICARDO PRISTUPLUK

Durante más de cuatro horas causó conmoción pública al irrumpir en la embajada de México. Fue movilizado hasta el grupo especial GEOF de la Policía Federal ante lo que se pensaba que podía derivarse en una toma de rehenes. Mauricio Díaz Escalona finalmente fue reducido por el personal policial luego de tener un breve contacto con la embajadora Lilia Rossbach.

Elintruso no era un desconocido en esa representación diplomática. Había trabajado allí entre 2013 y 2017, como encargado de Asuntos Culturales, Públicos y Prensa. El motivo de su acción no fue precisado por las autoridades, que derivaron al detenido a un hospital para una evaluación inicial de su condición psiquiátrica. Es que tenían un antecedente reciente sobre sus movimientos, ya que el lunes pasado también habría intentado entrar sin autorización en la embajada de Cuba.

De 40 años, Díaz Escalona tampoco es desconocido en el mundo del arte argentino. No es un mecenas, pero sí alguien que tiene los contactos para acercar inversores extranjeros. En una reciente entrevista exponía su expectativa de hacer competitivos a los artistas argentinos en valores que oscilen entre US\$20.000 y US\$30.000.

En las inauguraciones de las principales muestras en esta ciudad podía verse su presencia, como queda claro en numerosos registros gráficos.

## Conmoción en Belgrano

Los voceros informaron que el episodio se inició ayer, a las 8, cuando el hombre saltó la reja, y se atrincheró en un baño de la embajada de México, situada en Arcos 1650, de Belgrano.

Un encargado de esa sede llamó al 911 para informar que el intruso era Díaz Escalona, de nacionalidad

mexicana, quien se encontraría en tratamiento psiquiátrico y reclamaba la presencia de las autoridades del lugar, según consignó la agencia Télam.

Por tratarse de una representación diplomática extranjera, la Policía de la Ciudad, que recibió la denuncia, derivó el caso a sus pares de la Policía Federal Argentina (PFA), que activaron el protocolo previsto para estos casos.

Según las fuentes, los efectivos se entrevistaron con el encargado de la sede diplomática, quien les aportó información acerca del atrincherado, tras lo cual las autoridades de la fuerza federal enviaron al lugar un equipo perteneciente al GEOF para negociar con el hombre.

En ese marco, añadieron las fuentes, se logró que Díaz Escalona saliera del lugar donde estaba encerrado y se ubicara en el interior de un salón de atención al público, donde se sentó y tomó un refrigerio mientras aguardaba el arribo de la embajadora Lilia Rossbach, quien accedió a entrevistarlo.

Inicialmente, la diplomática solicitó que no hubiera uniformados cerca mientras conversaba con Díaz Escalona, aunque luego autorizó el ingreso de los efectivos de la Policía Federal, que redujeron al sospechoso y lo trasladaron en una ambulancia del SAME al Hospital Alvear poco después del mediodía, añadieron los voceros.

"El hombre tenía alteraciones psiquiátricas y para preservarlo lo trasladaron al Alvear. Lo manejó la seguridad de la embajada de México hasta que se pudo asegurar la zona", precisó en diálogo con Télam el titular del SAME, Alberto Crescenti.

Por el caso se inició una investigación en el Juzgado Federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, inicialmente caratulada como "violación de domicilio". •

## Un preso intentó fugarse en la Universidad de La Plata

RIESGO. El detenido había sido trasladado para rendir un examen

Momentos de pánico sevivieron ayer a la mañana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuando un preso del penal de Magdalena, que había sido trasladado para rendir un examen de la carrera de Historia, intentó escaparse y fue reducido por los guardiacárceles que lo habían llevado a la casa de estudios y que, tras dar la voz de alto, dispararon dos veces al aire.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. El recluso que intentó fugarse es un joven de 24 años que cumple una condena por robo en la Unidad 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Magdalena.

"El interno comenzó a correr y logró salir del predio de la facultad. En ese momento, uno de los custodios dio la voz de alto, disparó dos veces al aire y logró abortar el intento de fuga", agregaron las fuentes consultadas.

Los voceros informaron que el SPB abrió un sumario administrativo para determinar si hubo responsabilidades en el intento de fuga por parte de los agentes penitenciarios. "Los disparos hechos por el personal del SPB fueron postas de goma. No se dispararon proyectiles de plomo", dijo un investigador.

## "Persecución y captura"

Tras los incidentes, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación difundió un comunicado para explicar lo sucedido y se informó que "el episodio duró apenas unos minutos y rápidamente se restableció una situación de calma en el predio".

Y se agregó: "El incidente tuvo que ver con el intento de fuga de uno de los estudiantes, perteneciente a la Unidad N° 35 de Magdalena, que concurrió a rendir examen con la custodia de agentes del Servicio Penitenciario, como es usual en nuestra facultad desde hace más de 15 años. Ante el intento de fuga, los responsables del operativo de seguridad actuaron de forma inmediata. Las acciones desplegadas incluyeron la persecución y captura del estudiante fuera del predio, habiéndose registrado también la exhibición de armas en el predio de la facultad y la emisión de dos disparos con balas de goma. Aún no se ha podido determinar con exactitud el lugar preciso en que ocurrieron los disparos".

Además, se explicó: "Las autoridades [académicas] se acercaron de inmediato a los responsables del operativo, quienes informaron que los dos disparos se habían realizado fuera del predio y que las armas estaban cargadas con balas de goma. Las autoridades de la facultad acordaron con los responsables del operativoy las autoridades de la UNLP seguir en contacto para avanzar en una investigación sobre lo sucedido, así como continuar coordinando institucionalmente las acciones correspondientes a la implementación de los programas existentes de educación en cárceles con las medidas de seguridad pertinentes". .

## Falleció una turista argentina al volcar un ómnibus en República Dominicana

ACCIDENTE. La víctima mortal fue identificada como Valeria Brovelli; catorce argentinos sufrieron heridas

Una turista argentina falleció ayer en Punta Cana al volcar el ómnibus en el que viajaba. Otros 14 argentinos resultaron heridos en ese accidente, que se registró cuando se dirigían a la localidad de Bayahíbe, en República Dominicana. En ese siniestro vial también murió una ciudadana peruana y otras 34 personas resultaron lesionadas.

La víctima mortal argentina fue identificada por las autoridades locales como Valeria Brovelli, quien se encontraba de vacaciones con su novio, que sufrió heridas en ese accidente.

Oriunda de la zona norte bonaerense, Brovelli había estudiado en el colegio La Salle, en Vicente López, y luego se recibió de licenciada en Ciencias Ambientales, en la Universidad del Salvador. En la misma casa de estudios segraduó de licenciada en Salud Ocupacional e Higiene Industrial, área en la que trabajó los últimos años.

La Cancillería comunicó que está asistiendo a los ciudadanos argentinos afectados por el accidente. Fuentes de la cartera a cargo de Santiago Cafiero informaron que "la embajada se encuentra en contacto con familiares de la ciudadana fallecida y de los connacionales hospitalizados, así como con los tres centros médicos involucrados y autoridades locales".

Y agregaron: "No todos los ciudadanos han podido ser identificados por no contar con documentación personal al momento de abordar el autobús". ●



Un ómnibus volcó y provocó la muerte de una turista argentina

LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

## **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

CHANCES. Mientras en Juntos por el Cambio quedan aún por definir las candidaturas, las posibilidades del Frente de Todos en 2023 son escasas a menos que se reduzca la inflación y haya un plan de estabilización

## Incertidumbre y escenarios de contingencia un año antes de las elecciones

Sergio Berensztein

-PARA LA NACION-

as elecciones en Brasil corroboraron una tendencia que se vislumbra desde antes de la pandemia en Europa y América Latina: con la excepción de Emmanuel Macron en Francia y las de mitad de mandato de México, los incumbentes suelen perder. En algunos casos demuestran ser competitivos (y hasta sorprenden, como Jair Bolsonaro), pero en otros ni siquiera afectan la definición de los candidatos, tal el casoen Colombia. Esto coloca un signo de interrogación respecto de lo que pueda ocurrir el 8 de noviembre en los Estados Unidos, durante los comicios de renovación parlamentaria y de 36 gobernaciones, algunas influyentes como California, Florida y Pensilvania.

Joe Biden había logrado recuperar algo de imagen e iniciativa política, en especial gracias a la parcial desaceleración inflacionaria. Pero el impacto en la economía del incremento de la tasa de interés dispuesto por la Reserva Federal (que podría profundizarse antes de fin de año) golpea el ánimo de los votantes: 2022 se encamina a ser uno de los peores años en términos de caída de los principales indicadores bursátiles desde 1931; el costo de las hipotecas casi se triplicó en poco tiempo y explica la primera pérdida en el valor de las propiedades desde la gran crisis financiera de 2008; y si bien el mercado de trabajo luce firme, sectores como logística, tecnología o servicios financieros comenzaron a ajustar sus plantillas. El equipo de comunicación de Biden hizo malabares para rebatir la idea de recesión a pesar del crecimiento negativo de los dos primeros trimestres (hay gran interés en las inminentes cifras del tercero). Además, los republicanos enfatizan otras cuestiones: el aumento de la criminalidad, la crisis con la inmigración ilegal (en particular en la frontera sur) y el liderazgo presidencial débil (por la avanzada edad y las dificultades cognitivas que demuestra el mandatario). Por su parte, los demócratas piensan movilizar la base partidaria con la cuestión del aborto, en especial entre mujeres y jóvenes, luego del controversial fallo de la Corte Suprema que revirtió la jurisprudencia generada por el caso Row vs. Wade.

La atención del mundo también estará centrada en la segunda vuelta en Brasil el próximo 30 de octubre: Lula parece muy cerca de la victoria, sobre todo a partir de los apoyos de Fernando Henrique Cardosoy de la senadora del MDB (Movimiento Democrático Brasileño) Simone Tebet, tercera el domingo



pasado. Históricamente en ese país el candidato más votado en primera instancia siempre se alzó con el triunfo en el ballottage (sin reversión de la tendencia original, como ocurrió en 2015 en la Argentina). Pero el controversial presidente en ejercicio tiene cierto momentum a su favor: logró el soporte de figuras claves (como el reelecto gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema) y confía en el clima de polarización extrema. En su campaña toman con calma los apoyos recibidos por su rival: muchos legisladores "tucanos" (integrantes del Partido Social Demócrata Brasileño - PSDB-, liderado por Cardoso) votaron con el gobiernoy simpatizan por Bolsonaro. Algo similar ocurre con referentes del MDB. Más allá de la galvanización política e ideológica, el "sistema" brasileño tiene sus reglas y la fragmentación parlamentaria, con predominio de la centroderecha, sugiere que aún ante un triunfo de Lula los cambios que experimentó la política en ese país son profun-

dosy duraderos. La hipótesis de que Bolsonaro constituía un liderazgo episódico que había aprovechado la proscripción de Lula en 2018 para alzarse con un triunfo mañoso fue desmentida por la realidad: aunque parte del establishment intelectual lo rechace, surgen en Europa y América Latina liderazgos de derecha que cautivan a segmentos crecientes del electorado. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ya había confesado su frustración con los chilenos por haber rechazado la nueva Constitución. Estuvo más prudente con el resultado en Brasil, tal vez para no regalar más argumentos al propio Bolsonaro, que sostiene que votar por Lula implica seguir el camino de Venezuela, Nicaragua o la Argentina.

Las perspectivas electorales del oficialismo en nuestro país no parecen mejores: perdió las elecciones de mitad de mandato en 2021 y los sondeos apuntan en la misma dirección de cara a 2023. El FDT carece de candidato competitivo, sufre un

enorme desgaste como consecuencia de la pésima gestión y la mala imagen persigue a sus principales referentes. El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner no cambió nada: a poco menos de un mes de ocurrido, la investigación perdió centralidad y prácticamente ya nadie habla del tema. ¿En un país tan vertiginoso, puede modificarse este escenario a un año de las próximas elecciones presidenciales? ¿Cuáles eran las chances de Alfonsín, Kirchner, Macri o el propio Alberto Fernández doce meses antes de recibir la banda presidencial?

Para que mejoren las chances del oficialismo es necesario (aunque no suficiente) que repunte la situación económica y, en especial, que se reduzca la inflación. El presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, que deberá ser enmendado en los debates de comisión, no da motivos para el optimismo: la única ancla que puede moldear las expectativas es el acuerdo con el FMI. No contiene medidas para incrementar las pers-

pectivas electorales del oficialismo: solo se trata de durar, evitar un descalabroy pasarle al próximo gobierno la mayor cantidad de correcciones macroeconómicas posibles. ¿Se resignará el peronismo a una derrota casi segura sin intentar dar pelea? ¿Alcanza con el dispositivo desplegado por Sergio Massa para asegurar al menos que sea digna?

Con audacia y capacidad para disciplinar a la tropa propia por parte de Cristina, el FDT debería emular el Plan Real de 1994 en Brasil e implementar un plan de estabilización que modifique el malhumor imperante en el 70% del electorado. El principal beneficiario sería Massa, que insiste en tomarse una especie de sabático plurianual para pensar un eventual operativo retorno hacia 2027. Talvez se trata de una mera especulación, aunque ... ¿cuál sería su actitud si en los próximos meses sigue siendo imposible reducir los subsidios a la energía? Un kirchnerismo duro que todavía no cede en la batalla por las tarifas... ¿acompañará este mayor nivel de pragmatismo?

Esto explica los actuales debates político-institucionales en que, con la seguramente transitoria oposición de Alberto Fernández, la mayor parte del peronismo apuesta a eliminar o suspender las PASO. Suponiendo que se volviera a la legislación anterior, el gobierno podría llamara elecciones hasta con 90 días de anticipación. Si se complicara la situación económica y considerando la renuencia de CFK a pagar los costos políticos del ajuste, lo mejor sería resolver la sucesión presidencial antes de que la crisis escale, tal vez en abril o mayo, cuando el Banco Central acumularía alguna reserva por la liquidación de la cosecha gruesay todavía no habría que abonar las importaciones de gas.

Frente a este galimatías, en JxC la incertidumbre es creciente y sin las PASO, las dificultades para dirimir las candidaturas aumentan. La política electoral complica la definición de consensos programáticos fundamentales por parte de la principal fuerza opositora, que ya fracasó cuando tuvo la responsabilidad de gobernar por haber llegado mal preparada sobre todo en materia económica. De lejos, la principal preocupación de la ciudadanía. En un recorrido lineal y sin manotazos deahogado, la oposición debería encaminarse a una victoria cómoda, incluso en primera vuelta. Como se trata de la Argentina, seguramente enfrentaremos escenarios volátiles. Por eso el país es ignorado por los inversores, que siguen castigando los activos como si la actual mala praxis hubiera de continuar. Por suerte los mercados aveces se equivocan.

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Sin venganzas ni revanchismos

Es hora de respetar los derechos humanos de todos por igual, sin reversiones históricas que responden a intereses sectoriales

acer alarde de ideología fundamentalista es muchas veces vaciarse de sentido y contenido. Repetir un mantra es una de las tantas maneras en las que se pueden cerrar los oídos, alimentando una peligrosa falta de racionalidad.

Cuando este proceder se vuelve colectivo, se refuerzan los errores de concepto, se retroalimentan los propios registrosy hasta se puede terminar incluso distorsionando peligrosamente la percepción.

Esto ocurre cuando una sociedad como la nuestra presenta un discurso tan ambivalentey desenfocado como el referido a los derechos humanos. ¿Pueden Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto o el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, ser quienes mejor expongan el tema? Se trata de cuestiones doctrinarias y legales, acordadas sesudamente por juristas y expertos del mundo que, aun así, muchos intérpretes locales pretenden ligar forzadamente a su propia conveniencia política, cuando no económica, mucho más que a una posición de principios digna de respeto en un ámbito de debate democrático.

Para colmo, un relato construido para sustituir la verdadera historia busca imponerse dogmáticamente desde distintos frentes y llega a las jóvenes generaciones cargado de imprecisiones, instalando supuestas verdades, adoctrinando en el fraude y ahondando las diferencias y los dolores de unos y otros. ¿En qué momento podremos cambiar este fatal derrotero? ¿Qué debería ocurrir para que liberemos tanta energía estancada en el pasado y adricemos las velas

sin más demoras con proa a construir el futuro que imperiosamente nos interpela?

Somos protagonistas y testigos de un mundo y un país en crisis. De violencias, pandemias, economías en derrumbe, vidas amenazadas o perdidas. Los derechos humanos deben asistirnos a todos, sin acepción de personas, amparados en la Constitución, los tratados internacionales y el Estado de Derecho que garantizan su vigencia.

Más de uno se envalentona criticando a tal o cual autoritario régimen que silencia, tortura o mata a opositores por razones políticas. ¿Y por casa? ¿Será que pocos recuerdan que en nuestro país encarcelamos a más de 2500 uniformados y civiles? Algunos son culpables de los delitos por los que se los acusa, pero ese no es el único fundamento de su castigo. Muchos aguardan aún su condena con más de 18 años de encierro, algunos sin siquiera proceso. Otros tantos fueron sentenciados en juicios amañados, con causas fragmentadas ymultiplicadas arbitrariamente, ylo siguen siendo hasta hoy, por hechos ocurridos hace ya medio siglo. Unos 700 han muerto estando privados de su libertad, con servicios penitenciarios sin preparación para atender sanitariamente como corresponde a quienes tienen 77 años de edad promedio, pero con detenidos que llegan a los 98. Para quienes predican tan distorsionadamente la doctrina de los derechos humanos, la realidad y las leyes no cuentan. Solo valen el relatoy la venganza. Tampoco cuentan los plazos razonables, las normas que autorizan el arresto domiciliario

por edad avanzada o el estado de salud. Las aberraciones que pudieron haber cometido no justifican su situación: se invocan los derechos humanos para violarlos. Un profundo contrasentido.

La v de venganza no puede reemplazar a la v de verdad. El nuevo siglo ha arrastrado los lastres de una vieja historia que nos divide. Las guerras más cruentas se libran en el corazón de cada hombre. Haber estado dispuesto a dejar la propia vida y a matar por un ideal parece ser razón suficiente para ganarse lugar en un monumento, cobrar suculentas indemnizaciones o alcanzar un cargo.

Una Justicia amordazada o de un solo ojo no es Justicia. Los jueces deben hacer efectivas las garantías del debido proceso penal absteniéndose de condenar si hay duda razonable, respetando los principios in dubio pro reoy de igualdad ante la ley. Quienes merecen castigo deben recibirlo, sin demoras ni excusas. Quienes purgan condenas deben hacerlo al amparo de la ley, con la atención sanitaria provista en tiempoy forma, con arrestos domiciliarios cuando por su edad así corresponda y preservando, ante todo, su dignidad como personas y el principio de igualdad ante la ley.

Es tiempo de consensos y de pacificación. La gravedad de la hora demanda gestos de grandeza por parte de todos. No permitamos que nos sigan dividiendo en función de batallas estrictamente personales. Redireccionemos esos esfuerzos destinados a enfrentarnos y avancemos en la construcción de una nación que nos hermaney nos asegure un futuro de paz, orden y desarrollo.

## Bazar ilegal en calles porteñas

pesar de los permanentes y justificados reclamos de los comerciantes que pagan regularmente sus impuestos, la venta ilegal en la ciudad de Buenos Aires sigue en aumento. Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la venta callejera ilegal se incrementó en agosto el 3,9% respecto del mes anterior y el 10,5% comparando con el mismo período del año último.

El reporte evalúa la situación en las avenidas Avellaneda, Rivadavia, Pueyrredón, Corrientes, Santa Fe, Córdobay Cabildo, entre otras, yen las zonas de Liniers, Once y el microcentro. La muestra también contempla el Parque Rivadavia, la Plaza de Mayoy las estaciones de Once, Retiro, Constitución, Lacroze y Belgrano.

Entre las zonas más comprometidas se destaca la de Once, con seis de las cuadras más afectadas, que representan más de un tercio del total detectado en avenidas y calles.

El mayor perjuicio se verificó en la avenida Avellaneda al 2900, con 73 puestos ilegales; le sigue la calle Bartolomé Mitre al 2700, con 72. En cuanto a los rubros, el más comercializado fue indumentaria y calzado, que abarcó el 71,3% del total, seguido por alimentos y bebidas con el 14,2%. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fueron la zona de Once, incluida la estación ferroviaria.

Por otro lado, se registró un aumento de 11,5% en los casos de piratería respecto de julio, con 912 casos. Nuevamente la zona de Once estuvo a la cabeza en falsificaciones en indumentaria y calzado, mientras que, en Retiro, la preponderancia fue en óptica, fotografía, relojería y joyería.

La proliferación de vendedores callejeros ocupando el espacio público y las vías urbanas, lejos de constituir un rasgo pintoresco de la vida de la ciudad, ha adquirido ya una magnitud preocupante, ocasionando problemas de congestión en el tránsito de personas y deterioro del patrimonio público.

Lo que de ningún modo se puede permitir es el amparo, por acción u omisión, de una actividad que prospera al margen de la leyy genera una abierta injusticia en desmedro de quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales y con todas las erogaciones propias de la habilitación y el funcionamiento de un local.

Cabe destacar que buena parte de la venta callejera no es producto de iniciativas individuales, sino que está en manos de organizaciones dedicadas a la comercialización ilegal. Se contrata gente que distribuye y defiende espacios con procedimientos mafiosos. Parte de la venta ilegal está conectada, a su vez, con fábricas clandestinas que emplean trabajadores no registrados.

La expansión de la venta callejera ilegal, con origen en diversas causas económicas e institucionales, refleja también el deterioro y la desarticulación del mercado laboral. Se trata de un problema que solo puede revertirse con controles adecuados y sostenidos ejercidos en un contexto de expansión de la oferta de empleo. Solo así se crearán condiciones laborales dignas para estos trabajadores y se evitará que Buenos Aires y otras ciudades sigan incorporando estas tristes postales del empobrecimiento.

## DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar f/lanacion

#### Claridad

"Como hacen los peronistas" fue la frase de la presidenta de la comunidad de Madrid para dejar claroy explícito el camino a la ruina del populismo. ¿Nos quedará claro a nosotros?

María Silvia Marzinelli msmarzinelli@gmail.com

#### Quinta columna

Para los que han seguido o se han informado sobre la Guerra Civil Española, deben recordar que durante las operaciones militares, el general Mola refirió que cuatro columnas "nacionales" se dirigían hacia Madrid para tomar esa ciudad. Y que mencionó también a la quinta columna, formada por revolucionarios que solapados dentro de Madrid luchaban o trataban de desmoronar la resistencia republicana de la defensa de la capital. Escuchando al diputado Facundo Manes atacar sin cortapisas a Mauricio Macri, expresidente y fundador de Pro-integrante de la coalición Juntos por el Cambio, a la que pertenece Manes-, no cabe otra idea que este personaje trata de destruir lo que se oponga en su camino para lograr su sueño de ser el candidato a la presidencia en 2023. No es la primera vez que Manes se muestra como quintacolumnista: su intento de formar un armado electoral en Córdoba, por fuera de la coalición a la que pertenece, demuestra que su individualismoy su ambición personal son más fuertes que su compromiso con su partido y con Juntos. Si el señor Manes no está conforme o no se siente representado por la agrupación que lo votó y lo llevó a la banca de diputado nacional, debe buscar otro camino.

Florencio Olmos DNI 5.941.080

## La "machi"

Por un programa de televi-

sión de LN+ me enteré de que la "machi", la curandera de los "mapuches" que operan en la Patagonia, y que son declarados enemigos de la Nación Argentina, ya que no solamente no reconocen al Estado Argentino sino que además se consideran en guerra contra nuestro país, ejerciendo un activo terrorismo, cobra varios planes sociales otorgados por el Estado Argentino, Estado que ellos combaten. Si bien es posible que cuando se le adjudicaron esos planes sociales, el funcionario de turno no conociera la personalidad ni la ideología de esa joven, ahora que todo queda a la luz del día, no es posible seguir manteniendo esa situación. Por ello entiendo que o bien se les quitan esos beneficios a esa terrorista

enemiga de la Nación Argentina o el funcionario de turno que tiene la facultad de suprimir esos beneficios debería ser investigado y juzgado por traidor a la patria.

Marcelo Edgardo Herrera DNI 6.517.643

#### La patria indefensa

En una excelente nota publicada el sábado pasado, Héctor Guyot concluye que "sin autoridad, sin ley, el país se desliza hacia un virtual estado de anarquía". Asistimos a un penoso espectáculo de violencia, colegios secundarios tomados, acampes en la vía pública, empresas bloqueadas al borde del cierre. En el sur, el terrorismo secesionista disfrazado de "mapuche", con apoyo y presencia de jerarcas montoneros, ataca a las fuerzas de seguridad, que tienen orden de no responder. Detrás de todos esos fenómenos se encuentra la izquierda revolucionaria, a quienes se les entregó en 2004 el diseño y manejo de una política de derechos humanos que mantiene desde entonces a la Justicia Federal abocada al juzgamiento de las más bajas jerarquías de las Fuerzas Armadas y de seguridad por hechos ocurridos hace 50 años, mientras sufre la sociedad el flagelo de la corrupción y el narcotráfico. El descalabro económico, la pobreza, la indigencia, la demolición de la familia, la gigantesca corrupción y la inacción tanto de la Justicia como de las fuerzas federales son fruto de esa alianza que le ofreció el kirchnerismo, y que los encuentra unidos en busca del caos, funcional al plan de impunidad de Cristina Kirchner.

Desde esta asociación hemos venido denunciando desde hace más de una década que la distorsión de los principios del derecho con el fin de reabrir los juicios de los 70 llevaría a la claudicación y sometimiento de la Justicia Federal, como parte del plan de saqueo del Estado

## En la Red

FACEBOOK

La FDA de EE.UU. aprobó un fármaco contra la ELA que reclamó Esteban Bullrich



"¡Qué bueno es leer noticias como estas!" Hila Marzol

"Gracias Esteban por tulucha. Dios cure tu enfermedad" Ana Ramona Demarchi LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

y demolición de los principios republicanos. Estamos
padeciendo sus efectos, un
Estado fallido y una patria
indefensa. Urge acabar con
el populismo y restablecer
la Justicia para alcanzar la
concordia política.
Alberto Solanet
Presidente
Carlos Bosch
Secretario
Asociación de Abogados por
la Justicia y la Concordia

#### Terroristas liberados

Refiriéndose a una carta anterior del señor Brunetta, el lector Sergio Stradolini manifiesta que él en la década del 70 "habría combatido al terrorismo con la ley en la mano, como se hizo en Italia o Reino Unido, y al final del proceso habría compartido la lista completa de cada detenido con los motivos de su detención". Quizá porque no vivió esos tiempos o bien porque no ha estudiado la historia, el lector ignora que eso fue lo ocurrido entre 1971 y 1973, pero el mismo día en que el expresidente Cámpora asumió la presidencia todos los condenados con la ley en la mano fueron liberados y poco tiempo después volvieron a sus actividades terroristas, entre ellas, asesinar al juez Jorge Vicente Quiroga, quien había firmado buena parte de las sentencias. Posiblemente, ante el fracaso de la vía legal, la orden política emitida más tarde por el gobierno constitucional habló de aniquilar a los violentos. Cabe señalar que nada justifica los métodos utilizados por el gobierno military la desaparición de personas. Debieron ser juzgados públicamente y condenados por sedición bajo el código de justicia militar.

Rodolfo E. Szelest rodolfo.szelest@gmail.com

## Fin de semana largo

Ouiero expresar mi máxima indignación de que fabriquen artificialmente este fin de semana largo incluyendo viernes y lunes. ¡Como si la Argentina se pudiera dar estos lujos! No lo hace ningún país serio del mundo y las autoridades nacionales que fabrican estos fines de semana no piensan en los que trabajany los que tienen que pagar estos trabajos. Espero que el próximo gobierno elimine estas medidas que parecen populistas, pero no lo son porque perjudican a la clase trabajadora y a los que dan trabajo. Que me disculpen los hoteles y lugares de esparcimiento, que sí van a tener bastante trabajo y merecido también. Thomas Leonhardt DNI 11.955.431

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

JUNTOS POR EL CAMBIO Y LA PROVINCIA

## La Justicia bonaerense, un extraño olvido de Manes

Daniel Bilotta

-PARA LA NACION-

lacundo Manes cumplió una regla que parecen respetar quienes fueron o aspiran ser candidatos por Juntos en la provincia de Buenos Aires, pero cuya vida cotidiana transcurre lejos de allí: omitir cualquier referencia embarazosa al estado de sus servicios de Justicia y de seguridad. Algo extraño para quienes están lanzados de forma prematura al proselitismo. El populismo institucional que le atribuyó al gobierno de Mauricio Macri es otra demostración del apego irrestricto a esa norma. Aunque llevándola más lejos en este caso. Expresaría la aparente resistencia a convertirse en candidato a gobernador: la forma de disimular las dificultades que tiene su proyecto presidencial, precisamente por la falta de una figura atractiva para el electorado bonaerense, el más numeroso. Esto complicaría las posibilidades de la UCR para competir en una PASO.

Esa es la disidencia tácita, pero profunda, que expresan los comunicados del Comité Nacional, que encabeza Gerardo Morales, y el bonaerense. Maxi Abad, titular de este último, no tuvo otra alternativa que respaldar a Manes. Lo eligió el año pasado para enfrentar a Diego Santilli en las primarias. Si el neurocientífico tuviese que ocupar ese rol, tal vez se vería forzado a quebrar el silencio que guardan quienes enfocan sus discursos en un cambio que garantice una mavor calidad institucional en esas áreas. Algo frecuente en Elisa Carrió y María Eugenia Vidal. Pero, al igual que Santilli, Abad y quienes aspiran a representar a sus votantes no estimaron relevante aludir a la destitución de Martín Manuel Ordoqui del Tribunal de Casación Penal. Resulta extraño. El juicio político contra el ahora exjuez fue iniciado en la gestión de la exgobernadora. Carrió fue una aliada crucial para avanzar en causas como estas. Desde su creación en 1994, es la primera vez que por unanimidad un jurado de enjuiciamiento resuelve destituir a un miembro de ese tribunal, el más importante después de la Corte.

Ordoqui fue hallado responsable de dictar fallos para favorecer a integrantes de una megabanda delictiva dedicada al desfalco de viviendas en City Bell. El testimonio de Betina Lacki fue vital. La investigación de la fiscal en esa causa también lo implicó en el juicio oral y público que se le sigue a César Melazo, que comenzó dos días después de su destitución. El exjuez de Garantías de La Plata es acusado de liderar esa megabanda. Como a Cristina en la causa Vialidad, el beneficio de la duda lo eximiría del cargo de asociación ilícita, pero no de los de tenencia ilegal de armas de guerra y de negociaciones incompatibles con la función pública. Las escuchas telefónicas a Ordoqui ordenadas por Lacki podrían complicar a Víctor Violini, Daniel Carraly Fernando Mancini, jueces del mismo tribunal.

En el jury a Ordoqui, todos rechazaron conocer, y menos participar, de fallos amañados. Sus casos son trascendentes por otro sobre el que todavía no resolvió la Corte. El recurso extraordi-



nario del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, para que se anule la inhibición perpetua para ejercer cargos públicos a la que fue condenado por la Justicia Correccional. Para hacerlo debería reunir una mayoría de seis vocales sobre siete posibles.

Menéndez es además titular del grupo Bapro. La sentencia en su contra está confirmada en dos instancias. La Corte tiene cuatro vocales y tres vacantes. Para evitar que esos lugares sean ocupados circunstancialmente por jueces de Casación, la Corte procura consensuar todos sus fallos. El de Menéndez divide opiniones. Hilda Kogan y Daniel Soria votarían por rechazar su pedido. A favor lo harían Luis Genoud y el siempre ubicuo Sergio Torres. Elegido por Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari para representar a Juntos en ese

cuerpo.

No es la única calamidad con la que convive el exministro de Justicia de Vidal. Se habría autoimpuesto un compromiso exigente: que pase a Comodoro Py la causa donde se acusa a su exjefa de espionaje. La Cámara Federal de La Plata confirmó en ella al juez Nicolás Kreplak y a la fiscal Ana Russo. La esposa del fallecido Eduardo De Lázzari, que acusó en 2019 a Vidal de armar causas a los jueces que no se sometían a sus políticas.

Russo habría llegado al cargo en una negociación entre De Lázzari y Julián Álvarez. El viceministro de Justicia y el titular de la Corte habrían acordado eso a cambio de que Javier Rodiño sea juez en la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora. Sebastián Scalera pidió a Carlos Baccini

el juicio político de Rodiño por el supuesto vaciamiento del Policlínico Lomas.

Antes de ser juez, Rodiño fue síndico de la empresa que gerenciaba ese centro de salud. Scalera es el fiscal general adjunto en Lomas de Zamora y Baccini su superior. Scalera apelará el nuevo sobreseimiento dictado por Brenda Madrid a Pablo Moyano en la causa donde se investiga su presunta asociación ilícita con barras del club Independiente. La presencia del Sindicato de Camioneros compitió con la columna de Mario Secco en el acto de reconocimiento al papa Francisco convocado por el obispo Víctor Fernández en la catedral de La Plata, la semana pasada.

El intendente quedó sin el control de la causa, donde está acusado por resistencia a la autoridad y coacción agravada tras irrumpir en la sesión de la Legislatura bonaerense que trataba la derogación del régimen de privilegio a los jubilados del Bapro. Una facultad que habría ejercido mediante Juan Pablo Caniggia. Fiscal inicial y confidente de sus colegas Virginia Huergo y Hugo Tesón en las reuniones que compartía con la vivienda de esa pareja en el barrio Villa del Plata de Punta Lara. Caniggia fue apartado por no apelar la morigeración de prisión concedida a Ángel "Pipi" Yalet, miembro de la megabanda. Huergo mantiene una estrecha relación con la diputada Susana González, exsecretaria de Seguridad de Secco y una de las fiscales en el juicio contra Melazo. Un rol en el que luce visiblemente incómoda. El de Ensenada es el único intendente alineado con Axel Kicillof.

Por el decreto 1315 del 22 de septiembre, el gobernador creó la Oficina de Contrataciones, que concentrarátodas las licitaciones de la administración bonaerense. Un tributo de La Cámpora al modelo diseñado por Mario Quintana para el PAMI en el gobierno de Macri. La titular de esa oficina es María Victoria Anadón, ligada a Nicolás Kreplak. Hasta el mes pasado fue la secretaría de Legal y Técnica del Ministerio de Salud. De Anadón dependerá una estructura de 20 cargos jerárquicos que desplazará de esas funciones a la Contaduría General. Junto a la Dirección de Administración, dos áreas de solvencia técnica cuya conducción compartieron oficialismo y oposición desde el gobierno de Antonio Cafiero. Una tradición que Kicillof acaba demodificar, probablemente previendo que si el Frente de Todos conserva el gobierno, lo hará con una Legislatura desfavorable. Un escenario donde el servicio de los intendentes para destrabar el diálogo con Juntos en la primera mitad de su mandato podría ser una redundancia. La oficina de Contrataciones estará en la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero será ajena a cualquier injerencia de su titular, Martín Insaurralde. Una novedad que habría irritado al intendente de Lomas de Zamora. Casi tanto como las expresiones de Manes a Morales, que habría sabido de ellas por los medios. Por ahora solo conjeturas apresuradas en medio de una ceguera generalizada en Juntos sobre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Pero especialmente de Manes, votado para representar a los electores de ese distrito. •

## A NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (Bl638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº 5298323. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Jue \$240.- Solo por hoy Vie \$258.- Sáb \$340.- Dom \$400.- Recargo envío al interior: \$45.- En Uruguay: Lun, Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Tres encuentros con un Nobel

**Maximiliano Tomas** 

-LA NACION-

os adeptos a esta religión ferviente y minoritaria que es la literatura lidiamos con el Premio Nobel una vez al año como se soportan ciertos ritos del calendario: natalicios, feriados nacionales, fiestas de fin de año. Están ahí, no podemos hacer nada para evitarlos, quizá esta vez la reunión no sea tan aburrida. Si tenemos alguna certeza, una sola, es que ningún premio es capaz de transmutar a un autor menor en un clásico, y que como mucho logrará infundirle a su carrera un impulso publicitario que puede durar meses. No garantizará, por supuesto, la relevancia de su

obra, su ingreso a una tradición ni su permanencia en el tiempo, por no hablar del interés de los lectores.

Bastaría hacer, una vez más, la lista de los escritores que no ganaron el Nobel de Literatura para poner en cuestión la perspicacia de la Academia Sueca: Franz Kafka, Marcel Proust, James Joyce, Jorge Luis Borges, Vladimir Nabokov... Pero ¿por qué habría de ser de otra manera? Los dieciocho académicos que deciden el galardón y sus cinco asesores en materia literaria son seres humanos, es decir, falibles, y pedirles que consagren el valor universal de una obra no es más que una exage-

ración testamental del inventor de la dinamita.

Los caminos de la vida me han deparado tres encuentros con escritoresque recibieron, o estaban a punto derecibir, el Nobel de Literatura. Recuerdo un almuerzo en abril de 2007 organizado por la editora Adriana Hidalgo con Jean-Marie Gustave Le Clézio en el que mi escasa virtud para hablar el francés me mantuvo al margen de las cosas que el autor de El africano tenía para decir. Cabe remarcar lavisión editorial de Hidalgo: Le Clézio recibió el Nobel apenas un año después de esa comida en un rincón de San Telmo.

En octubre de 2010 la Feria del Libro de Fráncfort estuvo densamente poblada de argentinos que participaron en las actividades destinadas al país invitado: muchos se subieron a los aviones de polizontes, tantos otros hicieron diversos papelones. El mío fue proferir una risa un tanto subida de tono motivada por la broma de un escritor español amigo mientras a pocos metros, en una entrevista pública, departía la Nobel austríaca Elfriede Jelinek.

Nos alejamos del lugar excusándonos, impulsados por las miradas del adusto auditorio.

El tercer encuentro fue el que más disfruté, porque pude hablar un buen rato con Gabriel García Márquez aquella tarde veraniega de 2006 en Cartagena de Indias. Llegué incluso a preguntarle, desafiando la maldición, cuándo regresaría a Buenos Aires, ciudad que jamás volvió a frecuentar por cábala, luego de su visita de agosto de 1967. Habían pasado casi cuarenta años. "Bueno,

A García Márquez llegué incluso a preguntarle, desafiando la maldición, cuándo volvería a **Buenos Aires** 

tú sabes...", me dijo riendo con picardía, por toda respuesta.

A veces meda por pensar sillegará el día en que alguno de los autores de mi generación se convierta en Pre-

mio Nobel. Muertos Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Juan José Saer, Ricardo Piglia, Rodolfo Fogwill, Abelardo Castillo, Hebe Uhart... ¿qué escritores argentinos están en condiciones de aspirar a uno de los pocos premios que nuestro país jamás consiguió? ¿Acaso la pregunta tiene sentido, más allá de un desvelo chauvinista?

Sin embargo, cada primer jueves de octubre nos encuentra arriesgando nombres, alegrándonos de que Murakami deba posponer un año más su discurso de agradecimiento, imaginando lo divertido que habría sido el de Philip Roth, quejándonos de la "costumbre sueca" de negar a Borges, pensando qué haríamos con los 900.000 dólares del premio. Pero es apenas un divertimento primaveral, no más que una liviana ensoñación. En el fondo tenemos en claro que la literatura. eso que amamos profundamente y nos hace tan felices, poco tiene que ver con premios, con intrigas de salón, con fumatas blancas, con medallas de oroy con una considerable pila de coronas suecas. •

## Los cambios

Edición fotográfica Aníbal Greco | Texto Diana Fernández Irusta



VANCOUVER, CANADÁ 71 hombre surfea las olas que no vemos, a la espera de lo que traiga Lla marea, entre la arena de Spanish Banks, las playas que se extienden frente a Vancouver, en Canadá. Allá a lo lejos asoman los restos de otra ola, también difícil de ver: humo de incendios. Restos de la humareda que sube desde el otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Restos de humaredas que suben desde las cercanías del extraño surfer en la playa sin olas a la vista: hay incendios y quemas en British Columbia, Canadá. Y la tentación es decir que el mundo se seca ante nuestros propios ojos, aunque sepamos que, del otro lado del cambio climático, están las inundaciones, los hielos que se derriten, el factor agua tan desbocado como el factor fuego. El mundo se modifica; los paisajes, no tan lentamente, mutan. Y no está claro quiénes serán los que puedan surfear las olas de los nuevos tiempos. •

## CATALEJO

Sueños básicos

#### Hugo Beccacece

La ley de reparación histórica para jubilados y pensionados promulgada durante la presidencia de Mauricio Macri contiene la palabra "histórica". En la tercera acepción de ese vocablo, el Diccionario de la Lengua Española dice: "Digno de pasar a la historia". Se suponía que era una ley tanconclusiva que merecía ese nombre. Hoy, pertenece a un ayer devaluado. La inflación que Macri heredó dela expresidenta Cristina Kirchner, más la generada por él mismo, a la que se agregó la del actual presidente Alberto Fernández hicieron de la reparación una caricatura. La Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires hadado a conocer la medición de la canasta básicadejubiladosy pensionados: ahora un jubilado necesita \$150.000 para cubrir sus necesidades. Esa cantidad suena a despropósito si se toma en cuenta la realidad del fisco. Aunque la Defensoría haya calculado mal, lo que necesita un "beneficiario" de la Anses no está lejos de esa suma "palaciega".

Lo único "histórico" en la Argentina son los papelones de altos funcionarios y economistas. Ni esas catástrofes seriales pueden aspirar a la historia. Imposible asimilar esa avalancha. La misma moneda nacional dejó de ser papelón: es papelucho.





Todo el contenido que necesitás para tener a la vida de tu lado

LN bienestar

















SAMSUNG

Sertal



En medio de la desesperación, afectados por los gases, hinchas de Gimnasia invadieron la cancha; murió un hincha por un paro cardiorespiratorio, camino al hospital FOTOBAIRES

**Noche de terror** Murió un hincha camino al hospital tras los serios disturbios que obligaron a suspender Gimnasia-Boca > P.2

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso

y Francisco Schiavo

- www.lanacion.com/deportes **Y**@DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes
- racebook.com/indeportes

  deportes@lanacion.com.ar

# deportes

## ¿El último Mundial?

"Seguramente, sí", dijo Lionel Messi sobre la inminente Copa del Mundo de Qatar ▶ **P.3** 



## La lucha de Noel

Barrionuevo, la exLeona, a corazón abierto: "Mi psiquiatra me salvó la vida" > P.4



## La herencia de los Rojos

Doman asumió en Independiente tras ocho años de la gestión Moyano ▶ **P.8** 



2 | DEPORTES | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

## FÚTBOL LALIGAPROFESIONAL

# Una noche de desesperación que terminó en tragedia: hubo un fallecido en medio del descontrol en la cancha de Gimnasia

Un hombre sufrió "muerte súbita" mientras era trasladado en ambulancia por los incidentes del partido con Boca, que fue suspendido a los nueve minutos de la primera parte; un estadio colapsado y el accionar de la policía, ejes de la polémica





Los árbitros y Gorosito se protegieron como pudieron



La desesperación de la gente llevó a romper los alambrados e ingresar en el campo de juego; las imágenes de la gente en el campo fueron elocuentes

#### Máximo Randrup PARA LA NACION

LA PLATA.- Irrespirable. El fútbol argentino vivió anoche una noche de asfixia. Otra más. El partido entre Gimnasia y Boca, en el Bosque platense, debió suspenderse a los nueve minutos del primer tiempo por los incidentes que comenzaron afuera e, inevitablemente, terminaron dentro del campo de juego. Padres abrazando a sus hijos. Ojos enrojecidos. Tos. Desesperación. No aprende. Ni con la AFA ni con la Liga Profesional ni con el nombre que pretenda llamárselo. Y todo terminó de la peor manera, cuando, poco antes de la medianoche, se confirmó el fallecimiento de un hincha, César Regueiro, de 57 años, por "muerte súbita" cuando era trasladado en una ambulancia, según confirmaron las autoridades de seguridad.

¿Qué pasó? Hubo gente que, en un día laboral, y sobre el filo de un fin de semana largo, llegó sobre la hora y con la entrada en la mano. El estadio de Gimnasiaya estaba lleno. ¿Hubo sobreventa? Seguramente. ¿También colados? Probablemente. ¿Errores compartidos? Tal cual.

Las cosas no andaban bien des-

de temprano. Algo podía intuirse. Empujones, apretujones. El partido igual comenzó. Hasta que los desmanes externos se volvieron insoportables dentro de la cancha. El humo de los gases afectó a todos. Hinchas, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes. Grandes y, lamentablemente, chicos. Las imágenes fueron estremecedoras.

Se podía oler en el ambiente. De hecho, durante la semana, causó inquietud una decisión del Lobo: vender entradas generales en el partido menos indicado del campeonato, en el que, acaso, el título podría estar en juego con la visita de Boca, el líder. Por eso, al principio, aunque lejanos, no sorprendieron algunos insultos para el presidente del club tripero, Gabriel Pellegrino. Gimnasia bien pudo haber completado la capacidas solo con sus socios. Las puertas se cerraron alrededor de las 21.

Los jugadores se fueron directamente a los vestuarios. Algunos trataron de averiguar cómo se encontraban sus familias, en los palcos y plateas. La confusión se extendió por cada rincón. Mucho más con las detonaciones que retumbaban en el vacío y el ulular de las sirenas.

Los estruendos de las balas de go-

ma en las calles cercanas, en el bosque, estremecieron. Según testigos, la policía lanzó gases lacrimógenos para todos lados. Demasiados. A pie y a caballo. La gente no supo dónde refugiarse. En medio del aturdimiento, los que pudieron salir, se arremolinaron cerca de los vestuarios. Otros se agolparon contra las puertas. Pudo haber sido una tragedia.

Dentro del estadio, con las puertas cerradas, la atmósfera llegó a una tensión límite. Nadie supo bien qué hacer. Fueron momentos en los que, vía teléfono celular, todos intentaban comunicarse con todos. El mensaje fue el peor de todos: sin señal. Nada más macabro que la incertidumbre. ¿Cómo mantener la calma? Imposible.

Al parecer, todo comenzó cuando la policía arreció contra los hinchas sin fijarse bien quién estaba por delante, incluso, menores. Hasta que la situación fue descomprimiéndose, por fin, cuando se dio la orden de liberar las puertas.

Comoparadarlemásescapatoria al asunto, el club decidió también liberar los accesos al campo de juego. La postal del campo repleto de hinchas fue conmovedoray, a lavez, tranquilizante. Ahí se podía respirar aire fresco. Testigos le confirmaron a la NACION que vieron gente "desmayándose", en medio de un panorama desolador, similar al de una "guerra", mientras llegaban las ambulancias.

Todo fue paradójico. En el mismo momento en que la gente no podía ingresar en el estadio, Pellegrino decía en una radio local, Cielosports: "Hoy[por anoche]es un partido para ganar. Si ganamos hoyy con Banfield salimos campeones. Y si no se puede ganar hoy, el empate seguro que estaría bien. El equipo logró construir algo lindo, que es estar en los primeros lugares". El caos estaba desatándose. Todo dicho. Nadie se da cuenta bien de las dimensiones de los disturbios.

En el mismo momento que las imágenes transmitían los desmanes, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguraba en LN+: "Hubo problemas al ingresar. Muchos hinchas que querían ingresar sin entrada". En tanto, el intendente de La Plata, Julio Garro, sostuvo que los incidentes comenzaron afuera del estadio y aseguró que hubo allí gases lacrimógenos y algunos en el estadio. El jefe comunal señaló que las ambulancias del SAME y de Defensa Civil trasladaron a más de 100

personas que resultaron afectadas por los incidentes.

Garro agregó que hubo "falta de previsión y planificación" para un encuentro de estas características. "No es un partido más, es un partido que requiere atención", sostuvo.

El mensaje de la AFA no se demoró: "La @afa repudia enérgicamente los hechos de público conocimiento acontecidos hoy en las inmediaciones del estadio de @gimnasiaoficial y expresa su compromiso de continuar trabajando para erradicar esta clase de episodios que empañan la fiesta del fútbol".

"No entendíamos nada. Veíamos gente correry nos desesperamos. Le dimos a la gente el agua que teníamos. Fue una locura. Lo único que nos importaba eran nuestras familias. Todo vino de afuera", dijo el jugador de Gimnasia Guillermo Enrique.

Poco importará lo que se disputó en aquellos nueve minutos. Lo preocupante estuvo afuera, en ese ambiente que invadió al deporte. Y pensar que los visitantes todavía no volvieron al fútbol argentino, en una frenética pelea por saber si en algún momento lo harán. Ya no importa. El fútbol argentino llora otra víctima. LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022 **DEPORTES** | 3

## FÚTBOL EL SELECCIONADO Y LA LIGA DE ESPAÑA



Lionel Messi intuye que el de Qatar será el último Mundial de su carrera

GETTY IMAGES

## Despedida: Messi cree que Qatar 2022 será su última Copa del Mundo

El capitán del seleccionado argentino dijo que "seguramente" la próxima cita cerrará una etapa en su carrera

## Alejandro Casar González

Qatar 2022, seguramente, marcará una despedida de Lionel Messi. El capitán del seleccionado argentino anticipó que será su último Mundialy, por lo tanto, la oportunidad final de levantar la Copa del Mundo, ese trofeo que estuvo tan cerca (y tan lejos) en Brasil 2014. Lo dijo en una entrevista con Star +, en la que también elogió al cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, adelantó las sensaciones del equipo nacional de cara a la competencia y descartó que la Argentina sea "la máxima favorita".

"La verdad es que hay un poco de ansiedad y de nervios al mismo tiempo. Pienso es el último, ¿cómo nos va a ir?'. Por un lado, no vemos la hora de que llegue, y por otro, está el cagazo de querer que nos vaya bien", manifestó Messi. Luego, se le repreguntó si, de verdad, se trata del "último", a lo que Leo contestó: "Sí, seguramente sí". Aunque el adverbio puede significar que está dejando una puerta abierta a rever su decisión, su respuesta fue afirmativa.

La Pulga anticipó las sensaciones que tendrá el equipo argentino en el Mundial, que ya se vive con muchísima ilusión en el país. Sobre todo, a partir de la obtención de la Copa América en Brasil el año pasado y el gran nivel del equipo albiceleste, que lleva un invicto récord (35 partidos). "Muchos chicos van a jugar su primer Mundial, su primer partido, quieras o no esa ansiedad no sabés cómo la va a manejar cada uno. Va a estar lleno de argentinos y eso hace que juegues más acelerado. Es importantísimo ganar el primer partido y no va a

ser fácil. El Mundial pasado creíamos que iba a ser fácil, que íbamos a ser primeros del grupo y estábamos mirando los cruces... y no", adelantó el capitán argentino.

Y continuó con sus apreciaciones sobre lo que será su último torneo ecuménico con la camiseta argentina, la última oportunidad de levantar la Copa del Mundo. "Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuer-

## **GUIDO LE GANÓ** A DYBALA

Goles de los argentinos Por la tercera fecha de la etapa de grupos de la Europa League, Paulo Dybala volvió a ser titular ayer en Roma luego del susto del fin de semana, por un choque con Lautaro Martínez, que lo obligó a dejar la cancha lesionado. La Joya abrió el marcador en el duelo en el estadio Olímpico con Betis, por el Grupo C: de penal, tras la advertencia de VAR al juez por una mano, el número 21 puso adelante a los italianos. Pero la alegría duró poco. Apenas seis minutos. Desde afuera del área, un potente remate de Guido Rodríguez, su compañero en el seleccionado, se transformó en el empate. Pezzella también fue titular en el chileno Manuel Pellegrini, que se impuso 2-1 a dos minutos del final con un tanto de Luiz Henrique.

te, pero puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba. No sé si somos los grandes candidatos, pero la Argentina es candidato siempre, por su historia y lo que significa. Pero no somos los máximos favoritos, hay otras selecciones que están por encima de nosotros".

Además, el actual jugador de PSG, de Francia, graficó lo que significa el grupo de futbolistas que integra el actual seleccionado: "Hace un tiempo que disfruto de jugar con la selección. Cuando empezaron las críticas, empezaron a matar feo por no ser campeones. Hacíamos todo bien, incluso no perdíamos porque era por penales. Después vino todo este proceso hasta Rusia que fue jodido porque pasaron muchas cosas en el medio y después, en 2019, un grupo totalmente nuevo, fue una Copa América que nos sirvió muchísimo para lo que vino. Dejamos buenas sensaciones contra Brasil y a partir de ahí arrancó todo".

Además, comparó el camino actual del equipo albiceleste con la previa del Mundial 2014 cuando, con Alejandro Sabella como entrenador, la Argentina se quedó en la puerta de levantar el máximo trofeo: perdió la final del torneo desarrollado en Brasil ante Alemania. "Comparto mucho el proceso del Mundial el 2014 porque es un grupo muy similar, donde nos llevábamos bárbaro, no veíamos la hora de que lleguen los partidos de la selección para estar juntos, nos quedaba corto el tiempo. Veo cosas muy parecidas al 2014 a nivel de grupo, sobre todo". Y sobre su integración, el capitán dijo: "Yo soy uno más del grupo, intento integrarme yo a ellos, porque eran todos chicos jóvenes que ya se conocían. Yo llegué más tarde y me esforcé por integrarme a ellos, intenté acercarme a ellos".

También elogió a Lionel Scaloni, el entrenador: "Es una persona muy cercana, que habla muchísimo con el jugador, que intenta estar siempre para lo que sea. Es una persona que lo vive muchísimo, trabaja por y para el fútbol, le encanta lo que hacey sufre muchísimo los partidos. Se merece todo lo que vivió porque no fue fácil el proceso que le tocó agarrar...él fue el que armó todo esto", resaltó el capitán argentino, que aspira a cumplr su sueño en Doha. •

## Los caminos de Sampaoli y Sevilla volvieron a cruzarse

El club español confirmó el regreso del DT argentino, que estuvo en la temporada 2016/17

Los caminos de Jorge Sampaoli y de Sevilla se vuelven a cruzar. El entrenador argentino fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del equipo andaluz y regresa al club por el que ya tuvo un gran paso en la temporada 2016-17. El de Casilda llega en lugar de Julen Lopetegui, echado tras la caída ante Borussia Dortmund por la Champions League. El DT firmó por lo que queda de temporada y una más, hasta el 30 de junio de 2024. Llega a un equipo golpeado con Jornadas turbulentas un presente complicado en las dos competencias que disputa y tendrá a cinco argentinos en el plantel.

Sampaoli llega a Sevilla para encarar lo que será su segunda etapa y fue presentado esta mañana. Quienes formarán parte de su cuerpo técnico serán Jorge Desio, Diogo Meschine y Pablo Fernández. Ayer dirigió su primer entrenamiento en la ciudad deportiva. La carrera del casildense luego de su primera experiencia en el equipo del sur de España fue en la selección argentina, con un polémico paso que finalizó tras la derrota en octavos en el Mundial 2018 4-3 ante Francia. Luego dirigió a Santos (2018-2019), Atlético Mineiro (2020-2021) y Olympique de Marsella (2021-2022).

que fue un gran paso por el club. Allí dejó un gran recuerdo. En la primera rueda de ese campeonato cosechó un récord de puntos aún vigente, con 42. Sobe el final de la Liga consiguió dejar al conjunto blanquirrojo en el cuarto lugar, con 72 puntos, permitiéndole disputar de nuevo la Champions League. Allí alcanzó los octavos de final, donde quedó eliminado ante Leicester con un global de 3 a 2.

El arribo de Sampaoli se da en un momento turbulento. Sevilla se ubica en el puesto 16 de la Liga de España con cinco unidades en las siete fechas disputada. Sólo ganó un partido, empató dos y perdió cuatro. Además, tiene 13 goles en contra y seis a favor. En la Champions League tampoco tiene un buen presente. Está tercero en el grupo G, con una unidad. El único punto lo rescató en una igualdad ante Copenhague por 0 a 0 y luego fue goleado por Manchester City por 4a 0y Borussia Dortmund por 4 a l. Ambos como local.

La dura caída ante el equipo alemán fue la que derivó en la salida de Lopetegui, algo que ya se venía barajando desde hace algunas semanas. "El Sevilla FC ha destituido a Julen Lopetegui como técnico del primer equipo una vez finalizado el choque que ha enfrentado este miércoles al equipo de Nervión con el Borussia de Dortmund". Con este comunicado, el equipo español puso fin a la etapa del técnico. Lopetegui no perdió la oportunidad de agradecer al Consejo de Administración, a sus futbolistas y a los hinchas. Tras el partido se dirigió al campo de juego a recibir una ovación por parte de todos los presentes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Días atrás se vivieron jornadas complejas. En un encuentro de la filial Sevilla Atléticoy el Sanluqueño (2-3), los futbolistas del primer equipo pasaron cerca de las tribunas de la ciudad deportiva porque necesitaban ir a realizar ejercicios en el gimnasio. Y al ser divisados por los hinchas, estos les recriminaron la actitud que tienen en el campo de juego. Incluso, alguno les gritó "sinvergüenzas", lo que provocó la reacción de Acuña, que respondió al insulto.

Sobre ese hecho aclaró internamente el club, que se trató de un solo hincha, que se dirigió de "forma abrupta a los jugadores". No solo reaccionó Acuña, que no estuvo en el duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid después de haber participado de la gira con Y su regreso tiene que ver con lo el seleccionado argentino por los Estados Unidos. El departamento de comunicación de Sevilla intentó minimizar el incidente que "en ningún caso fue un colectivo de aficionados".

La calma en Sevilla será buscada con la inmediata llegada de Sampaoli. El argentino tendrá una dura tarea para encontrarle el rumbo a un equipo en el que contará con cinco compatriotas: Gonzalo Montiel, Alejandro Papu Gómez, Marcos Acuña, Lucas Ocampos y Erik Lamela. De esos jugadores, los tres primeros figuran en la lista de Lionel Scaloni para ir al Mundial de Qatar. •



Sampaoli regresó a Sevilla y 'Papu' Gómez lo recibió

## ENTREVISTA LA HISTORIA



La exLeona reveló un drama personal que mantenía en secreto: sus trastornos con la alimentación, alternando episodios de bulimia y anorexia, durante los últimos 20 años

## Noel Barrionuevo

## MIPSIQUIATRA MESALVÓLAVIDA

Texto Gastón Saiz y Vanesa Valenti | Foto Fernando Massobrio

osecuenta porque seniega, duele.
No se cuenta porque estigmatiza,
porque no se comprende. No se
cuenta porque estremece. Pero
un día sí se cuenta, sale a la luz.
Estalla en el cielo celeste, despejado. Porque sana. Y es así como
ayuda a otros. A comprender, a
empatizar, a pensar. Noel Barrionuevo, emblemática jugadora de
Las Leonas y ex capitana del seleccionado argentino hasta
el año pasado, tuvo su secreto. Un secreto que la obligó
a una lucha interna, atroz, desesperada y agobiante al

mismo tiempo que construía una carrera formidable como deportista de alto rendimiento. Hubo un tiempo, largo. Muy largo, en el que el espejo fue su peor enemigo y le dibujó las sombras del miedo al que inevitablemente tuvo que mirar a la cara como única manera de contrarrestarlo.

"Mi psiquiatra me salvó la vida", confiesa la exdefensora, que en una charla a corazón abierto con La Nacion, y a un año de haberse retirado, habló por primera vez sobre el calvario con el que convivió durante más de 20: padeció trastornos de la alimentación, alternando episodios de bulimia y anorexia, en una lucha día a día. Mientras jugaba finales y hacía goles espectaculares, mientras siempre había una fiesta deportiva a su alrededor, ella daba otra pelea. Que ahora cuenta. Porque así lo siente, porque así lo creey porque está convencida: su relato puede ayudar a evitar situaciones semejantes. Hace años, Noel entendió que no hay nada más importante que la salud, aunque fuera una deportista estelar. Y sueña con que otros también lo entiendan.

-En los posteos que venís realizando en Instagram hablás del cuerpo. ¿Qué te motivó a escribir en ese sentido para comunicarte con la gente?

-Exactamente no sé qué fue. O sí. Creo que el uso de las redes sociales, en las que todo el mundo habla del otro

LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022



sin saber nada como si fuesen opinólogos. Es algo que se viene viendo y a veces, cuando una está en esos días más cruzados, reacciona. Me pareció oportuno después de que me dijeran 'qué gorda sos' en una historia que subí a Instagram. Hoy no me afecta, pero sí tengo un pasado en el que me hubiera afectado. Entonces, lo quise comunicar de alguna manera. Creo que nadie puede opinar del cuerpo de alguien, eso está pésimo. Y lo exterioricé: ¿hasta cuándo las personas pueden opinar de la vida y del cuerpo de otro? Lo expresé desde mi cuenta personal y sin herir a nadie; también es un mensaje de 'aflojen con esto de estar mirando siempre al otro, en lo que hace o deja de hacer o decir' y que cada cual se ocupe de sí mismo.

-Decís que en otra época te hubiese afectado. ¿Qué podés contar de eso?

-¿Hay tiempo para contarlo? (Risas). Yo no tengo problemas, también es una manera de que la gente me conozca, no a la Noel que veían en la cancha, sino a la otra Noel, una persona común y corriente que ha pasado por un montón de situaciones. Sucedió que desde muy chiquita, de adolescente, empecé a tener problemas con la comida. Estaba en el colegio secundario ytoda mi familia se vio alertada con estos cambios abruptos, de actitud, físicos, emocionales. Tuve una gran ayuda de mis papás, de mis hermanos. Con la intención de ver qué me estaba pasando, ellos se querían acercar a míy siempre les respondía 'salgan de acá', 'yo estoy bien'. Hasta que un día, cuando terminaba la secundaria con 17 años, mis papás dijeron 'acá hay que hacer algo, esta chica está mal'. Es ahí cuando empezaron a buscar algún centro y hacer entrevistas con profesionales de la salud, para ver si me diagnosticaban o no y ver qué ayuda necesitaba.

-¿No lo podías poner en palabras y por eso decís que ellos intentaban averiguar?

-En ese momento, cuando una está muy mal, primero tapa todo, lo niega y no lo acepta. Sos chica, estás en la adolescencia, viaje de egresados, boludeces. No lo querés ver. A partir de eso mis papás hicieron unas entrevistas, yo iba con ellos y ahí arranqué todo este proceso de recuperación. Caí en un lugar increíble, gracias a Dios. Fue clave porque me permitió salir sumamente fortalecida de todo esto, que la verdad es una mierda para las personas que lo padecen. Pasás por un montón de situaciones horribles: te autoagredís, te autoboicoteás en todo, es totalmente insano. Estuve en ese lugar muchos años, muchos, y paralelamente me pasaba que iba creciendo en el hockey. Entonces, para mí fue muy difícil todo, todo, todo, pero tuve la contención necesaria. Es muy loco, aunque es lo que me tocó y así hice mi camino deportivo, con esta enfermedad y a la vez con mucho éxito con Las Leonas.

-Para especificar el diagnóstico, ¿cuál fue?

-Eran períodos de anorexia con bulimia, era un mix. Se pueden dar las dos cosas a la vez. Por momentos te restringís las comidas, en otros no, te das atracones... A los 15 años ya me veía mal con el cuerpo, no me gustaba; me comparaba con mis compañeras del colegio que eran más chiquitas y yo quería ser como ellas. O veía por televisión esos cuerpos de una delgadez extrema. Yo quería eso, llegar a eso, claramente estaba reloca. Hoy me río y lo cuento, pero es sumamente estresante la vida de una persona que padece bulimia o anorexia.

-¿Es una lucha día a día?

–Sí, es como la de un adicto. Nunca subestimes a una persona que tiene trastornos de la alimentación. Se escucha mucho decir que 'no, es un capricho, después se le pasa'. No, realmente necesitás ayuda nutricional, psiquiátrica y psicológica para poder salir adelante, para poder curarte. Es muy difícil estar sumergida en esa enfermedad sin ayuda.

-¿Cuándo hablás del lugar que te ayudó te referís a una clínica?

-Claro, sí. Yo fui a CITPAD (Centro de Investigación y Tratamiento en Patología Alimentaria y Trastornos Depresivos) donde me atendieron profesionales extraordinarios. Hacía terapia de grupo, en la que había muchas chicas y algunos varones y se hablaba y se trabajaba lo que a una le iba pasando. Esa terapia de grupo me salvó, porque al principio no quería saber nada. Estaba sentada así (hace el gesto) cruzada de brazos.

-¿Quizás pensabas que se te iba a pasar o te curarías sola, a largo plazo?

-No sé si curar, porque en ese momento no decía 'tengo trastornos de alimentación, necesito ayuda'. No. Para mí no tenía nada, no reconocía el problema hasta que fuimos a la entrevista con el doctor Héctor Bertera, el fundador de la clínica, y fue ahí donde me dije: 'Sí, Noel, algo te pasa claramente, tenés todos estos síntomas, algo hay que hacer'. Así que hicimos la admisión ahí; hacía hospital de día, desde la mañana hasta la tarde todos los días. Consistía en reeducarse en la alimentación.

-¿Informabas sobre esta cuestión en el club Ciudad de Buenos Aires o en el seleccionado?

-No, nada. Nada.

-¿Pudiste sostener por abajo todo el tema durante todos estos años?

-No sé si se enteraron. Nunca me vinieron a hablar de esto, no sé si detectaron la problemática porque estaba bastante contenida, tenía una nutricionista que me seguía constantemente junto con mi psicólogo y mi psiquiatra. Sin esa contención tan grande de afuera hubiese sido muy difícil estar en el seleccionado, la verdad. En 2012 ya estaba mucho mejor, pero igualmente llamaba a mi psiquiatra cuando no me sentía bien. Este médico del que hablo es el hombre que me salvó la vida más allá de mis padres, que detectaron todo. Falleció hace unos años y, a lo largo de mi carrera, él fue el principal pilar de todo.

-¿Cómo aguantabas sentirte mal y no hablarlo incluso durante unos Juegos Olímpicos como aquellos de Londres? ¿Ninguna compañera podía escucharte o no confiabas en alguna?

-Nosotras teníamos mucha contención entre compañeras y compañeros de aquel grupo, entre pares. Si estaba mal le escribía un mail o llamaba a quien me iba a comprender y contener mucho más. No por nada, pero quizás una jugadora del seleccionado no iba a entender como quien lo padece.

-Es admirable todo lo que lograste a nivel deportivo en este contexto, ¿te das cuenta?

-Ni yo lo sé.

-¿Además de esa crisis tenías una carga adicional: el de las presiones deportivas, los resultados, la gente, el rendimiento. ¿Eso también lo advertís?

-Voy a decir algo: esto no sé si está bien o mal, pero en momentos en los que me sentía muy mal, con un problema de salud, no me importaba el partido. A veces estaba ida, con otros temas personales, mis pensamientos y mi angustia. Si me veía mal, no me importaba hablar del partido con Holanda. Yo quería estar bien, Noel como persona. No me importaba otra cosa que estar bien. Y de ese estar bien, por supuesto que después quería estar bien en un entrenamiento, en el día a día. Pero a veces me ha pasado en giras, en viajes, que lo único que decía era '¡quiero estar bien, Dios, por favor ayúdame! Quiero estar bien, quiero estar bien'. En ocasiones

se te van de la mano ciertas cosas.

-Tu principal preocupación era verte bien, ¿pero era una cuestión de imagen o más profundo?

-La imagen es algo externo, lo que pasa en estas situaciones es que hay un montón de cosas que una no puede expresar, no puede hablar y se la agarra con el cuerpo. Cuando era chica, en las comparaciones, era muy de querer ser como alguien... Y eso que antes no había redes sociales. Imagínense ahora.

-No fuiste una jugadora del montón; tu exposición fue muy grande y sobre todo en los momentos más gloriosos del seleccionado, ¿Cómo convivías coneso? ¿No te demandaba demasiada energía?

–Ufff, sí. (Suspira). Por eso digo que Héctor, mi psiquiatra, me salvó la vida. Cuando falleció, para mí fue tremendo, pero también tenía el apoyo del grupo. Hoy sigo en contacto con aquellas compañeras después de haber vivido todo lo que vivimos, porque cada una tiene su historia y seguimos ayudándonos, contándonos cosas, ya desde otro lugar. Eso es increíble.

-¿Hoy te sentís totalmente recuperada?

-Sí, ya hace unos años, y por eso tengo esta fuerza de poder contarlo. Si no estás bien recuperada no lo podés hablar. No al menos desde el corazón.

-En los postpartidos de los torneos, a veces ocurre que una jugadora no se detiene a firmar un autógrafo, está seria o notiene ganas de hablar con la prensa. El deportista de alto rendimiento asume un montón de responsabilidades, pero a veces la gente olvida que son personas a las que le pasan cosas.

-Ufff, obvio. Hay otra Noel, hay otra Lucha Aymar, hay otra Sole García, hay un montón de jugadoras que han pasado por cosas, cada una tenía su problema. No digo esto, que es algo bastante intenso, específico. Pero hay millones de problemas. Y sí, la gente cuandova a la cancha quiere una foto con vos, una firma... Y una intenta devolverle un poco de ese cariño, aunque a veces esté mal

-Toda esa idolatría, pibas que se te abalanzan por una foto, un autógrafo, todo ese amor hacia vos como jugadora, ¿no atenuaba lo que te pasaba?

-Al principio no. Después, cuando fui hablando diferentes cosas en terapia, sí. Pero mientras estás con esta mierda de enfermedad no te importa nada: ni una palmada del entrenador que te dice 'qué gran partido que hiciste'. Todo lo que me decían me entraba por un oído y me salía por el otro: si hacía bien o mal, a mí no me importaba nada, nada.

-¿No disfrutabas del cariño de la gente?

-Sí, lo disfrutaba, ¿peroviste cuando tu mentey tu cuerpo están como en otra dimensión? Al principio me pasaba eso.

-¿Convivían situaciones en las que salieses del hospital y tuvieras que ir a entrenarte?

-A veces coincidía, me llevaba la funda (de palos de hockey) al grupo, la mochila con un montón de cosas porque de ahí iba a entrenarme a la noche. Entonces se mataban de risa, de adónde me iba con tantas cosas. Ahí contaba que jugaba al hockey, esto, lo otro. Pero era así.

-¿Alcanzabas a disfrutar de los logros con Las Leonas?

Al principio no, después sí porque yo estaba mejor.
 Por caso, :el Mundial 2010 en Rosario, que fue una

-Por caso, ¿el Mundial 2010 en Rosario, que fue una fiesta total?

-Sí, lo redisfruté. Si me preguntan qué torneo elijo, aquella Copa del Mundo fue única porque estábamos en nuestro país, con nuestra gente. Yo ya estaba mejor y siempre con una contención extra de la gente del grupo para que me mantuviera de piey no desbarrancara.

-Por lo que contás, esto no es lineal...

-No. Es una lucha permanente, es un día a día. Esta enfermedad tiene esos picos: bajos, altos, que vas bien, que tenés una meseta, que estás mucho mejor, que estás pésimo. Hay que buscar un equilibrio y salir de esto.

-Las Leonas y vos representan para las nenas ese "ideal", ese "querer ser". Siempre dieron esa sensación de superpoderosas, de heroínas, y que formar parte de una selección es color de rosas. Pero están esas batallas personales y las presiones de un deporte de alto rendimiento como el hockey. No sé si te das cuenta del valor de lo que estás diciendo, más allá de tu enfermedad.

-Sí. Es más: no voy a dar nombres, pero hoy en el hockey argentino, me atrevería a decir que en el seleccionado junior, mayor, llámese como quiera, hay chicas que tienen problemas... Y la verdad que es una cagada.

-¿Te acercaste a alguna de ellas?

−Sí.

-¿Podés darte cuenta de alguien que está atravesando el problema aunque no te lo diga?

-Yo me doy cuenta. Y tuve mi acercamiento, pero también hay que dejar espacio. Ella está superagradecida y sabe que estoy para lo que se necesite. Eso, desde ya. Aunque también está haciendo su terapia. Pero bueno, no solo pasa en el hockey, sino en todos los deportes.

Continúa en la página 6

### ENTREVISTA LA HISTORIA



Barrionuevo fue especialista en córners cortos: anotó 109 goles en 345 partidos con la selección

### Viene de tapa

Si ven un poquito más allá, hay algunas chicas que están padeciendo este tema. A veces más tapado, otras resolviéndolo o sin aceptarlo... Aunque hay mucho en el deporte argentino.

### -¿Cómo detectás cuando una chica está mal?

-A ver: yo no soy profesional, solo hablo desde mi experiencia. Y puedo identificar ciertas situaciones a partir de lo que yo hacía en su momento: lo que sucede en algún almuerzo, o en la actitud de una jugadora que se muestra más retraída, más aislada... Según lo que yo viví -y sin intención de dar consejos-, esta enfermedad te lleva a estar mucho más ensimismada, sin hablar con nadie; perderte eventos o cumpleaños, o situaciones en las que querés estar sola o no querés que te vean. Son ciertas cositas que se reflejan de lo que una vivió en el pasado. 'Esto no está tan bueno', pensás cuando ves algo así. A veces puede pasar que esa persona tenga un mal díay no sea justamente por esto, tenés que hacer cierto seguimiento.

### -¿Afecta el mal uso de palabras con las que un DT te puede llamar en un entrenamiento, aunque lo haga sin la intención de hacerte mal?

–Sí, puede ser que haya algunas palabras, pero un técnico, una nutricionista o un kinesiólogo te pueden decir 'ay, gordi' de manera cariñosa. Y en ese momento, si una está mal, quizás te afecta. Eso es verdad. El problema no es quién lo dice, sino la persona que realmente está atravesando por una situación horrible y mezcla todo. Capaz que hace propia esa palabra que escucha de alguien del cuerpo técnico. Lo tomás de manera personal, pero no es que te lo están diciendo de manera hiriente. Cuando estás mal, sentís que todo es personal y que todo está mal. '¡Ay, me dijo gordi!, me lo dijo porque estoy gorda', pensás. Y no, quizás no es la intención.

### -¿Chocaban los planes nutricionales del seleccionado con el tratamiento que estabas haciendo en la clínica?

 Sí, por supuesto. En la clínica tenía a Haydeé y a Alejandra, que eran las nutricionistas. Y a Héctor, no nos olvidemos de Héctor. Entonces, cuando en la selección me daban un plan nutricional porque tenía que bajar grasa corporal, ahora me río, pero en su momento lloraba. Lloraba. Así que cuando iba a las sesiones con Héctor, le contaba: 'Me dieron pastillas para quemar grasa corporal'. Claramente me las hacía tirar. Imagínense: en pleno tratamiento, que te dieran algo referente al cuerpo para quemar grasa no era lo recomendable. Entonces ahí, Héctor tenía que volveeer a hacer el trabajo que venía haciendo, y yo escuchándolo. Una vez le entregué las pastillas y él las tiró. Al mismo tiempo, como era jovencita, yo quería respetar a rajatabla todo lo que me indicaban en el seleccionado mayor. Héctor me decía: 'No, Noel: vos tenés que seguir con tu plan de alimentación', que eran las cuatro comidas diarias y las colaciones. A todo esto, yo anotaba en el cuaderno de nutrición todas las comidas que hacía.

### -Así estuviste muchos años...

-Sí, lo que me decía Héctor era palabra santa y lo cumplía. Y mal no me fue siguiendo el plan de la clínica. Si me tenía que comer un alfajor, me lo comía, porque seguía sus indicaciones. Lo único que quería era recuperarme para no estar pendiente del cuerpo, del peso, si el espejo me daba una devolución de que estaba obesa, que obviamente era una distorsión que hacía yo, una locura. Pero hoy lo puedo ver y contar. Hay muchas personas que no pueden hacerlo. Tengo compañeras que murieron... Hay muchas que quedaron en el camino.

### -¿En el cuerpo médico de la selección advertían que no estabas siguiendo lo que te indicaban?

 Es raro lo que voy a contar, pero yo me ponía un chip. En la selección te hacían los pliegues del cuerpo, te medían, te pesabany todo eso. Y en la clínica me recomendaban: 'En esos momentos vos nublate, te tapás y no escuchás nada'. Y así fue: todas las veces que me tenía que hacer algo relacionado con lo nutricional en la selección intentaba darme vuelta porque no quería ni saber el número de mi peso; me informaban de los pliegues y era como que vo pensaba en otra cosa. El tema era que esos datos los anotaba una compañera. ¿Saben lo que era para mí? Era lo peor del mundo que una compañera supiera mis mediciones. Pero no porque ella pudiera decirme algo, sino que yo lo tomaba como algo muy íntimo y personal. Para mí, ese momento era la muerte. En terapia comentaba: "El viernes tengo la antropometría", y andaba a las puteadas. Me calmaban diciéndome que me quedara tranquila porque estaba haciendo las cosas bien, que no me estaba salteando comidas y que el peso se mantenía estable. Así, años y años de mi vida. Tampoco era que si no cumplía el plan nutricional en la selección iban a tomar represalias. No, era algo tranquilo.

### -Quizás te afectaba esa presunción de afuera de que debías ser más grandota y contar con más fuerza por tu condición de defensora y tiradora de córners cortos...

-No, a mí me afectaba desde antes, de cuando era mucho más chica, cuando era la más grandota de la fila del colegio. ¡Ay, eso me traumó! Ahora quiero ser más alta, incluso. Perovoy a esas cosas que fueron puntos de quiebre en mi vida por ser la diferente. Me acuerdo cuando arranqué a jugar al hockey en Banade. No por agrandarme, pero era buena jugadora y decían: 'Esta piba no es de esta división'. Hubo un partido de séptima o novena, no me acuerdo bien, pero en el club le pidieron a mi mamá que llevara mi documento para comprobar que tuviera la edad de esa división. Y recuerdo patente ese día; me quedó. Y no me creían, porque yo era mucho más grande, hacia pases fuertes, corría más... Era diferente. Esas cositas no me gustaban porque era chicay solo quería jugar y divertirme. Sin dudas que aquello me marcó.

-En este contexto de todo lo que luchabas desde chica, ¿se te ocurrió dejar de lado el deporte?

-Sí, millones de veces. Millones de veces. A Héctor

le decía: 'No quiero jugar más', y me respondía: 'No, Noel, tranquila'. Me aconsejaba día a día: 'Solo por hoy: vas, te entrenás, volvés a tu casa y mañana será otro día'. O sea, eran horitas, el día. De esa manera íbamos construyendo la semana, el mes y así todos los días de mi vida.

### -Durante el Mundial de Rosario 2010, en las calles se veían gigantografías con varias Leonas, entre ellas vos. ¿Cómo convivías con esa imagen?

-No me gustaba verme. Solo de lejos, porque no estaba amigada conmigo en un ciento por ciento. Fue un año muy loco, con mucha gente y muchas nenas idolatrándonos. Y yo decía: "¡Guau!".

-Finalmente, antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016 te animaste a hacer un "Body Issue", de ESPN, aquella producción de desnudos cuidados. Eso habrá sido lo máximo...

-¡Sí!,¡Más que esoya está! Aquella producción la hice convencida, después de años de trabajo.

-¿Fue algo así como "la victoria final", en lo referente a tu cuerpo?

-Sí, fue como decir: 'yo soy esto y estoy gustosa conmigo'. Cuando me lo ofrecieron no acepté enseguida. Al principio me dio vergüenza, pero después supe que no era un desnudo directo y además era una revista en la que salían fotografiados así todos deportistas. Entonces me animé.

### -¿Y tu pareja, Sergio "Oveja" Hernández, cómo te acompañó en todo esto?

-Lo que pasa es que él ya me agarró en una etapa en la que estaba recuperada, entonces fue mucho más fácil. Al principio de la relación le conté un poco de mi historia de vida y no lo podía creer, jaja. Sobre todo por cómo me había manejado durante mi carrera como jugadora de hockey. Y él me decía: "¡Pero nadie lo sabe!". Le respondí que no, porque cuando estaba en la selección tampoco quería mostrarme como diferente entre el grupo de jugadoras o que ellas me juzgaran diciéndome: "Uy, ésta está enferma o tiene este problema". Quería ser una más sin que supieran nada. Pero Sergio es un divino...

### -¿Después de más de un año de tu retiro en la selección, tus compañeras finalmente se enteraron de todo esto?

-Se van enterar ahora con lujo de detalles, jaja. Pero como decía: nunca lo hablé así ante ellas, planteando: "Tengo este problema" o "si me ves mal necesito tal cosa"... No. La verdad es que tuve mucha ayuda de afuera.

### -¿Y el retiro en sí lo estás llevando bien?

–Sí, bien. Estoy dando clínicas de hockey, asistiendo a campus y trabajando en el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) con María Julia Gasorain, colaborando en el área de fortalecimiento de atletas. La idea es ver qué necesitan, etcétera. Eso me mantiene entretenida y haciendo algo. Disfruto de las chicas que quieren aprender de las clínicas y desde mi lado contar mi experiencia. La verdad es que no extraño a la Noe jugadora, pero sigo en contacto con las Leonas de hoy, así que también estoy en el día a día de ellas y las ayudo, porque tienen sus cosas.

### -¿Por qué creés que varios deportistas ahora se animan a hablar sobre temas de salud mental y antes no?

 En realidad son temas que existen desde siempre. Al menos yo, tras el retiro, veo las cosas de distinta manera, y también a veces me pregunto cómo hice para lograr cosas personales y como equipo, sintiéndome bien y sumando para el grupo. Ahora, desde afuera, me parece bueno poder brindar mi experiencia y ayudar a chicas o chicos que estén pasando por este mal trago. Porque yo en su momento no escuché a una "Noel", o como quieran llamarlo, contando esta historia de un referente que ha atravesado una problemática así. Ahora, quizás al escucharla, le despierte algo a alguna madre que vea mal a una hija o hijo. Es algo que me da orgullo y ojalá que esta charla sea un disparador para ayudar a más personas, porque es horriblevivir con trastornos de alimentación. Quien lo padece vive un infierno.

### A dónde recurrir en busca de ayuda:

Hospital Durand: Tel.: 011 4982-5555 / 5655

Hospital Piñero: Tel.: 011 4631-8100 / 0526

Hospital Borda: Tel.: 011 4305-6666 / 6485

Hospital Pirovano: Tel.: 011 4546-4300

Hospital Argerich: Tel.: 011 4121-0700

Hospital Garrahan: Tel.: 011 4122-6000

Hospital Gutiérrez: Tel.: 011 4962-9247

La Casita: es un centro de atención y prevención para adolescentes y jóvenes y su familia. Para el abordaje de la problemática que pueda surgir, trabaja enfatizando los recursos de la persona y su sistema familiar apoyándose principalmente en el grupo de pares. Tel.: 0114787-5432.

CITPAD: es una institución médica especializada en anorexia, bulimia y trastornos depresivos. Tiene un hospital de día. Tel.: 0114863-7640

LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

### AUTOMOVILISMO LA FÓRMULA 1

### El quiebre del límite del presupuesto agita al Gran Circo en Japón

La FIA retrasó el veredicto y aumentó las sospechas que apuntan a Red Bull Racing

La posible consagración de Max Verstappen como bicampeón de la Fórmula I en el Gran Premio de Japón, que se desarrollará en la madrugada del domingo, quedó sepultada en las últimas horas por las sospechas de un posible quiebre del límite de presupuesto que se impuso en 2020 y que sería penalizado en 2021. Red Bull Racingy Aston Martin son las escuderías apuntadas, mientras la Federación Internacional del Automóvil (FIA) retrasó por tercera vez en el calendario la publicación del informe. La investigación relanzaría la polémica definición del título del año pasado, donde el neerlandés destronó a Lewis Hamilton en Abu Dabi, después de la controvertida actuación del director de carrera Michael Masi, que primero fue separado del cargoy en julio pasado dejó de ser parte de la FIA.

El revuelose inicióen el paddock del circuito callejero de Marina Bay, luego de la información publicada por Gazzetta dello Sport yAuto Motor und Sport, mientras que la postergación de la FIA—del miércoles pasado al lunes 10 de octubre—de informar los balances financieros y entregar los certificados de cumplimiento aumentó las sospechas. "Es un proceso largoy complejo", señaló el comunicado del organismo rector del automovilismo mundial.

"No, estoy absolutamente seguro", se defendió Christian Horner, el jefe de Red Bull Racing, en Singapur, consultado sobre un supuesto quiebre de los 146 millones de euros. El británico acusó a sus rivales de Ferrari y de Mercedes de difamar, en una temporada en la que el conjunto de Milton Keynes apabulla.

La Scuderia pidió sanción máximay Mercedes renovó sus dardos en Suzuka, con Hamilton. "Ya no es un secreto que dos equipos rompieron las reglas del límite presupuestario de 2021, uno por

una cantidad significativa. Confiamos en la FIA, y esperamos que tratándose de un asunto tan serio haya total transparenciay se apliquen las máximas sanciones para garantizar que todos compitamos dentro de las mismas reglas, porque su impacto en el rendimiento de los autos es enorme", se quejó Laurent Mekies, director de carrera de Ferrari.

"Podíamos verlos cada fin de semana con alguna que otra mejora. Creo que a partir de Silverstone [GP de Gran Bretaña] llegaron piezas nuevas al auto en hasta cuatro carreras. Si nosotros gastábamos 300 mil euros en un suelo nuevo o en un alerón adaptado podría haber cambiado todo. Espero que no haya sido el caso", dijo el séptuple campeón británico, que pidió transparencia para los aficionados y para la integridad del deporte.

También Fernando Alonso, que en 2023 correrá para Aston Martin, hizo su sentencia: "Los equipos confían en que la FIA vigile, porque queremos correr de forma justa. Hay que asegurarse de que muchas cosas estén controladas: el techo presupuestario es una, pero dentro de cada escudería hay diferentes estructuras en sus propias fábricas", apuntó el español. Lejos de las controversias, Verstappen eludió el tema: "No estoy muy ocupado con este tipo de cosas. Depende de los equipos y de la FIA y yo sólo tengo que centrarme en manejar. No hay mucho más que decir al respecto. Supongo que lo sabremos el lunes", advirtió el neerlandés.

El reglamento señala que superar el límite en menos de 5%, alrededor de 7.000.000 de dólares en 2021, sería una infracción menor, con sanciones que van desde una amonestación hasta la deducción de puntos. Pero exceder ese porcentaje podría ser castigado con la exclusión del campeonato, la deducción de puntos, la reducción del tope presupuestario del siguiente año o la limitación de las pruebas aerodinámicas. Para Mercedes y Ferrari, la ventaja mínima que expone el reglamento se traduce en entre tres y cinco décimas de segundo en la pista.

En Suzuka, Verstappen jugará su segunda oportunidad para rematar el Mundial de Pilotos. Una cita particular para Red Bull Racing, que lleva motores Honda, que a mitad del año pasado anunció que se alejaría del Gran Circo, aunque terminó por reforzar la relación con el equipo de Milton Keynes y extendió el vínculo hasta



Red Bull, apuntado por incumplir el techo presupuestario



Franco Colapinto, la bandera argentina que abraza la ilusión de la Fórmula 1

## Una carrera de millones para alimentar el sueño de la Fórmula 1

Franco Colapinto y el desafío de reunir un presupuesto de US\$3.800.000 para continuar en la F.3 y ascender a la F.2 en 2024

Alberto Cantore

Alimentar el sueño de sostenerse en las categorías teloneras de la Fórmula 1 tiene un precio y los caminos para asegurarse una butaca podrían reducirse en dos direcciones: el apoyo de las Academias de las escuderías del Gran Circo o el aporte de una importante porción del presupuesto. Franco Colapinto hizo su estreno en la Fórmula 3 en 2022 y sus virtudes están por encima del resultado: noveno en el campeonato, con victorias en los autódromos de Imola y Monza, la convocatoria de MP Motorsport, la estructura que se consagró con Felipe Drugovich en la Fórmula 2 en el reciente curso, para los test en Jerez de la Frontera, reflejan las aptitudes del piloto de 19 años. Acompañado por representantes de Bullet Sports Managment, la empresa europea que maneja la carrera deportiva del pilarense, durante la semana se realizaron reuniones con compañías privadas y el Gobierno, con la meta de reunir 3.800.000 dólares, la cifra que se necesitará para desandar una segunda temporada en la F.3 y aspirar a dar un salto a la F.2 en 2024.

"Estamos trabajando con María [Catarineu] y con Jamie [Campbell] para que el año que viene sea también un gran año. Voy a continuar en la F.3, pero después de ganar un par de carrerasylograr podios y una pole queremos tener la oportunidad de pelear por el campeonato en 2023. Para eso necesitaré de apoyo para cerrar un buen contrato y así poder

hacer escalera, con la Fórmula 2. Posiblemente tengamos el apoyo de alguna Academia de la F.I, no está decidido cual, que podría ayudar más alláde reunir el presupuesto, porque aportan ingenieros, tecnología, datos, entrenamientos, simuladores... Sería un paso muy bueno poder entrar en ese mundo de la F.1, que a pesar de que compartimos varios fines de semanas durante el calendario es muy distinto a todo: para llegar serequiere talento, esfuerzo, dinero...", comentó Colapinto, en la charla que se realizó aver en la Asociación Argentina de Volantes. En estos días, el piloto también se reunió con las autoridades del Automóvil Club Argentinoy de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera.

El plazo para entregar una respuesta es corto, porque la semana próxima Colapinto deberá cerrar el vínculo. "Hay que contestarle al equipo de F.1 como a los que participan en la F.3, porque hay una cola de pilotos que sí tienen el presupuesto. Si nocierra para 2023, lo mandamos devuelta para la Argentina", comentó Catarineu, la directora de Bullet Sport Managment, que viajó al país junto con Campbell y sostuvo conversaciones con empresarios del sector de las comunicaciones, energéticos y farmacéuticos. La frase suena cortante, aunque tiene sus lecturas: por un lado, no existe un plan B, porque están seguros de que se reunirá la cifra. Y de no concretarse existe la posibilidad de continuar en Van Amersfoort Racing, escuadra que se reestrenó esta temporada en la categoría, lo que resultó una desventaja

respecto a otras estructuras, que con datos de años anteriores ajustaban con rapidez la puesta a punto del auto. Los neerlandeses aceptarían un presupuesto más reducido por los próximos dos años.

JM Motorsportes el equipo al que aspira Colapinto, que tuvo un sondeo de Prema-con conexión con Ferrari-para participar en la F.3, aunque la cifra para asegurarse una butaca es más elevada de la que solicita el conjunto que ganó el título de F.2 en 2022 con Felipe Drugovich, el brasileño que firmó como piloto del programa de desarrollo que estrenará Aston Martin. Para continuar en la F.3, el argentino necesitará 1.200.000 dólares, mientras que escalar a la F.2 significará algo más que duplicará la cifra: US\$ 2.600.000. Con JM Motorsport, también neerlandeses, el bonaerense tiene antecedentes: corrió en la Fórmula Renault Europea en 2000, clasificándose tercero en el campeonato. Aquellas actuaciones, también ganó las carreras de la Fórmula Regional Europea, en Austria y España, empujaron para sumarse a la F.3 el año pasado. Recientemente, en las pruebas de postemporada en Jerez de la Frontera, Colapinto registró el segundo mejor tiempo, después de las seis tandas que se desarrollaron durante tres jornadas.

Los sponsors de Colapinto siempreselimitaron al Viejo Continente, a excepción del Gobierno que ensayó un aporte con Visit Argentina y Marca País, logos que llevó el auto en 2022. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, recibió al piloto y aseguró que sostendrá el apoyo. "Seguimos apoyando su carrera convencidos de que nos dará grandes satisfacciones a todos los argentinos", apuntó el dirigente. ¿Y la participación de las Academias de la F.1? Sería un fortísimo espaldarazo económico, pero también de asistencia, aunque también tiene su costado negativo: la oferta de equipos luego es reducida.

Días de agenda apretada desanda Colapinto en la Argentina, donde además de las reuniones aprovecha para disfrutar de comidas que durante la temporada quedan al margen del menú. Entonces el asado, las milanesas, empanadas y el dulce de leche figuran entre los preferidos del piloto que enciende un sueño para el automovilismo argentino. •

8 | DEPORTES | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

### CONTRATAPA FÚTBOL Y POLO



La entrega de mando: Doman, entre "Yoyo" Maldonado y Moyano, y el vicepresidente Marconi; mucho trabajo por hacer

PRENSA CAI

# Doman asumió bajo la pesada herencia de Moyano en los Rojos

El periodista se hizo cargo de Independiente tras las elecciones del domingo; el flamante presidente tendrá la tarea de encauzar al club en los aspectos deportivo, institucional y financiero

### Rodolfo Chisleanschi

PARA LA NACION

Fabián Doman es desde hoy el nuevo presidente de Independiente. El periodista toma las riendas de la institución en medio de una situación de crisis profunda, que lleva varias décadas cocinándose pero que en la actualidad parece alcanzar el máximo de su profundidad. La asunción de Doman, austera y sin grandes luces, pone fin a dos períodos y ocho años de mandato de Hugo Moyano.

El dirigente camionero había ganado las elecciones el 6 de julio de 2014, menos de un mes después de que el Rojo sellara su regreso a Primera, con un 69,44% de los votos en las elecciones. Un balance de su labor ofrece muchas menos luces que sombras, acumuladas sobre todo en su segundo período. Esta es una síntesis de los hechos más relevantes en una presidencia que quedará registrada como una de las más polémicas.

### La cara lavada

Durante toda su presidencia, Moyano puso especial énfasis en mejorar las instalaciones del club. En diciembre de 2014 presentó las obras de reacondicionamiento del predio de Wilde, donde los socios acuden para sus actividades lúdicas y sociales. Más tarde, en junio de 2016, se inauguró el Centro de entrenamiento de alto rendimiento en

Villa Dominico, financiado por Gabriel Militoy Sergio Agüero. Por fin, el 18 dediciembre de ese mismo año se declaraba terminado el estadio Libertadores de América (aunque nunca llegó a colocarse el techo).

### Errática política de refuerzos

La inversión en jugadores ha sido uno de los puntos más controvertidos del moyanismo, con dos etapas: una de compras razonables y una segunda catastrófica. Entre 2014 y 2017 llegaron al club, entre otros, Nicolás Tagliafico, Maximiliano Meza, Emiliano Rigoni y Emanuel Gigliotti, por quienes en total se pagaron algo más de 8 millones de dólares. Todos ellos ofrecieron buenos rendimientos y la suma de sus transferencias permitió recaudar cerca de 30 millones. A partir de 2018 gobernó el desmadre. Cecilio Domínguez (5,3 millones de dólares), Fernando Gaibor (3,4 millones) o Alexander Barboza (3,3 millones) son los estandartes de ese período. Costos muy elevados, escaso aporte futbolísticoy contratos firmados en dólares acabaron como la base del enorme pasivo del club.

La cantidad de jugadores que se fueron libres—Fabricio Bustos, Domingo Blanco, Martín Campaña y Leandro Fernández—ovendidos en precios por debajo de su verdadero valor—Alan Velasco, Alan Franco, Francisco Pizzini, Nicolás Figalacentuó la carencia de aptitud negociadora.

### La falta de proyecto

Refractarios a contar con un manager o director deportivo, los Moyano –Hugo y su hijo Pablo– se dejaron aconsejar por figuras provenientes de mundos muy diversos. Representantes de jugadores como Cristian Bragarnik o Fernando Hidalgo, exjugadores como Jorge Burruchaga y Daniel Montenegro que ocuparon el puesto sin que sus opiniones fueran tenidas en cuenta y hasta un sindicalista, Sergio Palazzo. El baile de técnicos (9 en 8 años) fue una de las consecuencias.

### Título y reelección

Diciembrede 2017 conoció el momento cumbre de Hugo Moyano en el club. El día 13 Independiente dio su segundo Maracanazo conquistando la Copa Sudamericana ante Flamengo, y cuatro días después el dirigente camionero fue reelecto con el 89% de los votos, récord en el club. La buena estrella llegaría hasta agosto de 2018, cuando el equipo logró la Suruga Bank en Japón.

### Deterioro institucional

A partir del segundo mandato una serie de sucesos fueron afectando el normal funcionamiento. A ello contribuyó la muy escasa asistencia de los principales directivos. Hugo Moyano fue una visita esporádica en la sede Mitre y prácticamente nula en reuniones multitalaterales en la AFA o la Conmebol.

La concentración de poder cada

vez mayor en muy pocas personas 
—los Moyano y el secretario Héctor 
Maldonado— provocó renuncias 
en la directiva. Todo lo sucedido en 
torno a las elecciones, con su postergación y judicialización, y la foto de 
la última asamblea, con solo cuatro 
miembros presentes, ejemplificaron la pérdida de brújula democrática. Los incidentes en los alrededores de la sede en julio pasado pusieron la frutilla del amargo postre.

### El desastre financiero

Una convocatoria de acreedores vigente pese a los anuncios en contrario, un pasivo que según el último balance es de 4600 millones de pesos, la acumulación de juicios en contra, una inhibición de FIFA para inscribir jugadores por impago a Gastón Silva y un par más en marcha (Defensor, de Uruguay, y América, de México), la falta de ingresos a través de publicidad y el gasto adelantado de los derechos de TV son muestras del descontrol absoluto.

Algunos hechos, como eximir a la empresa Oca del pago por aparecer en la camiseta del equipo, detalles mal explicados en la venta de Nicolás Figal o el manejo poco claro que se hizo del juicio entablado por el exjugador Gonzalo Verón también agrandaron una deuda cuantiosa.

### Las barras bravas

El 20 de octubre de 2017, Pablo Bebote Álvarez asaltó el coche de Ariel Holan para pedirle dinero. El capo de la barra del Rojo fue detenido y una vez en la cárcel acusó a Pablo Moyano, Noray Nakis y otros directivos de participar en una asociación ilícita para lavar dinero y estafar al cluben 30 millones de dólares. La situación, todavía sin resolución judicial más allá de que esta semana el hijo de Hugo fue sobreseído, comprueba la relación que el club mantuvo con los barras.

Aquellos sucesos acabaron con la convivencia pacífica y la ausencia de Bebote multiplicó hasta tres las barras existentes. El 28 de septiembrede 2021 una feroz pelea a balazos en las calles del centro de Avellaneda dejóen evidencia el problema y el fracaso para encauzar el tema. •

### Un muy buen partido para una instancia menor en Tortugas

La Irenita y La Ensenada-RS Murus Sanctus definirán hoy la rueda de perdedores

El Abierto de Tortugas ya tuvo algunos partidazos, y bien puede ser otro el que ofrece hoy: un equipo de 36 goles de handicap, La Irenita, contra uno de 34, La Ensenada-RS Murus Sanctus. Un enfrentamiento que queda muy grande para la instancia por la que se celebrará: será la final de la rueda de perdedores, por la Copa Domingo Faustino Sarmiento.

Tendrá lugar desde las 16, con transmisión por el sitio Star+yen la cancha 6 del country de la ruta Panamericana, un día antes de la definición que sostendrán La NaNatividad (39) y Ellerstina (38) para definir al primer campeón en la Triple Corona.

La Irenita es la cuarta formación en valorización, pero derivó en la rueda de perdedores por una sorpresiva derrota (10-7) contra Cría La Dolfina (32) en un cuarto de final del cuadro general del torneo. La Ensenada-Murus Sanctus tuvo un revés más lógico, ante La Dolfina, pero por una diferencia impensadamente grande (15-6). Uno y el otro deben mejorar: su potencial es muy alto. •

### LAIRENITA

Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36.

#### LA ENSENADA-RS MURUS SANCTUS

Facundo Sola, 8; Alfredo Bigatti, 9; Guillermo Caset, 9, y Jerónimo del Carril, 8, Total: 34.

JUECES: Gastón Lucero y Martín Pascual. ÁRBITRO: Rafael Silva. HORA: 16. TV: Star+. CANCHA: Nº 6 de Tortugas.

# **LO VAS A VER**-GUÍA DE TV-

### **FÚTBOL**

15.30 ➤ Genoavs. Cagliari. La Serie A. DirecTV Sports+(613/1613 HD) 16 ➤ Osasunavs. Valencia. La Liga de España. DirecTV Sports (610/1610 HD)

### BÁSQUETBOL

15.30 ➤ Barcelona vs. Olympíacos. La Euroliga. DirecTV Sports2 (612/1612HD)

### AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

23.55 ➤ Lapráctica 3 del Gran Premio de Japón. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

2.50 ➤ (del sábado) La clasificación del Gran Premio de Japón. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

# Festival. Empieza hoy una nueva edición de Ciudad Emergente

Edición a cargo de Dolores Graña y Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos 💆 @LNespectaculos 📑 Facebook.com/lanacion 🖂 espectaculos@lanacion.com

El acontecimiento, que nació en el Centro Cultural Recoleta, cumple 15 años y se celebra con una versión de lujo en el Velódromo de Palermo, con más de 100 bandas, y una extensa grilla de nuevas figuras | página 2

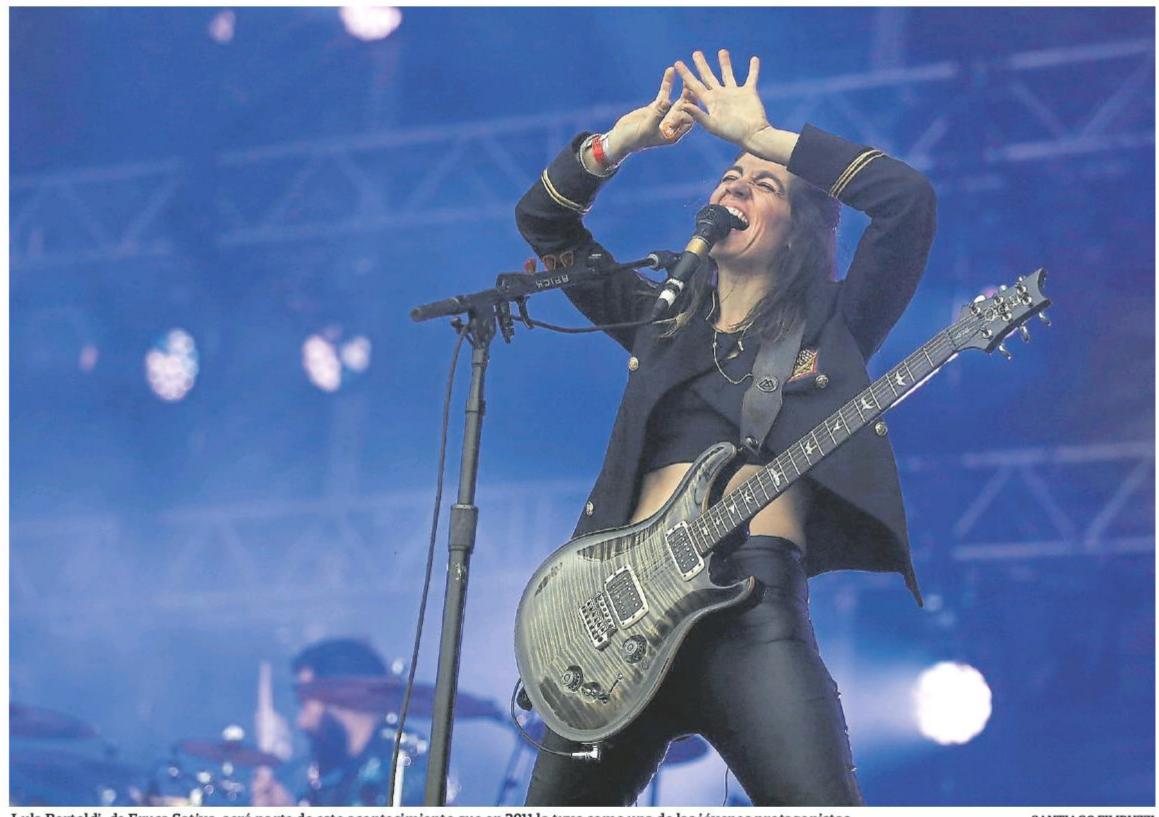

Lula Bertoldi, de Eruca Sativa, será parte de este acontecimiento que en 2011 la tuvo como una de las jóvenes protagonistas

SANTIAGO FILIPUZZI

## Hilary Swank, embarazada de gemelos

HOLLYWOOD. La actriz de 48 años, ganadora de dos Oscar, lo reveló en TV: "Es un milagro"

ni a través de un comunicado. La actriz Hilary Swank, de 48 años, haidoporunavíamástradicional noticia muy importante en su vida. Durante una entrevista en el programa de TV Good Morning America la intérprete contó que gemelos. Serán sus primeros hi-

"Hay algo que he deseado durante mucho tiempoy que será

MADRID.- Ni en redes sociales, lo próximo, y que es que voy a ser madre -explicaba Swank en el programa-. Y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer". y a la vieja usanza para dar una Dos veces ganadora del Oscar -Los muchachos no lloran, en 1999, y por Million Dollar Baby, en 2004— también explicó que ha decidido contarlo al empezar está embarazada y, además, de el segundo trimestre de gestación. "Es estupendo poder hablar de esto y compartirlo", afirmó la actriz.

"Es una bendición. Es un mide 1997 y enero de 2007.

lagro absoluto. Increíble", contaba. También explicó que tanto en su familia como en la de su esposo, el empresario Philip Schneider, hay varios gemelos. La pareja se casó en agosto de 2018 en California después de dos años de relación, en el que fue el segundo matrimonio para la intérprete, que estuvo casada con elactor Chad Lowe (hermano de Rob Lowe) durante casi una década, entre septiembre

Swank detalló que sus compañeros en la serie Alaska Daily, que protagoniza, se enteraron hace apenas unos días. "La ropa ya empezó a apretarme, así que el otro día tuve que cortarme los jeans y ponerme una campera que no aparecía en la escena anterior", reconoció, contando que sus compañeros le dijeron que no podía hacer eso "a menos que fuera productora ejecutiva", algo que precisamente es. • El País



Hilary Swank

2 | ESPECTÁCULOS



Chano será el encargado del broche final

TÉLAM

# **Música.** Ciudad Emergente abre sus alas en el Velódromo

Desde hoy y hasta el domingo se realizará este festival organizado por la Ciudad, donde se presentarán más de 100 figuras nuevas del pop y ritmos urbanos en forma gratuita

Mauro Apicella

Erajunio de 2011 y la edición impresa de la Nacion daba cuenta de algunas delas promesas de la música de cara a una nueva edición del festival Ciudad Emergente, que organizaba el gobierno porteño. "Eruca Sativa es una de las revelaciones del último varios concursos de nuevas bandas y tuvieron el privilegio de tocar en Cosquín Rock abriendo el escenario principal. Yo soy de Santa Fe y con los chicos nos conocimos en la noche cordobesa, tocando en otras bandas', cuenta Lula Bertoldi, voz y guitarra del power trío que completan Brenda en bajo y Gabriel en batería. Yo había tocado con Brenda en una banda de mujeres; después ella empezó a tocar con Gabriel en Tórax, un grupo de rock-fusión y empecé a ir a sus shows como invitada. Un día nos juntamos a tirar temas en una sala y salió una cosa re deforme. Nos dimos cuenta que estábamos en una misma búsqueda. Al mes, grabamos el primer demo y el primer disco, a los cuatro meses." Loque siguió es historia conocida. Y Eruca (al menos dos de sus integrantes) será esta noche parte de la apertura de una nueva edición de Ciudad Emergente, que festeja sus 15 años, en Avenida Belisario Roldán 4400, en el Velódromo de la Ciudad ubicado en el Parque Tres de Febrero.

Eruca Sativa y el festival Ciudad Emergente tienen la misma edad. Eruca se hizo famosa; el Emergente, también. Porque fuey sigue siendo vidriera de lo nuevo que tiene posibilidades artísticas de crecer, no solo en cuestiones musicales. Para este cumple de 15 el festival se muda al Velódromo de Palermo. Se realizará hasta el domingo con largas jornadas de, al menos, ocho horas por día. La música es su caballito de batalla, pero contiene muchas otras disciplinas: cultura urbana, artesvisuales, tecnología, moda y diseño,

entre otras. En el sitio del Festival (o quienes lo prefieran a través de BOTI, el whatsappasistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147) estará disponible la programación completa de los tres días. Cada jornada comenzará a las 14. Para el cierre de la noche de apertura participarán algunos artistas que llegaron años atrás como nóveles interpretes y año. Formados en Córdoba, ganaron hoy tienen una carrera hecha y un reconocimiento del público. Chano, su hermano Bambi, las Eruca Sativa Brenda Martín y Lula Bertoldi, Celli, Juan Ingaramoy Silvina Moreno serán algunos de los que cerrarán la primera noche, junto a artistas de la escena indie como la versátil e inspirada An Espil y la cantante de música urbana Nashy-Nashai.

Entre las actividades programadas aparece Emergentito, destinado a las infancias, y el nuevo Espacio Buenos Aires Verde. Según se anticipódesdeel Gobierno de la Ciudad, la programación de esta edición hace focoen la escena emergente del rock, el pop, la música urbana y el indie. Se presentarán más de 100 bandas, en dos escenarios enfrentados en los extremos del predio con un diseño creado por Sergio Lacroix. Participarán artistas como Al Alba, Andro, Anyi, Axel Fiks, Bhavi, Caballos de Fuerza (Colombia), Celli, Dalmanerea, Florián, Fran Núñez, Fransia, Gauchito Club, Joven Breakfast, Juli Suanno, Kaktov, La Múcura (Colombia), Lucas & The Woods, Luna Sujatovich, LV Rod, Lwlo, María Co-

Busca ser un lugar para una generación que aprendió a autopromocionarse y a hacerse un lugar

Habrá artistas como la versátil An Espil y Nashy-Nashai



Juan Ingaramo, el pop hecho canción



Nashy Nashai, una de las figuras en ascenso

dino, Marki, Melanie Williams & El Cabloide, Misson, Ojo con ellos, Palta & the Mood, Ronpe 99, Ruggero, Silvestre y La Naranja y Surdo SRD. En los escenarios principales, el cierre de cada día estará a cargo de DJ referentes: Pol4ca, Ale-jo y Oransh; Vi Porcelain y Olivia Mtk; y Laucha y Teo Podolsky.

Desde su proyección federal, el festival recibirá en sus escenarios a Piba, de la Ciudad de Buenos Aires; Negra Chávez, de la provincia de Buenos Aires; Hollywood Bungalows, de Jujuy; Rot Alone, de Misiones; Delta Calibre, de Neuquén; Rudy, de Córdoba y Feli Ruiz, de Mendoza. Arte en Barrios, el pro-

grama que promueve la actividad cultural a través de talleres y actividades artísticas gratuitas en barrios vulnerables, estará presente con actividades dentro de las diferentes disciplinas culturales que tiene el Festival. En el caso de la música, presentará una caravana de percusión de la mano del grupo GPS, con dirección de Santiago Vázquez.

El Espacio de Cultura Urbana tendrá freestyle, trap, rap, scratchingy breaking. Además, habrá deportes urbanos e innovadores como fútbol burbuja y Quidditch y deportes alternativos como Kinball, Lacrosse, Bádminton, Cornhhole y Jugger. La pista de skate, rollery BMX ofrecerá la posibilidad de ver a expertos y por las noches será el espacio donde se realizarán fiestas silent y se podrá disfrutar de una performance con patinadoras luminosas.

### En sus comienzos

En 2008 se realizó la primera edición, en varias salas del Centro Cultural Recoleta, un espacio ideal por sus características, aunque es posible pensar que con el paso de los años y las ampliaciones del festival haya quedado un poco chico. Luego se trasladó a la Usina del Arte. En la primera edición actuaron bandas como Onda Vaga, la cantante mexicana Ximena Sariñana y el crédito local Leo García (que ya era un artista "emergido" y un referente del electropopvernáculo). Al año siguiente llegaba desde España Love Of Lesbian y Tan Biónica demostraba su liderazgo en la escena local, aunque nada parecido al furor por la banday, especialmente por su líder, que se dio años después.

El indie reinaba en el Emergente, por allí pasaban tanto aquellos que quería asomar la cabeza a mercados más grandes como artistas de culto, como Nacho Vega, que llegaban desde España. Vivi Cantoni, que es desde aquella primera década del nuevo siglo la responsable de la dirección de festivales, decía que Ciudad Emergente buscaba "ser un espacio para empezar a generar cosas nuevas" luego de que la tragedia de Cromañón marcara un antes y un después para todos los jóvenes que querían expresarse: "La Ciudad quedó con espacios reducidos en ese sentido y Ciudad Emergente busca ser un lugar para una generación que aprendió a auto promocionarse y a hacerse un lugar". Más allá de los cambios que ha tenido en cada una de las ediciones, el objetivo parece ser el mismo.



CACHETE SIERRA CANDELA VETRANO

A CACHETE SIERRA

CANDELA VETRANO

A CACHETE SIERRA

CANDELA VETRANO

A CANDELA VETRANO

A CACHETE SIERRA

CANDELA VETRANO

A CANDELA

DE FLORIAN ZELLER

TRADUCCION Y VERSION FERNANDO MASLLORENS

Y FEDERICO GONZALEZ DEL PINO

DIRECCION CIRO ZORZOLI

HOY 20:30HS.
MAÑANA 20:00HS. Y 22:00HS.



Plateanet

www.plateanet.com



POLITEAMA

PARANA 353

POLITEAMA

**CARGAMOS EN** 

**BBV/\ 20%** y 3 cuotas

SIEMPRE EN

INVITA



Club LA NACION









Cartera de consumo. Promoción válida del 01/09/2022 hasta 30/11/2022 o hasta agotar stock de 2.000 entradas, lo que suceda primero. Para compras realizadas exclusivamente para clientes registrados en 60 al día de la promoción y abonen sus compras con tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard emitidas por BBVA. La presente promoción es válida solo para consumo de tipo familiar, para compras realizadas exclusivamente a través de https://www.plateanet.com/home y/o en la boletería del Teatro Politeania. No se acciditados con tarjetas de credito Visa y/o Mastercard del BBVA a través de MODO. La promoción no aplica a pagos realizados a través de otras billeteras victuales y/o plataformas de pago online (por ejemplo PayPat, Todo Pago. Mercado Pago. Dala, etc.). No participan compras realizadas con una financiación de 3, 6, 12 y 18 meses bajo el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado "AHORA 12". 20% de descuento y 3 cuotas sin interes sobre precio de contado. Ejemplo: en una compra de S900 realizada con tarjeta de crédito, financiada en tres cuotas, recibira en el primer resumen de su tarjeta un consumo de 3300. En el segundo en consumo de 5300 y un reintegración de 380. En el tercer resumen de su tarjeta un consumo de 3300. En el segundo en consumo de 5300 y un reintegración de las acciones succiones succiones succiones a la LET 25-74770.

4 | ESPECTÁCULOS

# La familia Hutchins y Alec Baldwin acordaron seguir con el rodaje de *Rust*

**TRAGEDIA**. El viudo de Halyna Hutchins, que murió en el set por un disparo, será el nuevo productor del film y el elenco se mantendrá

A casi un año de la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins se llegó a un acuerdo entre su familia, el actor Alec Baldwin y los otros productores de la película Rust, en cuyo rodaje se produjo el hecho. Las partes acordaron que la filmación de la película se reanudará en enero de 2023, con el mismo elencooriginal encabezado por Baldwin, y la participación como productor ejecutivo de Matthew Hutchins, el viudo de Halyna.

De esta manera, los herederos de la directora de fotografía renuncian al juicio por homicidio culposo que iniciaron en febrero pasado en los tribunales de Santa Fe, Nuevo México, contra Baldwin y el resto de los productores de la película por lo ocurrido el 21 de octubre de 2021, cuando en el ensayo de una escena de la película Hutchins recibió el disparo de un revólver Colt 45 que en ese momento era manipulada por Baldwin. En la demanda se responsabilizaba expresamente del hecho a Baldwin, a los otros productores de la película, al asistente de dirección David Halls, a la armera Hannah Gutiérrez-Reed y al proveedor de municiones Seth Kenney por "negligencia" y reducción deliberada de los costos asignados a la seguridad en los sets de rodaje.

El actor dijo que había recibido el revólver de parte de un asistente de dirección con la seguridad de que no había riesgos, pero luego se comprobó que dentro del arma, en lugar de proyectiles de fogueo, había una bala de plomo que provocó la muerte de la directora de fotografía y dejó herido al realizador de la película, Joel Souza. "La filmación de Rust, de la que ahora formaré parte como productor ejecutivo, se reanudará con todos los protagonistas originales en enero próximo. No tengo ningún interés en participar en reclamos o atribuciones de culpa a los productores o al señor Baldwin. Todos creemos que la muerte de Halyna fue un terrible accidente", dijo Matthew Hutchins en un comunicado desde el cual también informa que el acuerdo, cuyos términos y detalles permanecen hasta el momento en reserva, está sujeto a la aprobación del tribunal judicial.

Baldwin también celebró el acuerdo mediante una declaración difundida al mismo tiempo. "A través de este dificultoso proceso, cada uno de los involucrados mantuvo el deseo específico de hacer todo lo que sea mejor para el hijo de Halyna. Estamos muy agradecidos a todos los que hicieron su aporte para la resolución de esta trágica y dolorosa situación", afirma el escrito firmado por Luke Nikas, abogado del actor, que es protagonista, coguionista y productor del western Rust.

Souza, en tanto, volverá a ponerse a cargo de la película como director. "Con una mezcla de alegría y amargura estoy feliz de informar que vamos a completar lo que Halyna y yo empezamos. Todos los esfuerzos de mi parte relacionados a esta película estarán destinados a honrar la memoria de Halyna y hacerla sentir orgullosa. Es un privilegio hacerlo en su nombre", señaló el director.

Este compromiso extrajudicial en materia civil acordado por los herederos de Halyna Hutchins, Baldwin y el resto de los productores de Rust no altera la marcha de la investigación penal que lleva adelante la oficina del sheriff de Santa Fe. Los investigadores todavía no cerraron la etapa de acopio de pruebas y la posibilidad, a partir deellas, de presentar cargos de distinta gravedad (sobre todo criminales) contra Baldwin y los otros responsables de la película. Hay, además, otras cuatro demandas en la justicia contra Baldwin y los otros productores de la película que siguen su curso.

La vocera de la oficina del fiscal del distrito, Heather Brewer, adelantó que el acuerdo no tendrá ningún impacto en la investigación. "Nadie está por encima de la ley", señaló. Al parecer, la fiscal tendría la intención de procesar a al menos cuatro personas por distintos crímenes (como homicidio culposo) y uno de ellos podría ser Baldwin.

El foco de la investigación del sheriff estuvo puesto durante un buen tiempo en la posible culpabilidad de dos personas: el asistente de dirección Halls y la armera Gutiérrez-Reed. Halls fue quien le entregó a Baldwin el arma mientras declaraba aviva voz (como es costumbre en los rodajes) que estaba descargada o con balas de fogueo. A Gutiérrez-Reed, en tanto, se le cuestionaba desde el vamos su juventud y escasa experiencia.

Según informó Variety, la armera de 24 años no aparece en el acuerdo al que llegaron los productores y la familia Hutchins. De cualquier manera, el abogado de Gutiérrez-Reed, Jason Bowles, dijo que su defendida estaba "agradecida" por el hecho de que se alcanzara un compromiso entre las partes. ●



Alec Baldwin portaba el arma de donde partió la bala de plomo

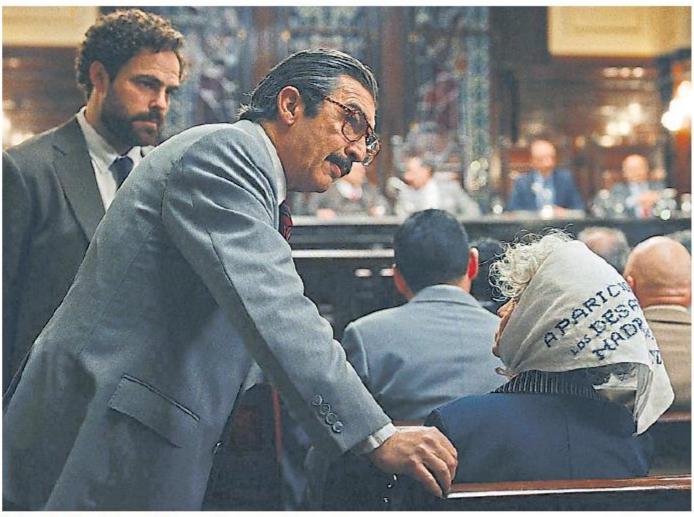

Lanzani y Darín como Moreno Ocampo y Strassera

AMAZON PRIME

# Argentina 1985 apunta a superar el medio millón de espectadores en el fin de semana XL

**TAQUILLA.** Cerró su primera semana en cartel con más de 300.000 tickets vendidos y sumará funciones de trasnoche a partir de hoy por la gran demanda en las principales salas

### Marcelo Stiletano

Argentina, 1985 culminó su primera semana con números extraordinarios de convocatoria en los cines que confirmaron, en muy poco tiempo, su condición de película-acontecimiento. Sumó más de 300.000 entradas vendidas en siete días y se quedó con el 47% del total de espectadores que fueron al cine en todo el territorio nacional entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, según los números de Ultracine. Estas cifras quedaron reflejadas de inmediato en la mayoría de las funciones con entradas agotadas y la imagen repetida de largas filas de público aguardando el ingreso a los cines que la exhiben.

La novedad de la segunda semana para la película dirigida por Santiago Mitre es la programación de funciones en trasnoche durante todo el fin de semana largo. La demanda también llevó a que se adelantara al mediodía el comienzo de las proyecciones en la mayoría de los complejos. Hasta anteayer se proyectaba en 309 pantallas y se espera agregar algunas más en varias regiones y localidades del interior a las que la película todavía no llegó.

Hasta ayer inclusive, Argentina, 1985 alcanzó las 312.578 entradas vendidas, cifra que corresponde a 310.665 de los primeros siete días en cartel y otras 1913 de la función preestreno del martes 27. Con estos números, la película nacional casi triplicó los de La huérfana: el origen (103.713), segunda entre las más vistas en la cartelera local. El interés por ver Argentina, 1985 se mantuvo además constante día a día, con cifras de venta de tickets que mantuvieron un piso diario de alrededor de 30.000 entradas y llegaron el sábado último a casi 65.000.

El fenómeno que rodea a Argen-

tina, 1985 supera el hecho estrictamente cinematográfico. La convocatoria sevio estimulada gracias a la velocidad de los comentarios favorables boca en boca y al interés por participar de conversaciones y debates alrededor de los grandes temas de la historia argentina de ese período planteados por la películay sus protagonistas, el fiscal Julio Strassera (personificado por Ricardo Darín) y su adjunto Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani). Ellos llevaron adelante las acusaciones contra las cúpulas del último gobierno militar en el histórico juicio realizado durante la administración de Raúl Alfonsín.

Otro hecho destacado y atípico de Argentina, 1985 es su presencia exclusiva en salas y complejos independientes, fuera del circuito más importante de exhibición. Esta semana la mayor cantidad de entradas de cine en todo el país se vendieron en los complejos Atlas Caballito (25.221) y Belgrano Multiplex (22.258). Quedaron bastante por debajo de estos números los complejos Hoyts Abasto (16.865) y

La convocatoria se vio estimulada gracias a la velocidad de los comentarios boca en boca

La película llevó más público en su primera semana que 30 noches con mi ex, dirigida y protagonizada por Adrián Suar Hoyts Unicenter (15.723), líderes imbatibles de la taquilla el resto del año.

Este cambio de tendencia se explica en la negativa de las principales cadenas multipantalla (además de Hoyts, Cinemark, Cinépolis y Showcase) a programar Argentina, 1985 por la decisión de Amazon (una de las productoras de la película) de otorgarles solo tres semanas de exclusividad para exhibirla en los cines antes de lanzar la película en la plataforma de streaming Prime Video, a partir del viernes 21. Las cadenas pretendían asegurarse al menos 45 días de exhibición exclusiva.

A la vez, Argentina, 1985 llevó más público en su primera semana que 30 noches con mi ex, película dirigida y protagonizada por Adrián Suar que hasta ahora era el único éxito masivo de producción nacional en los cines durante 2022. En la semana de su estreno, 30 noches con mi ex había vendido 285.712 tickets. Argentina, 1985 la superó en la comparación al convertirse en el primer largometraje local que superó este año la marca de los 300.000 tickets en los primeros siete días en cartel.

Ya disponible en la plataforma Star+, 30 noches con mi ex acumula hasta hoy un total de 765.552 tickets en la estadística anual. Se espera que, con los números proyectados de aquí al lunes en este fin de semana XL, Argentina, 1985 supere con comodidad el medio millón de espectadores y se acerque a los números de la película de Suar. Todavía es prematuro para establecer si la película nacional del momento, representante además de nuestro país en la próxima carrera por el Oscar internacional, se convertirá en el primer (y único) estreno argentino en alcanzar el millón de entradas vendidas en los cines. Queda poco tiempo para comprobarlo.

EL TOP TOP TOP

BBVA

**PRESENTA** 

# EL METODOW DEL HUMOR!!! MODAUSISTEMATION OF THE DEL HUMOR!!!

HOY 20:30HS.

MAÑANA
20.00HS. Y 22:00HS.

Plateanet

www.plateanet.com



**BBV/ 20%** y 3 cuotas





SIEMPRE EN



INVITA



**CARGAMOS EN** 



AXION

Cartera de consumo. Promoción válida del 01/07/2022 hasta 30/11/2022 o hasta agotar stock de 2.000 entradas, lo que suceda primero. Para compras realizadas exclusivamente para clientes registrados en 60 al dia de la promoción y abonen sus compras contributor tarjetas de credito visa y/o Mastercard emitidas por BBVA. La presente promoción es válida solo para consumo de tipo familiar, para compras realizadas exclusivamente a través de https://www.plateanet.com/home y/o en la boletería del Teatro Apolo. No se acumula a otras promoción es acreditará dentro de los 60 días posteriores al cierre de liquidación y aplica unicamente al costo de las entradas, no aplica a los costos de emisión, retiro y/o envio de las mismas. No participan tarjetas visa purchasing, distributio y corporate. Valido para los pagos realizados con tarjetas de credito visa y/o Mastercard del BBVA a través de MUDO. La promoción no aplica a pagos realizados a través de otras billeteras virtuales y/o plataformas de pago online por ejemplo Payell. Todo Pago. Unla, etc.). No participan compras realizadas con una financiación de 3, 6, 12 y 18 meses bajo el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado "AHDKA 12". 20% de descuento y 3 cuotas sin interes sobre precide contado. Ejemplo: en una compra de \$300 y un reintegra de credito, financiada en tres cuotas, recibira en el primer resumen de su tarjeta un consumo de \$300 y un reintegra de Credito, financiada en tres cuotas recibiradas acciones a

6 | ESPECTÁCULOS



Los actores en un ensayo previo al estreno de esta noche

HERNÁN ZENTENO

# 50 años. La lección de anatomía, un clásico de la escena que sigue causando revuelo

**TEATRO**. Celebra su aniversario en el Multitabaris; dirigida por Antonio Leiva, homenajea a su creador, Carlos Mathus; los nuevos actores y el intérprete que lleva 30 años en la obra

Leni González PARA LA NACION

"En este aniversario, todo lo que haremos es celebración, un homenaje a Carlos, a lo que generó, a la gente que pasó por acá, a quienes se sintieron involucrados como personas, a quienes vienen otra vez con hijos y con nietos, y a esta obra que fue, es y será una ceremonia, un rito", dice Antonio Leiva, el director de La lección de anatomía, la creación del rosarino Carlos Mathus que cumple 50 años, más de 10.000 funciones desde su primera vez en 1972. Y hay festejo desde el viernes 7 en adelante, de miércoles a domingos en el Multitabaris, la sala donde hace 40 años, en 1982, la obra encontró uno de sus tantos hogares.

El 2 de diciembre de 1972 en un congreso internacional de enfermedades psicosomáticas, en el hotel Sheraton, siete jóvenes actores y actrices se desnudaron integramente, por pocos minutos, frente a los espectadores. Es apenas un instante pero esa imagen sacudió la norma y traspasó un límite. Al poco tiempo, el 23 de marzo de 1973 comenzó su primera temporada en el Theatrón (Santa Fey Pueyrredón), donde continuó casi una década, siempre con muchísimo público y el asedio constante de las fuerzas represivas de la dictadura militar. También hubo giras por todo el país y en el exterior: Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile, Brasil, Españay el festival de Gaz,



El elenco original de La lección de anatomía

en Austria. En 1982, el productor Carlos Rottemberg ofreció su -entonces llamado-Tabaris para el déci-

tonces llamado-Tabaris para el décimo cumpleaños, gesto que se repite ahora en el mismo espacio (aunque no exactamente en la misma sala, estavez es en el primer piso).

"Fue una de las primeras obras del off que pasó a Calle Corrientes", dice Leiva. Y siguieron muchos otros teatros, Variedades Concert, Ateneo, la Comedia, Bauen, entre otros, y por supuesto, el Empire, el teatro dirigido desde 1997 por Mathus y Leiva, integrante de la compañía desde el minuto cero, intérprete de todos los personajes de la obra y compañero incondicional del autor, director y régisseur fallecido en 2017. "Nunca fuimos tratados como bichos raros, porque Carlos venía del Instituto Di Tella, tenía su recorrido en Rosario y siempre fue muy particular", dice quien le puso el cuerpo a casi nueve mil funciones, desde 1972 hasta

2008, año en que se suspende la obra por decisión de Mathus: "Se llevó el secreto a la tumba, nunca nos dijo la razón. Una noche, después de la función, dijo: 'mañana se baja de cartel, esta obra no me representa'. Lo queríamos matar".

ARCHIVO

Sinembargo, nueve años más tarde, La lección de anatomía volvería al Empire, momento que retrata el documental de Agustín Kazahy Pablo Arévalo (se presentó en el Bafici 2019) con un Mathus ya enfermo y que muere durante este proceso pero que gracias el empuje de todos los jóvenes que querían ser parte-en especial, de Luciano Heredia, actory hoy también productor-finalmente se concreta. Y, otra vez, en 2017, La lección de anatomía en pie, intacta, con algunos cambios en la música, las referencias a programas de tevé y el uso de los celulares, nada más. Un año después y hasta finales de 2021 (salvo pandemia), la leyenda

res (Corrientes y Rodríguez Peña). Ahora, también en Calle Corrientes, pero en el Multitabaris de Carlos Rottemberg: "En 1980 habíamos alquilado con Linda Peretz (su mujer en ese momento) un departamento en Pueyrredón y Santa Fe. En el subsuelo de ese edificio había un teatro, el Theatrón, que estaba siempre lleno gracias a La lección. En un bache que tuve en el Tabaris, para el verano de 1982, les propuse venir. Fue un éxito arrollador, de martes a domingos, dos funciones por día, tres los sábados; quedaban chicas las 500 butacas del Tabaris. Pero como tenía comprometido el espacio en invierno con la obra exitosa del verano marplatense, continuamos en otras salas propias: el Ateneo, Alfil, Lorange (hoy Apolo), Blanca Podestá (Multiteatro), el teatro Corrientes de Mar del Plata, en fin, fueron 10 años de recorrido juntos", cuenta el productor teatral.

continuó en el teatro Buenos Ai-

Si los desnudos todavía pueden considerarse movilizadores o transgresores a esta altura de la historia, para Leiva no quedan dudas: "Lo transgresor continúa porque la gente le sigue teniendo miedo al desnudo, a mostrarse cómo es; primero el continente para después mostrar el contenido. Hablar de la naturaleza humana y mucho antes de que se dijera 'teatro físico' nunca pierde vigencia. A los nuevos que nunca la vieron, les pasa lo mejor: la aman o la odian, porque entrás en el juego o te quedas afuera".

Una nueva ceremonia

Entre los más de 200 actores y actrices que formaron parte del elenco en estos 50 años se encuentran Daniel Fanego, Claudio Gallardou, Jorge Mayorano, Liliana Pécora, Alicia Aller, Cecilia Cenci, Gustavo Garzón, Osvaldo Guidi, Virginia Innocenti y Carlos Calvo, cuyo hijo, Facundo, estuvo en la obra en 2021. "Elaño pasado, para el cierre en Buenos Aires, Facundo me pidió que yo hiciera la escena del padre. Fue muy fuerte, fue lo mismo que había hecho con su padre", dice Leiva sobre el joven actor que este año actúa en Me duele una mujer, de Manuel González Gil.

Hoy, ellos son Luciano Heredia, Alejo Ortiz, Verónica Romero, Valentina Cerati, Eliana Manzoy Omar Ponti, más los reemplazos Pedro Raimondi, Hermes Molaro, Yamila

Gallioney Javier Salas. Como capas superpuestas, conviven distintas generaciones con distintos vínculos con la obra. El decano del grupo es Omar Ponti quien cumple también un aniversario, 30 años desde su debut en el Ateneo, en 1992: "Fue la primera obra que vi en mi vida y al verla me dije que eso era lo que yo quería. Entré antes de terminar en el Conservatorio. Empecé como hijo y ahora hago del padre de la hija. Hice muchas giras, lo que más extraño. Con esta compañía, además de La lección, hice La cantante calva, El reñidero (fue Pancho Morales), El cabaret, en fin, mucho. Sólo me alejé un tiempo cuando viajé a Europa a trabajar, porque soy bailarín de tango. Pero volví".

Actor, productor ejecutivo y asistente de dirección, Luciano Heredia es parte del grupo desde 2017. A los 17 años, como su mamá hacía la prensa de El huérfano feliz, de Leiva, conoció el mundo Mathus y se interesó por La lección después de ver los videos. Quería que volviera y vivirlo desde adentro. Su deseo se cumplió con creces. "La obra es una máquina, hay que tener en cuenta todo, iluminación, música, coreografías, todo a la vez, porque sucede todo rápido. Se aprende mucho en esta obra, hay queinvolucrarse, no se trata de cumplir y nada más", dice.

Dos son debutantes absolutos, Alejo Ortiz y Eliana Manzo. Alejo es actor -trabajó en varias obras, con Lito Cruz en Hombre mirando al sudeste y 33 variaciones; en Beatnik con Osvaldo Laport- e hijo de actores, de Susana Ortiz y de León Moguilner. Cuando tenía alrededor de un año, en 1976, su mamá estaba haciendo Panorama desde el puente, con Alfredo Alcón, en Mar del Plata. Y a su papá le tocó reemplazar a un actor enfermo en La lección. Esta historia que desconocía o, al menos, no recordaba -León murió cuando Alejo tenía 9 años y Susana murió en 2020, antes de estaversión de la obra-se la contó Leiva a Alejo. "Cuando me la contó fui a buscar los recortes que juntaba mi abuela. Me gustó prenderme a esto y, además, porque creo que esta obra, a los 50 años, se revaloriza, porque estamos involucionando, vuelven paradigmas sociales de la derecha y esta obra vuelve a sonar por eso, se revalida social y filosóficamente",

En cuanto a la actriz y bailarina Eliana Manzo, fue una propuesta de Carlos Rottemberg incluirla cuando se viralizó lo que le había sucedido con el alquiler de un departamento, cuyo dueño no aceptó firmar el contrato al enterarse de que Eliana era ciega. "Me llamó por teléfono y fue una sorpresa y una emoción tremendas. Yo soñaba con que algún día él iba a llamarme para trabajar en Calle Corrientes. Me dijo que había visto mis videos, mis trabajos y que quería hacer algo por lo que había pasado. Y como su casa es el teatro, me abría las puertas. Fue un gesto enorme v con una humildad majestuosa", dice Manzo, quien perdió la visión a los 15 años. En La lección había lugar para renovaciones. LeivayHeredialehicieronlaprueba (el momento del footing en la obra es fundamental) y ella lo pasó sin problemas. "Se adaptó perfectamentey es una más", aseguran.

Con aire nuevo, con experiencia acumulada, con elvigor de quien renace y la sabiduría del que permanece, La lección de anatomía sube al escenario a exponer con orgullo una verdad que guardan y cuidan hace 50 años: a brindar con ellos. •

### La lección de anatomía

De Carlos Mathus, con dirección de Antonio Leiva. En Multitabaris Comafi, Corrientes 831. Funciones: de miércoles a viernes, a las 20; sábados, a las 20.30 y 22.30 y domingos, a las 19. Entrada, \$ 3800. En plateanet.com LA NACION | VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022 ESPECTÁCULOS | 7



### Minuto a minuto

AV. CORRIENTES 831 Tel. BOLETERIA: 4394-5455

QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA RADIO Y LA TV

Pablo Montagna



Cristian Vanadia

### TELEVISIÓN

### AMÉRICA TV PREPARA UN CICLO DE HUMOR PARA ACOMPAÑAR EL MUNDIAL DE QATAR

n el cierre del mes de septiembre, los principales medios de la Argentina presentaron modificaciones en sus grillas. América TV, eltrece, Telefe, la Televisión Pública y otros de los canales más importantes continúan en su búsqueda de ganar rating y dieron a conocer las nuevas caras para sus pantallas. Así, en víspera s del Mundial de fútbol de Qatar 2022, América TV y la productora La Corte Producciones están trabajando en un ciclo de humor para las medianoches de su pro-

gramación –al término de Animales sueltos-durante las semanas en que se desarrolle el acontecimiento futbolístico, que irá desde el 20 noviembre al 18 de diciembre. Según pudo saber LA NACION, tendrá el espíritu de Sin codificar, un clásico de la televisión que estuvo en las pantallas de América TV, Telefe y Net TV.

En los últimos días, se grabó un programa piloto con diferentes humoristas y la conducción de Cristian Vanadia, a la espera de la aprobación del área artística y del presupuesto del proyecto. •

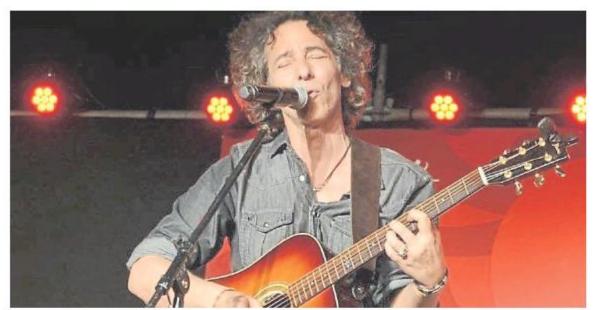

**Javier Calamaro** 

### CICLO

### LA COCINA DE CALAMARO CAMBIA DE HORARIO

esde octubre, el ciclo La cocina de Calamaro (El Nueve), conducido por el músico Javier Calamaro, cambia de horario y suma novedades. La principal tiene que ver con que, si bien se seguirá emitiendo los domingos, ahora saldrá desde las 12 del mediodía. Recordemos que el programa, que debutó en julio de 2021, consiste en que el musico abre las puertas de su casa a todos lo que quieran compartir la pantalla y la propuesta culinaria en las hábiles manos del anfitrión y el chef que

lo acompaña. Se trata de un encuentro familiar en el que se mezclan sabores, sentimientos, amigos y, por supuesto, música. Los Calamaro también recorren el país, muestran la cultura gastronómica, turística y artística de la región.

Algunos de los invitados que pasaron por el programa fueron La Mosca, Homer El Mero Mero, Javier Martínez (Manal), L-Gante, Coti, Antonio Tarragó Ros, Piti Fernández, Miguel Zavaleta, Bersuit, Bruno Arias, Karamelo Santo, Edda Bustamante y Ulises Bueno, entre tantos otros.

### ELTRECE

SE RENOVÓ EL STAFF DE NOSOTROS A LA MAÑANA

Nosotros a la mañana, el magazine que conduce diariamente, de 9.30 a 11.15, Joaquín "El Pollo" Álvarez en la pantalla de eltrece, tras la salida de Sol Pérez y luego de un mes con diferentes panelistas invitadas, como Jimena Cyrulnik y Majo Martino, se renovó con la incorporación de Sofía Zámolo y Josefina Pouso. De esta manera, las famosas se suman al panel que completan Mariel Di Lenarda, Carlos Monti, Ariel Wolman, Paula Trapani y Germán "Pampa" Mónaco. Además, el programa cuenta con la presencia de Santiago Zeyen como cronista de exteriores. •

### DIGITAL

LA TDA PRESENTÓ UNA NUEVA PÁGINA WEB

La Televisión Digital Abierta (TDA), el sistema de transmisión de televisión gratuita de la Argentina, puso en línea una nueva página con información de canales y cobertura en todo el país. En www.tda. gob.ar, se difunden novedades, se da información puntual de canales y estaciones de transmisión disponibles y se reciben consultas. A través de la TDA, la TV Pública transmitirá 32 partidos del Mundial de Qatar, que podrán verse en alta definición (HD) y de manera gratuita, sin necesidad de estar abonado a algún servicio pago. •



El sueño de tu casa propia (El Nueve), que conduce Denise Dumas, entregará como premio el pago de la factura de un servicio





### El tiempo para la ciudad

www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín.13° | máx. 27° Sol con nubes

Convientos NO 11 km/h,

25% probabilidad de



mín. 13° | máx. 19° Nublado Posible chubasco en la mañana y más fresco



Luna

Sale 16.48 Se pone 5.20 Nueva 25/10

Creciente 2/10 O Llena 9/10 Menguante 17/10

SANTORAL Nuestra Señora del Rosario | UN DÍA COMO HOY En 1952, se patenta el código de barras en los Estados Unidos | HOY ES EL DÍA Mundial del Algodón

### Sudoku DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 7 | 5 | 6 | b | τ | ε | 8 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| τ | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | ε | 6 | Đ |
| 9 | 3 | Þ | 8 | 4 | 6 | 2 | Ι | S |
| ε | b | 2 | 6 | 8 | Ι | S | L | 9 |
| 8 | τ | 9 | 9 | b | 4 | 6 | ε | 2 |
| L | 6 | 9 | ε | 9 | 2 | Ι | Þ | 8 |
| S | 2 | L | I | 6 | 9 | Þ | 8 | ε |
| b | 9 | I | S | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | 8 | ε | L | 2 | Þ | 9 | 5 | I |

|   | 5 |   | 4 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7 |   | 3 |   | 1 | 6 |   |
| 3 | 8 |   |   | 9 | 1 | 7 | 2 |   |
|   |   | 1 |   | 5 |   |   |   | 7 |
|   | 3 |   |   |   |   | 5 |   |   |
| 6 |   |   | 1 |   | 9 |   |   | 3 |
|   |   | 2 |   | 7 | 8 |   |   | 6 |
|   |   |   |   |   | 2 | 8 |   |   |
|   |   |   | 3 |   |   | 9 |   |   |

© Ediciones de Mente

### Gaturro Por Nik



Tutelandia Por Tute

# Humor petiso Por Diego Parés

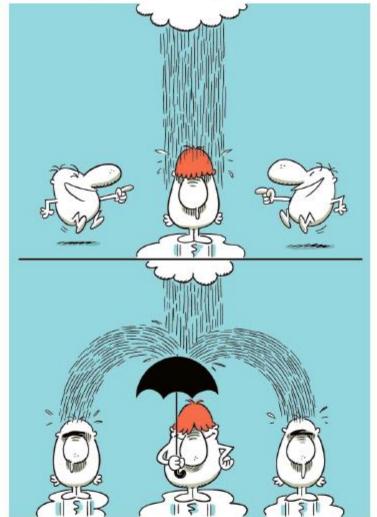

Hablo sola Por Alejandra Lunik





Genio y figura Por Max Aguirre



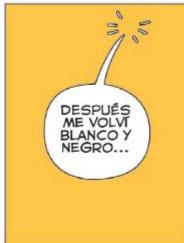





Macanudo Por Liniers\*



